

Nuevo rey del tenis

Jannik Sinner se convierte en el primer italiano que logra el N° 1. P.42



Novelista premiada La bielorrusa-argentina Natalia Litvinova se alzó con

Miércoles 5 de junio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.202, PRECIO: \$1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# Votaron otra fórmula jubilatoria, pero el Gobierno la vetará

Anoche lo aprobó la oposición en Diputados y ahora deberá ir al Senado.

Con el voto del kirchnerismo, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y legisladores de partidos provinciales, esta madrugada la Cámara de Diputados le dio media sanción -160 votos a favor y 72 en contra- a un proyecto que establece una nueva fórmula de actualización jubilatoria. El cálculo mantiene la actualización de los haberes al ritmo de los aumentos de precios y contempla un "empalme" mayor al que propuso el oficialismo para que los jubilados no pierdan por el salto inflacionario del verano. Incluye otras subas por encima de la inflación. El Gobierno anunció que si lo aprueba el Senado, lo vetará. P.3

### Aumento de las dietas de los diputados

El presidente de la Cámara baja propuso un aumento del 80% al sueldo de los legisladores, pero los opositores piden cobrar igual que los senadores. P.5



### "Dejá de extorsionar gente", dijo Leila Gianni. "Kuka ladrona", contestó Grabois

El dirigente piquetero y la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano se cruzaron tras la audiencia por la denuncia de Grabois contra Pettovello por los alimentos retenidos. "Ahora te ponés un león, antes te ponías un pingüino", acusó Grabois aludiendo al pasado K de la funcionaria. "Tarado, al pingüino se lo comió el león", replicó ella.

### Por tercera vez consecutiva, Milei respaldó a Pettovello por el escándalo de los alimentos

Luego de declarar en su favor el domingo y de visitarla en el Ministerio de Capital Humano el lunes, Javier Milei volvió a salir ayer en apoyo de Sandra Pettovello. El Presidente se presentó de manera sorpresiva en la

conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni para defender a la ministra en medio de la crisis por el reparto de alimentos a comedores sociales. Pettovello había faltado a la reunión de Gabinete y eso había vuelto a dispa-

rar rumores sobre su salida del ministerio que maneja el presupuesto más abultado del Estado. Milei quiere dar muestras de que mantiene la confianza sobre su amiga y por eso la integró a la "mesa política" del Gobierno. P.6

### Cayó la Bolsa, subió el riesgo país y el dólar blue volvió a saltar: \$ 1.265

En los dos primeros días hábiles del mes, el dólar subió 5% y la caída de los bonos de la deuda provocó que el riesgo país vuelva a acercarse a los 1.500 puntos. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York llegaron a caer un 8% y también bajó el Merval. Los analistas creen que con la baja de la inflación de mayo, el Central podría volver a bajar las tasas de interés y eso mueve el dólar. P.14

### Biden ya cerró la frontera con México para que no entren los "sin papeles"

A cinco meses de las elecciones, el presidente de EE.UU. restringió el asilo para quienes cruzan el límite si se superan los 2.500 casos diarios. Ese nivel ya está desbordado, y ese desborde es usado como argumento de campaña por su rival, Donald Trump. Con su decisión, Biden busca quitarle votos al republicano. La llegada de indocumentados es un tema sensible para la población. P.20

### Seguros sin grúas ni asistencia mecánica: buscan que la Justicia frene la medida

En defensa de los derechos de los consumidores, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina presentó una acción colectiva contra la resolución que debería regir desde el 24 de julio, y una cautelar para que se mantengan las condiciones anteriores. Algunas empresas ya arrancaron con el anuncio de quitas de servicios desde el 1º de julio. Los costos. P.30 Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### La ministra más defendida de la historia





Pablo Vaca pvaca@clarin.com



asta el momento, cada vez que se intentaba explicar el desconcertante mileísmo, en el casillero sobre el primer plano ocupado por Sandra Pettovello se aseguraba que ella detentaba ese espacio gracias a su capacidad para contener emocionalmente a Javier Milei. Ahora, el escándalo por las 5.000 toneladas de alimentos acumuladas en galpones estatales dejó a la vista que tal cualidad opera aparentemente hacia ambos extremos de la relación: pocas veces en la historia democrática criolla un presidente respaldó tantas veces, tan seguido y con tanto énfasis a un ministro acosado por una crisis.

Arrancó el domingo, invitándola a la Quinta de Olivos apenas aterrizado de su gira. Siguió en un reportaje radial ese mismo día, donde aseguró cuestiones graves, como que la titular de Capital Humano había recibido amenazas y que el kirchnerismo podría llegar a "plantar un muerto", aunque ninguna de ambas aseveraciones contó

con alguna prueba de respaldo. El lunes fue él quien se acercó a la oficina de Pettovello, otro gesto inédito.

Y ayer insistió: "Es la mejor ministra de la historia", dijo al irrumpir en la cotidiana conferencia del vocero Adorni, tras encabezar una reunión de Gabinete donde la única ausente, sin explicaciones oficiales, fue justamente Pettovello.

La acérrima defensa de su ministra llama más la atención porque sucede apenas una semana después de que el Presidente se deshiciera, de manera impiadosa, de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien también era su amigo personal. Evidentemente, hay vínculos y vínculos.

Pettovello demuestra ser imprescindible en el peculiar armado mileísta.

Lo cierto es que el episodio expuso los problemas de gestión del oficialismo en general y de Capital Humano en particular. Que este megaministerio sea un monstruo de varias cabezas difícil de manejar no es excusa: su diseño resulta obra y gracia del propio gobierno. ¿Querrá revisarlo? No por ahora: no le harán tal obseguio a la oposición kirchnerista al admitir por esa vía que acaban de cometer un error grave. Claro que si los problemas se siguen sucediendo a este ritmo, tal vez no haya más remedio.

La crisis también permitió posar la lupa en un área donde se mueven cifras que fácil-

### Pettovello demuestra ser imprescindible en el peculiar armado mileísta

mente despiertan lo peor de la ambición humana. Lo que era la obra pública en los "años dorados" del kirchnerismo.

Limpiar ese terreno no iba a ser sencillo y allí también el Gobierno pecó de inexperto: subestimó tanto el problema como el staff necesario para renovar el sector.

Milei pensó que alcanzaría con poner al frente a una persona de su máxima confianza, ignorando la **verdadera telaraña de intereses** que se teje por debajo de la silla de un ministro.

Lecciones. Está luego en el alumno aprender de las mismas.

No pueden dejar de mencionarse dos episodios derivados del escándalo, ambos de ayer, que reflejan con fidelidad la decadencia que impera. Uno fue la repartija de los alimentos de la polémica por Merlo y otros puntos del GBA, en camiones del Ejército, seguidos por las cámaras de televisión, como si se tratara de alguna clase de gesta, en lugar de lo que en verdad hacían: llevar comida que estaba por vencer a pocos kilómetros del centro porteño.

El otro, por supuesto, fue la pelea a los gritos entre Leila Gianni, subsecretaria Legal de Capital Humano, y Juan Grabois en Comodoro Py. "Kuka ladrona", le dijo él, un dirigente político de larga trayectoria y alcance nacional. "Tarado, tarado", le dijo ella, una funcionaria medianamente importante de un ministerio muy importante. Miren el video si aún no lo hicieron. Da vergüencita. ■

**EL SEMÁFORO** 

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Begoña Gómez Esposa del Presidente





La Justicia la convocó en calidad de "investigada" por supuesta corrupción en el sector privado. La acusan de haber favorecido a un empresario en la adjudicación de contratos públicos. Y sospechan de un vínculo con una empresa de Air Europa, rescatada con fondos públicos. El País

### **Martin Menem**

Presidente de la Cámara de Diputados.



### Encrucijada

Presionado por los diputados, propuso un aumento del 80% para las dietas de los legisladores, en tres cuotas. Pero los mimebros de la Cámara pretenden que el incremento sea mayor para equiparar a los senadores. Pero Menem quiere que lo pidan los jefes de bloque. El País

**Jannik Sinner** 

Tenista.

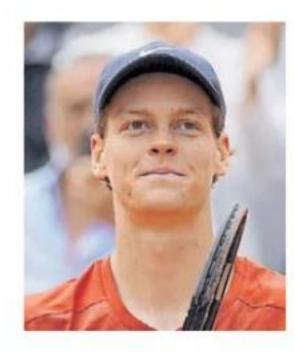

### Histórico

Desde el lunes se convertirá en el primer italiano que lidera el ranking de la ATP. Con 22 años, Sinner llega al número 1 luego de que el serbio Novak Djokovic se retirará del Roland Garros por una lesión en una rodilla. Nole dejará la cima en la que estuvo durante 428 semanas. Dep.

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

1. Labraba metales por medio de la fresa. 7. Remoto, distante. 8. Abreviatura de opus. En Marruecos, mercado. 11. Vara con rega-tón de hierro para clavarla en tierra y deter-minar puntos fijos cuando se levanta el plano de un terreno (pl.). 13. Recen. 14. Símbolo del lutecio. 15. Aducen. 17. Abertura en el parapeto de una muralla, para disparar con seguridad y acierto los cañones.

### Verticales

 Poco apretado o tirante.
 Arreglar, componer.
 Abreviatura de ejemplo. Condimenten, aderecen. 5. Fruto de la anona. 6. Formar bocel a una pieza de plata u otra materia. 10. Propia del oso. Familiarmente, simple o atontado. 16. Consonante.

Solución

Horizontales, 1. Fresaba. 7. Lejano. 8. Op. 9. Zoco. 11. Jalones. 13. Oren. 14. Lu. 15. Alegan. 17. Tronera. Verticales, 1. Flojo. 2. Reparar. 3. Ej. 4. Sazonen. 5. Anón. Bocelar. 10. Osuna. 12. Lelo. 16. Ge.

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### La pelea política



Votos. Diputados de Unión por la Patria, esta madrugada, con el resultado de fondo: 160 a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. MARTÍN BONETTO

# En Diputados, la oposición aprobó una nueva fórmula jubilatoria y va al Senado: la Rosada advierte que la vetará

Los K, la UCR y los demás bloques dialoguistas se pusieron de acuerdo para unificar los proyectos de actualización de haberes. Qué costo fiscal tendrá.

### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Mientras el oficialismo, a seis meses de Gobierno, todavía no consigue tener su primera ley, la oposición anoche le propinó un duro golpe en Diputados con la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, que ya amenazó con vetar el cambio. La UCR, Unión por la Patria y los bloques federales acordaron un proyecto conjunto y le dieron media sanción. Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.

La iniciativa recibió 160 votos a

(los 5 diputados de la izquierda se abstuvieron). La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra.

Como contó Clarín, la oposición dialoguista y el kircherismo se pusieron de acuerdo. Por eso, el proyecto que se votó plantea actualizaciones mensuales por inflacióncomo rige ahora- y una recomposición extra de 8 puntos.

Ese número no fue elegido al azar. Es la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta. Es un mínimo, aclararon, para que los jubilados recuperen lo perdido.

Pero la novedad es que, además de inflación, la incorporación de favor, 72 en contra y 8 abstenciones otro indice: **una actualización** que mínimo sea de 1.2 de esa canas- **inflación de enero pasado.** 

anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Propone el 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior.

¿Qué faltaba entonces? Dos puntos se negociaron a lo largo de la tarde, con la sesión ya en curso: el piso sobre el que quedarán fijados los haberes y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal planteaba un piso de haber regido por la canasta básica total por adulto, que ronda los \$ 250.286. Mientras UP fijaba

ta, lo que equivaldría, aseguran, a la mínima actual con el bono de \$ 70 mil incluido.

Según pudo saber Clarín la forma de saldar esta diferencia, será fijar un punto intermedio. El piso de los haberes va a quedar en 1,09 veces la canasta de básica total por adulto. Es la cifra a la que llegaron calculando el desfasaje promedio

### **INCREMENTO**

8%

es la suba extra a los jubilados que se aprobó para compensar la que se da entre cuando se publica la nueva canasta y después sale la inflación actualizada.

Pero el principal punto de discordia tenía que ver con que el dictamen de los dialoguistas plantea el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de deudas de cajas provinciales y sentencias adeudadas. El kircherismo eso no lo aceptaba.

"El pago de las deudas es un reclamo legítimo, pero no estamos dispuestos dejar abierta la posibilidad de liquidación del FGS, algo que el actual oficialismo ya tuvo intención de hacer. Eso es un paso para el retorno al sistema de las AFJP y no vamos a permitir que ocurra", planteó de entrada Itai Hagman (UP).

Los principales defensores de ese punto son los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal. A ellos es a quienes tuvieron que convencer con otra fórmula alternativa.

La solución era mantener la obligación de pago a las deudas de provincias y sentencias firmes -hay 82 mil-pero se van a tomar los recursos tributarios que tienen asignaciones específicas a la ANSeS. Es decir, impuestos al cheque, País e IVA, entre otros. Lo que no se llegue a cubrir con eso, lo deberá girar el Tesoro.

Así, la oposición dialoguista sorteaba un límite que tenía: votar junto al kirchnerismo. Lo cierto es que estaban consciente de que no podían terminar la sesión sin un acuerdo. Primero, porque sería un rotundo fracaso. Y segundo, porque si votaban y se caía, el tema no podría ser tratado por un año.

La sesión consiguió quórum con 140 diputados presentes, entre la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, la Izquierda, Innovación Federal, Unión por la Patria y otros bloques provinciales.

"Este proyecto pretende garantizar el porcentaje perdido de enero, un haber mínimo relacionado a la canasta básica, con variación salarial, como dicen los fallos judiciales, y con un FGS pagar las deudas de nación con las cajas provinciales no transferidas y los juicios pendientes", dijo la radical Gabriela Brower de Koening. "Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo fiscal del proyecto es de 0,43 % del PBI", agregó.

El populismo destruyó el sistema jubilatorio. Repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales. Se estatizó la AFJP dejando ahorros de millones de argentinos. El resultado es cada vez jubilados más pobres", sentenció el jefe de bloque libertario Gabriel Bornorini. El diputado completó: "Cuidamos a los jubilados de manera responsable, sin prometer soluciones mágicas".

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### La pelea política

# Para el Gobierno, la ley busca dañar la marcha de la economía

Dice que la norma consensuada entre los dialoguistas y los K haría peligrar el equilibrio de las cuentas públicas. Y advierte que de sancionarse, la vetará.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

En el oficialismo anticipan que van a vetar la movilidad jubilatoria que impulsa parte de la oposición en caso sea aprobada en el Congreso no sólo porque el eventual costo fiscal de la iniciativa -se lo estima en alrededor del 0,45% del PBIpondría en peligro el equilibrio de las cuentas públicas sino porque se trataría de una medida de corte "político" que en última instancia buscaría dañar al Gobierno.

Anoche cerca de Javier Milei advertían que las discusiones en la Cámara de Diputados devienen de "un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para aumentar el gasto público y romper el superávit al Gobierno. Sería muy grave".

Bien temprano había sido el vocero presidencial Manuel Adorni el que, en su habitual conferencia de prensa, se hizo eco de las declaraciones de Javier Milei de hace un mes para sentar posición sobre la controversia: "Todo lo que atente contra el equilibrio fiscal será vetado" recordó al argumentar que no hay recursos disponibles para hacerle frente al nuevo esquema jubilatorio si representa un gasto mayor al previsto por las planillas que custodia Luis Caputo.

Anoche en el Palacio de Hacienda no tenían del todo claro el impacto del proyecto en las cuentas



Bancas. Diputados de La Libertad Avanza rodean al jefe del bloque, Gabriel Bornoroni. FEDERICO LÓPEZ CLARO

públicas. "Cuando se apruebe y sepamos de que se trata, seguramente tendremos precisiones" sobre la previsión extra de gastos, alertó una fuente oficial consultada.

Sin embargo, un estrecho colaborador del Milei puso de manifiesto que la idea de "vetar" desde el Ejecutivo una normativa que actualice las jubilaciones sin consenso oficial "no tiene que ver con lo económico sino con lo político" porque, a su entender, detrás de la intentona de un sector de la oposi-

ción dialoguista y del peronismo estaría la intención de perjudicar el andar de la economía y, por ende, condicionar la gobernabilidad.

Para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una nueva movilidad jubilatoria sancionada por el Parlamento debería contemplan la forma en la que se financiará. "Hay que decir de dónde salen los fondos", remarcó

Luego descartó la posibilidad de que la gestión libertaria financie futuros aumentos en los haberes a

través de la emisión de dinero. "Salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas", dijo a una radio.

Es que para un sector del oficialismo la iniciativa resultaría inviable. Un vocero gubernamental consultado arriesgó que una normativa de esta índole "no va a pasar" los filtros del propio Congreso e ironizó sobre el impulso que la bancaMACRI USÓ EL RECURSO

Cristina vetó en 2010 la ley que fijaba el 82% móvil para los jubilados

El 14 de octubre de 2010, es decir hace casi 14 años, Cristina Kirchner vetó a una velocidad récord la ley que fijaba el piso jubilatorio en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. La iniciativa había sido sancionada el día anterior y la entonces presidenta tenía un margen de 10 días hábiles para objetarla. En aquel momento, CFK cargó contra la oposición por la aprobación de la ley. "Lo que la oposición intenta es desfinanciar y quebrar al Estado para que no pueda cobrar nadie", sostuvo. Como en el caso de la 125, el entonces vicepresidente Julio Cobos volvió a desempatar en contra del Gobierno en la votación del 82% móvil.

En 2016, también el presidente Mauricio Macri apeló a esa herramienta y vetó la ley que prohibía los despidos por un período de 180 días. Tras ser aprobada por el Senado, Diputados sancionó la ley antidespidos con 145 votos a favor, 3 negativos y 90 abstenciones. El líder del PRO la vetó en tiempo récord: el día después. ■

da peronista le da a la misma: "Se acordaron tarde de los jubilados".

En Rosada, con todo, le tiran la pelota a los bloques opositores sobre el cálculo del eventual perjuicio a las cuentas públicas que acarrearía dicha enmienda. En principio, proponen una actualización mensual en base al Indice de Precios al Consumidor del INDEC, con un empalme extra de 8,1% al 12,5% del decreto del Ejecutivo, lo que da un total de 20,6 %, en coincidencia con la inflación de enero.■

### Tras fracasar, UxP quería insistir con votar fondos para educación

### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

En el arranque de la sesión de ayer, Unión por la Patria perdió las votaciones para incorporar al temario los proyectos de Financiamiento Universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FO-NID), que ya tienen dictamen. Sin embargo, en el kirchnerismo planeaban anoche al cierre de esta edición insistir con el tema una vez que se terminara de votar la nueva fórmula jubilatoria.

"Nosotros queremos que sea hoy. Lo que corresponde es que al terminar esta sesión empiece la otra", aseguró un diputado clave de UP. Sin embargo, en la oposición dialoguista daban por sentado que, si lo intentaban, no conseguirán quórum.

La bancada kirchnerista y la izquierda tenían convocada una sesión especial para este mismo martes, a las 14, tres horas más tarde del horario previsto para jubilaciones. Sin embargo, por la extensión del debate pidieron reprogramarla para las 20. A la par, intentaron sumar **Peronista.** Germán Martínez.



ambos temas a la sesión ya en curso. Primero fue Blanca Osuna, vicepresidenta de la comisión de Educación, quien pidió incluir el tema del FONID, eliminado por Milei, y pidió que se vote su incorporación nominalmente. "Que quede claro quiénes acompañan después de tantas expresiones de solidaridad con el reclamo de hombres y mujeres que se han movilizado por las universidades públicas", dijo.

La moción perdió con 122 votos afirmativos, 110 en contra y una abstención. La radical Danya Tavela buscó justificar el no acompañamiento y anunció la presentación de una sesión especial para estos temas para el 3 de julio. "No hay postura común, aprobando esto arriesgamos que el tema se pueda tratar en el resto del año", sostuvo.

rán. Querían anoche abrir al menos la sesión y pasar a cuarto intermedio hasta la semana que viene. "Esperar un mes para resolver esto es mucho tiempo. Pongo una ficha de esperanza para que al final de esta sesión haya quórum suficiente (para empezar) y aunque sea hagamos un cuarto intermedio posterior para seguir la semana que viene", apuntó Pablo Yedlin.

Pablo Carro (UP) pidió un apartamiento de reglamento para tratar el financiamiento de universidades nacionales. "Más del 40% del sistema universitario hace 6 meses que no tiene aumento. La hora docente universitaria es de \$ 3125 cuando un kilo de tomate cuesta \$ 5000", disparó. Tampoco tuvieron número, hubo 120 afirmativos, 110 en contra y 2 abstenciones. Nece-Desde **UP aclararon que insisti**- sitaban el 75% de los votos. ■

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# Menem sube los sueldos de los Diputados 80%: la oposición pide más

La propuesta del presidente de la Cámara consiste en un aumento en 3 cuotas; las dietas treparían a \$2,2 millones.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Frente a las presiones de los distintos bloques de Diputados, el presidente de la Cámara, Martín Menem, formalizó ayer una propuesta para aumentar un 80 % el sueldo de los legisladores, que se va a pagar en 3 cuotas, lo que llevaría las dietas a un promedio de \$ 2,2 millones, según informaron fuentes legislativas.

La oposición, en principio, rechazará la propuesta del titular del cuerpo porque según argumentaron quieren ganar lo mismo que los senadores, que en abril llevaron sus dietas a \$ 7,2 millones a partir de un acuerdo en el recinto entre los distintas bancadas.

En aquella sesión, los senadores también fijaron que la actualización de los sueldos quedaba atada a la paritaria de los empleados legislativos al fijarse en módulos que rigen los sueldos de los estatales que aumentan en función de los acuerdos paritarios..

Pero Menem no sólo quiere ajustar el incremento de los sueldos de los legisladores sino que, además, quiere que salga mediante una resolución firmada por los presidentes de los bloques que integran la Cámara baja, algo que ya fue rechazado por la mayoría de los jefes de bancada, quienes no están dispuestos a rubricar la maniobra del riojano por ese porcentaje.

Las negociaciones no están cerradas porque varios legisladores

entienden que el aumento no va al ritmo de la suba de la inflación, ya que los sueldos de los diputados están congelados desde noviembre del año pasado. "Ni loco vamos a firmar eso, estamos ganando menos que un concejal de La Matanza", protestó un diputado dialoguista al trascender la propuesta del titular del cuerpo.

En tanto, Menem se mostró optimista y confiado en que llegará a un entendimiento con los diferentes bloques. "Está encaminado", dijo el presidente de Diputados aunque desde la oposición ya dejaron trascender que no avanzará no sólo por el porcentaje sino también por el pago en cuotas.

Los dialoguistas protestaron porque varios legisladores cobraron menos de \$ 1 millón en el último mes por el descuento del aumento que se había otorgado en marzo y que por orden de Milei, Menem tuvo que retrotraer. Además, el promedio de las dietas estuvo en el orden de los \$1,2 millones.

Fuentes legislativas confiaron que Menem reunió a algunos jefes de bancada el viernes pasado para presentar su propuesta de actualización de las dietas, pero varios no pudieron asistir, como la salteña Pamela Calletti, quien preside el bloque de Innovación Federal. Tampoco estuvo el jefe del PRO, Cristian Ritondo, que se enteró este martes de la propuesta.

En la reunión tampoco estuvo Miguel Angel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, quien viene reclamando una mejora en los sueldos de los legisladores desde principios de año. Incluso defendió el fallido intento de marzo cuando los diputados y senadores quisieron aumentarse un 30 % las dietas apelando a la denominada ley de enganche. Esa norma le permitía a los diputados y senadores recibir el mismo porcentaje de aumento que acordaban los gremios de los empleados legislativos en el marco de la paritaria de ese sector.

Entre los aliados al oficialismo también hay malestar con el retraso de los sueldos, sobre todo de los legisladores del interior. Y apuntaron que hoy un senador cobra 5 sueldos de un diputado e incluso un asesor cobra más que ellos. ■



Presidente. De la Cámara de Diputados, libertario Martín Menem. EMMANUEL FERNÁNDEZ

### POSTALES DE LA SESIÓN EN LA CÁMARA BAJA

### El libertario que votó supuestamente por error con los K y un homenaje a Nora Cortiñas donde algunos diputados no se pusieron de pie

- En el arranque de la sesión hubo dos pedidos opositores para interpelar a la ministra de Capital Humana, Sandra Pettovello, por el escándalo de los alimentos almacenados y a punto de vencer. El primer pedido lo hizo el diputado de Izquierda, Nicolás del Caño. La propuesta sumó 120 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones. Aunque ganó, necesitaba reunir una mayoría especial de tres cuartos de los votos a favor porque se trataba de un apartamiento del reglamento, es decir del temario de la propia sesión.
- Más tarde, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Mar-

tínez, volvió a la carga y también pidió la interpelación de la ministra de Milei. "Me extrañó la votación que tuvimos", sostuvo y opinó que "aún no hay todavía real di-



Libertario. Santiago Pauli.

mensión en torno a lo que está pasando con este tema. Todos los días tiene una arista más". Tampoco consiguió los dos tercios de los votos necesarios (115 afirmativos, 87 negativos, 22 abstenciones).

 Pero lo que más llamó la atención de esa votación fue que uno de los que apoyó la propuesta del K Martínez de interpelar a Pettovello fue el libertario Santiago Pauli, diputado por Tierra del Fuego. Raro. Cerca del legislador sostuvieron que éste se había equivocado al tocar la pantalla para votar y que iba a pedir la rectificación de su voto. Hasta anoche, sin Izquierda. Myriam Bregman.

embargo, eso no había sucedido.

 En la sesión varios diputados-Myriam Bregman, Hugo Yasky, Mónica Macha, Ana María Ianni y



Margarita Stolbizer- homenajearon a Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo quien murió la semana pasada. La camporista Paula Penacca pidió además un minuto de silencio en su memoria y casi todo el recinto se puso de pie. Se quedaron sentados los libertarios Alberto Benegas Lynch y Nicolás Emma.

 Miguel no dio quórum; tampoco lo hicieron Ricardo López Murphy ni los diputados del peronismo cordobés. La bancada de La Libertad Avanza recién ingresó una vez que se confirmó el inicio de la reunión: había 146 diputados presentes (se necesitan 129).■

### Corrupción y escándalo en un ministerio clave

# Milei tuvo que apoyar de nuevo a Pettovello y busca aplacar la interna ante los rumores de su salida

El Presidente sumó a la ministra a una "mesa política" de la gestión. Dicen que quiere tenerla cerca. Pero dio marcha atrás y no echará por ahora al "peso pesado" que "operó" en contra de ella.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Quienes más conocen a Javier Milei advierten que el respaldo absoluto que le dio a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no obedece a su condición de mejor amiga y confidente. El Presidente, según le han escuchado decir en las últimas horas, está convencido que las "operaciones" que se multiplicaron en contra la funcionaria tiene como objetivo final sepultar su plan para el área social y frenar el aluvión de denuncias contra la gestión anterior y organizaciones sociales. "No es personal, es político, es un sistema de corrupción

perverso", es el argumento.

Con esa premisa, desde que volvió de El Salvador, el jefe de Estado no ahorró en gestos de apoyo y salió a blindar a Pettovello, a quien sumó a la mesa política, que en silencio y bajo extremo hermetismo comenzó a funcionar en Casa Rosada hace unos meses con un doble objetivo: por un lado, avanzar en la construcción partidaria, un tema que lidera Karina Milei, y también para definir temas clave de gestión.

El funcionamiento de esta mesa tomó un papel más relevante en las últimas semanas, cuando el rol del por entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había quedado acotado por su pelea con Milei y había cuestiones de las que en el Gobierno no querían participarlo.

En la cumbre que mantuvieron el domingo en la Quinta de Olivos y en el almuerzo de este lunes en el Ministerio de Capital Humano, Milei contuvo a Pettovello con un argumento sencillo: "No te podés ir, te necesito más que nunca para terminar de depurar todos los curros que había, y el que no lo entienda se la va a tener que ver conmigo", le habría dicho el jefe de Estado, según reconstruyeron fuentes inobjetables.

Aunque Pettovello le aclaró que "nunca" pensó en irse y desmintió las versiones periodísticas que surgieron desde el propio Gobierno, Milei subió la apuesta y le pidió a la ministra que se sume a la mesa política "para trabajar más cerca".

En rigor, meses atrás ya había sido convocada por el asesor todoterreno Santiago Caputo, el representante y los ojos de los hermanos Milei en esa mesa, y por Guillermo Francos, cuando todavía era ministro del Interior y su salto a la Jefatura de Gabinete no estaba en los planes de nadie. Pero la ministra se había mantenido abocada a sus tareas en Capital Humano y esquivó involucrarse en otras cuestiones. Sólo apareció una vez en las reuniones en Interior cuando debía definirse la estrategia a seguir en torno a las universidades.

De esos encuentros, además de Karina Milei, Caputo y Francos, suelen participar el hoy vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y el diputado José Luis Espert, entre otros nombres de peso.

"Javier quiere que Sandra trabaje cada vez más cerca suyo, como en la campaña", aseguran en el entorno de Milei y, aunque aclaran que esto no implica que pueda dejar Capital Humano, no descartan que operativamente comience a estar en Casa Rosada en algún despacho cercano al del Presidente.

"Va a pasar de forma natural. Esto los unió todavía más. Se comple-

### Las versiones de salida de Pettovello surgieron del propio Gobierno.

mentan perfecto y además Javier sabe que los ataques no van a parar si la deja sola a Pettovello", aseguró un alto funcionario.

A contramano de las críticas que recibió Capital Humano en las últimas semanas, la evaluación de Milei sobre el trabajo de Pettovello es contundente: "Es la mejor ministra de la historia", dijo en una improvisada declaración ante los periodistas acreditados. No fue una aparición espontánea. Tampoco lo fue su exageración: pretendió dejar en claro ante su tropa que no tolerará más reproches internos.

Como contó Clarín, el jefe de Estado ya tiene identificado de dónde surgió una de las versiones que dieron cuenta de la posible salida de Pettovello. Es un peso pesado del Gobierno y su continuidad dependerá de cómo evolucione el tema. Al igual que en la previa a la salida de Posse, cuando el Presidente alertó que echaría "al que hace una operación", Milei está dispuesto a darle una oportunidad. "Se sorprendió cuando supo quién era, no lo hubiera imaginado jamás", alimentó el misterio un encumbrado funcionario.



De novela. Javier Milei le dijo a su ministra: "No te podés ir, te necesito más que nunca". Ella le aclaró que "nunca" pensó en irse.

El País

# Audiencia escandalosa y más críticas del Gobierno a Casanello

La jefa de Legales de Capital Humano insistió ante la Cámara Federal que éste "violó la división de poderes". Los jueces le llamaron la atención.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, no cambió su tesitura, y ante la Cámara Federal porteña acusó al juez Sebastián Casanello de "violar la división de poderes" en el marco del expediente en el que se había pedido al ministerio que en 72 horas (que se vencieron el viernes), la presentación de un esquema de inmediata distribución de 5.000 toneladas de alimentos acopiados en dos galpones, ante el riesgo de su próximo vencimiento. Esa medida fue apelada, y por eso se expusieron ante los camaristas los fundamentos de ese pedido.

Ante los integrantes de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah, Martínez Irurzun y Roberto Boico, la abogada Gianni volvió a señalar que "ningún juez federal" les iba a indicar a la cartera de Capital Humano "cómo dirigir su política de distribución de alimentos". En la letra de la apelación se había señalado que la misma se trataba de una "política de Estado no judiciable".

Sobre este punto volvió la subsecretaria Legal, quien explicó a **Clarín** que procedió a la "violación de la división de poderes, por eso rechazamos la medida cautelar".

No fue una audiencia más de apelación. Estuvo atravesada por el enojo y las acusaciones cruzadas entre Juan Grabois, en representación de los querellantes, y la integrante de Capital Humano.



Gritos e insultos. La funcionaria Gianni y Juan Grabois se dijeron cosas pesadas en Comodoro Py..

Al inicio de la audiencia la Cámara fijó un plazo para las exposiciones de quince minutos a cada parte. La primera en hacer uso de la palabra fue Leila Gianni quien dividió su tiempo con el abogado de Capital Humano, Ariel Romano.

Su primer planteo, más de carácter político como vino manifestando en los medios de comunicación, se convirtió en una advertencia por parte del juez Martín Irurzun quien le solicitó que se remita a las cuestiones jurídicas.

Es que Leila Gianni quería mani-

festar que además del "cumplimiento de la entrega de alimentos", se había avanzado en un "cambio de paradigma, rompimos con un asistencialismo y vamos hacia una asistencia directa. El asistencialismo que existía aumentó la cantidad de pobres e incrementó el clientelismo y la corrupción".

Ante ese planteo, el presidente de la Sala volvió a pedir que la Subsecretaria se circunscriba a los argumentos jurídicos del caso.

Uno de los ejes centrales de la abogada fue la referencia ya manifiesta sobre el juez Casanello. En diálogo con Clarín dijo: "hubo una extralimitación arbitraria e ilegítima de un juez penal que quiso asumir el rol de un organismo del Estado". Bajo esta línea, el abogado Romano hizo referencia a "fiscales militantes" en relación al la fiscal Paloma Ochoa y sos tuvo que en este caso "no hay ningún delito".

Argumento contrario fue el que Juan Grabois manifestó, quien dijo ante los camaristas que el comportamiento de Capital Humano respecto a la distribución de los ali**TONELADAS DE ALIMENTOS** 

Una causa que se inició tras una denuncia de Juan Grabois

Este expediente judicial inició tras la denuncia de Juan Grabois, en la que se sostuvo que hay "casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar" en "dos centros operativos pertenecientes a la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano": en el Centro Operativo Martelli "habría [una] friolera de 2.751.653 kg. de alimentos disponible para su entrega" y en el Centro Operativo Tucumán "habría 2.269.078 kg. de alimentos listos para su entrega".

El fin de semana, tanto en Villa Martelli como en la provincia de Tucumán se llevaron adelante dos operativos para constatar la cantidad de alimentos que estaban resguardados.

El ministerio en su apelación había desmentido las cifras que se volcaron en el dictamen acusador de la fiscal federal Paloma Ochoa: "de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría", argumentaron.

mentos "sí responde a un delito, acá hay un delito". Grabois acusó a los funcionarios mileístas de "patotear permanente al Poder Judicial".

Con la tensión en aumento, la abogada Gianni dijo que Grabois se estaba excediendo en el uso del tiempo. Este le pidió rápidamente que se calle. "No me faltés el respeto" le replicó Gianni y lo desafió: "La seguimos afuera ¿te da la nafta?" Entre insultos y gritos, la audiencia concluyó con un escándalo que siguió después por los pasillos de Comodoro Py.

### "Kuka ladrona" y "extorsionador", el cruce salvaje de Grabois y la abogada de Pettovello

La pelea había empezado en la audiencia picante delante de los jueces de la Cámara Federal. Y siguió luego en los pasillos de Comodoro Py entre **Leila Gianni**, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano y promotora de todas las denuncias por irregularidades que surgen desde el ministerio que conduce Sandra Pettovello, y **Juan Grabois**.

"Dejá de extorsionar gente", lo de la audiencia cruzó la camaleónica funcionaria mara Federal.

que en la campaña electoral invocó a la Virgen pidiendo el triunfo de Sergio Massa y ahora se muestra libertaria furiosa de primera hora, y que ha levantado el perfil en estas semanas.

"Chau kuka ladrona", le respondió el jefe de la UTEP, que casi se agarra a trompadas con un colaborador de la funcionaria mileista.

El incidente se produjo después de la audiencia en la Sala 2 de la Cámara Federal. Todo quedó registrado en video. 
"Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino", le dijo Grabois. Hacía referencia a la remera que usó Gianni ayer, con un león, símbolo del presidente Milei, y a su pasado como funcionaria y militante kirchnerista durante la última campaña. "Tenés un pingüino tatuado y te pones un león", insistió.

"Tarado, tarado, al pingüino se lo comió el león". le dijo Gianni, que

en las horas previas a la audiencia se mostró en redes sociales leyendo un libro de batallas espartanas y con una gorra de "Las fuerzas del cielo". Aunque en otra foto borrada de sus perfiles aparece leyendo a Juan Perón.

Grabois cargó también contra el abogado de Capital Humano, Ariel Romano. "¿Y el chanchito? ¿Que te pasó? Te tiene que defender Leila, que lástima", le dijo.

comió el león", le dijo Gianni, que "¿Y vos sos flaquito?", retrucó el abogada sos berreta". ■

ladero de Gianni.

"Chau amiga, chau kuka, chau kuka ladrona", gritó Grabois, que volvió a cuestionar al ayudante de Gianni. "Chonchin", le apuntó, irónico. "¿Vos sos flaquito?", retrucó el abogado de Capital Humano. "Sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo, una mierda que le saca la comida a los pobres", le espetó el dirigente social.

La discusión, lejos de saldarse, terminó con Gianni retirándose a los gritos. "Callate la boca, dejá de robar, chorro". Grabois lejos de quedarse callado, siguió: "Kirchnerista, macrista, massista, mileísta. No tenés credibilidad y además como abogada sos berreta".

El País CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### Corrupción y escándalo en un ministerio clave



El líder. El jefe de La Cámpora, el diputado por UxP Máximo Kirchner, durante una sesión en el Congreso. EMMANUEL FERNANDEZ

# Planes: investigan una caja millonaria de La Cámpora

La organización de Máximo Kirchner administró más de US\$ 10 mil millones en políticas alimentarias de 2020 a 2023. En la mira de la Justicia.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

El escándalo por los fondos desviados durante el kirchnerismo a las organizaciones sociales llegó a la Justicia en mayo y amenaza con llevar a indagatoria a los principales dirigentes piqueteros del país y a funcionarios que gestionaron el dinero público en el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Pero en los últimos días en Tribunales pusieron en la mira a una caja estratégica que tuvo a cargo La Cámpora y desde la que se repartieron fondos por el equivalente a US\$ 10.000 millones entre 2020 y 2023: la Secretaría de Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, dirigente de la organización que lidera Máximo Kirchner y que responde de manera directa al diputado de Unión por la Patria.

Desde el programa Políticas Alimentarias, la Secretaría de Inclusión Social de Alonso tuvo a su cargo el control de la Tarjeta Alimentar, el plan social más importante durante el kirchnerismo junto al Potenciar Trabajo, todavía vigente en la gestión de Javier Milei, pero también administró el dinero de los comedores, observado en la Justicia luego de que el actual Gobierno denunciara la inexistencia de 1.600 de los más de 3.500 que figuran en funcionamiento, es decir, de casi la mitad de ellos.

Exactamente US\$ 10.292 millones se destinaron desde la Secretaría de Inclusión Social a Políticas Alimentarias y sus subprogramas. A un tipo de cambio promedio del BNA de \$ 70,6, controló US\$ 1.887 millones en 2020 (\$ 133.233 millones); US\$ 2.574 millones en 2021 (\$ 244.789 millones a \$ 95,1 por dólar); US\$ 2.991 millones en 2022 (\$ 410.144 millones a \$ 137,1 por dólar) y US\$ 2.840 millones en 2023 (\$

838.368 millones a \$ 295,2 por dólar).

La mayor parte de esos fondos fueron a la Tarjeta Alimentar, que impacta de manera directa en cuatro millones de personas, pero el resto de los subprogramas también manejaron recursos, sobre todo los que tuvieron que ver con los comedores y merenderos, que en el último año administraron al menos \$

### **Hubo giros** multimillonarios a distintas asociaciones y cooperativas.

35.000 millones. En medio de acusaciones cruzadas por el uso de la plata destinada a alimentos, incluso en el actual Gobierno, el kirchnerismo duro fue el que tuvo a cargo el joystick de la caja más sensible de todas.

viene relatando en detalle la puja de poder y por caja que protagonizaron los distintos actores del área social en el gobierno de Alberto Fernández. Tal vez el caso de disputa más emblemático fue el del Movimiento Evita con La Cámpora, que se repartieron el 90% del presupuesto de Desarrollo Social y estuvieron durante más de tres años peleando por ver quién acumulaba más poder.

El Evita tuvo como referente central a Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que tuvo a su cargo el control del Potenciar Trabajo, principal plan social del kirchnerismo, y que sólo durante 2023 manejó un presupuesto superior a \$ 1 billón, el equivalente a US\$ 3.472 millones según el dólar promedio. Un año antes, el gasto en el área había sido de US\$ 3.574 millones; en 2021, US\$ 2.382 millones; y en 2020, US\$ 1.150 millones.

El total arroja una cifra de US\$

milar al gasto en Políticas Alimentarias, pero en claro ascenso en la segunda mitad del gobierno de Fernández. Ese crecimiento de recursos es el que molestaba en la Secretaría de Inclusión Social, manejada por La Cámpora y en plena interna entre el kirchnerismo duro y el entonces albertismo, actualmente desintegrado.

Al frente de Inclusión Social estuvo siempre Laura Valeria Alonso, camporista de la primera hora, leal a Cristina y Máximo Kirchner, y enfrentada con Pérsico y todo el grupo de piqueteros leales a Fernández, que tenían una fuerte influencia dentro del ministerio que encabezaron Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, todos de un peronismo más conciliador y crítico del kirchnerismo.

Conocida en el kirchnerismo como "la Laura Alonso buena", en contrapunto con la homónima ex diputada del PRO, Alonso tiene 46 años y además de con Máximo tuvo una gran relación con Andrés "Cuervo" Larroque, el referente de Desarrollo Social de Axel Kicillof en la Provincia y también uno de los jefes de La Cámpora.

En su paso por el Gobierno, Alonso trabajó cerca también de Fernanda Raverta, también militante de La Cámpora, y a cargo del presupuesto más suculento de toda la estructura nacional, la ANSeS.

### Bajo la lupa de la Justicia

Según reveló Clarín y de acuerdo a la investigación judicial, el gobierno de Alberto Fernández destinó \$ 6.023 millones al programa "Políticas Alimentarias" que no se lograron determinar aún si efectivamente "fueron dirigidos a los fines correspondientes". Desde ese programa, dependiente de la Secretaría de Alonso, salieron los fondos a comedores que nunca existieron.

Un extenso listado que detalla 889 erogaciones realizadas por distintas áreas del ministerio expone las partidas multimillonarias que se destinaron a un conjunto de cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles. La planilla remitida a la justicia federal, y a la que accedió Clarín, muestra que la cifra global que se pagó en concepto de programas y planes de asistencia social de diversa índole asciende a \$ 15.897 millones.

Como contó este medio, cerca de \$600 millones fueron destinados a dos asociaciones que están bajo investigación por posible desvío de fondos: la Asociación Civil Caminos de Tiza (de Barrios de Pie) y la Asociación Civil Polo Obrero.

Aunque una investigación paralela sobre el destino de fondos a comedores pone la lupa en otras organizaciones y revela que la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que responde al Evita, fue beneficiada \$ 909 millones y El Amanecer de los Cartoneros Desde principios de 2021, Clarín 10.578 millones en cuatro años, si- fue receptora de \$ 762 millones. ■

CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 El País

### Reparto de alimentos: arrancó el operativo del Ejército para distribuirlos

Camiones salieron desde el depósito de Villa Martelli. Cómo sera el reparto a través de la Fundación CONIN.

Luego de la polémica por los alimentos acopiados en galpones, el Ejército llegó este martes a la mañana al depósito de Villa Martelli para comenzar con el operativo de la distribución de la mercadería.

A partir del mediodía, los efectivos comenzaron a trasladar los alimentos a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN) para que se haga el reparto a nivel nacional. Se prevé que la entrega tenga una duración de dos semanas, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos.

En ese sentido, el ministerio de Capital Humano encabeza Sandra Pettovello firmó un convenio con CONIN para facilitar la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulne-

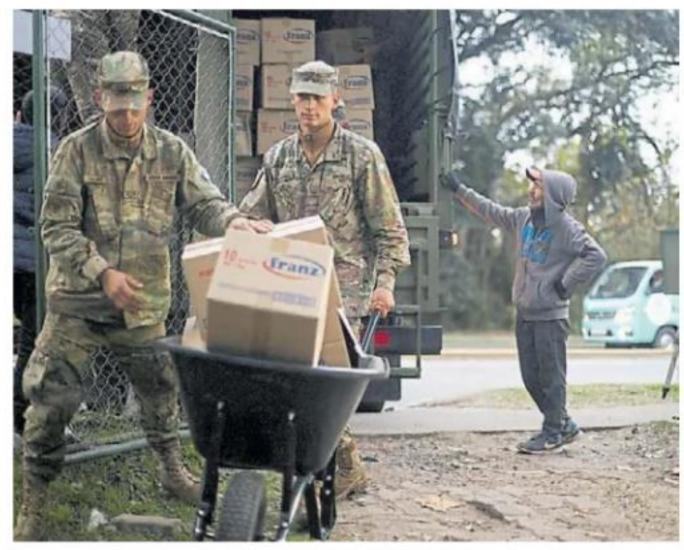

Reparto. El Ejército con los alimentos al Conurbano. MATÍAS BAGLIETTO

rables.

CONIN es una Organización Sin Fines de Lucro fundada por el Dr. Abel Pascual Albino en la provincia de Mendoza, el 4 de septiembre de 1993, que tiene como objetivo la "lucha contra la desnutrición infantil" en la Argentina, tal como señala en su página oficial.

Albino, un médico pediatra que supo tener una buena relación con el entonces presidente Mauricio Macri, es recordado por el controvertido discurso que realizó en julio de 2018 al disertar en el Congreso de la Nación. Además de exponer en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, se mostró contrario a la educación sexual y el uso de preservativos.

"Los preservativos no sirven contra el SIDA", señaló el médico en aquel momento y arremetió: "La vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización y al Estado. Si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Ustedes van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas por este réquiem satánico".

En diálogo con Urbana Play, el director ejecutivo de CONIN, Diego Álvarez Rivero, indicó que el organismo cuenta con "110 centros en todo el país" y precisó que recibirán "alrededor de 460.000 kilos de leche", de los cuales "alrededor del 25%" serán destinados al Conurbano bonaerense.

"Nosotros no estamos recibiendo la totalidad de la leche que tiene el Gobierno", señaló Álvarez Rivero, quien dijo desconocer si el Ejecutivo nacional firmará otros convenios para distribuir los alimentos en las zonas en las que Conin no tiene presencia.

A su vez, el titular de CONIN reconoció que en la provincia de Mendoza, donde la fundación tiene su sede central, repartirán 69.500 kilos de leche, lo que representa "un 15%" del total que recibirán. "Podemos distribuir donde tenemos centros Conin. La intención no es que podamos cubrir las necesidades de los comedores y merenderos de todo el país en cualquier lugar, sino que nos han pedido que cubramos la zona donde tenemos centros", explicó.

"Lo que hacemos fundamentalmente es atender a los niños y su familia de una manera integral, por lo cual la leche es un insumo primordial para nosotros. Lo que vamos a hacer, lo mismo que hacemos todos los días, es entregar la leche junto con otros alimentos que entregamos en los centros a las familias de los niños que atendemos", puntualizó.

"Además, apadrinamos una serie de comedores y merenderos aledaños a cada uno de los centros del país", concluyó. ■

### Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio **Sucesiones Complicadas** 4813-3234 911-41605132

sucesionesypropiedadescompro.com



### Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500



Yair Joel Vázquez



Alicia Athenas Pichón Troszynski



Cataleya Fernanda Leyva



Bruno César Henriquez Luna



RED SOLIDARIA

Noble

ClarinX



clasificados.clarin.com

10 El País

# La confabulación que teme Milei

EN FOCO



Eduardo van der Kooy nobo@clarin.com

l Gobierno lleva atravesados en seis meses **tres episodios** que, en distinta magnitud, estarían revelando sus **problemas de gestión**. El 11 de mayo se produjo un choque de trenes en Palermo que dejó 90 heridos. Pudo haber existido, como indicó la pericia preliminar, una falla humana. Quedó en evidencia, además, que no había sido atendido, debidamente, un informe de la Secretaría de Transporte que alertaba sobre graves deficiencias en el tendido ferroviario.

La semana pasada se sucedieron otros dos. Primero fue la súbita falta de gas ante los primeros días fríos que obligó, de urgencia, a solicitar ayuda a Brasil con el envío de un barco gasificador. Después, afloró otra dificultad que con los días fue mutando en escándalo: la existencia de toneladas de alimentos sin distribuir en dos galpones del Estado. Uno en Villa Martelli, Buenos Aires, el otro en Tafi Viejo, Tucumán.

A diferencia de los dos primeros, el affaire de los alimentos estoqueados adquirió una densidad política maciza. En el medio quedó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A ella resolvió aferrarse, desde que regresó del último viaje, el propio Javier Milei. No es frecuente, según la lógica del poder, que un mandatario haga causa común con una funcionaria que desnudó deficiencias en el manejo de una cuestión de altísima sensibilidad social.

Aquellas debilidades no son supuestas. Capital Humano lleva consumidos 17 funcionarios en estos seis meses. Las cosas demoran mucho en acomodarse. El hilo de las explicaciones trasuntaría además improvisación. Cuando surgió la revelación de los alimentos estoqueados el portavoz oficial, Manuel Adorni, dijo que estaban reservados para situaciones de catástrofe. Luego admitió la existencia de la comida aunque aseguró que más de la mitad pertenecía a paquetes de yerba mate. De inmediato se comunicó que, en efecto, iban a ser distribuidos por el Ejército. Finalmente se detonó una crisis en el interior de Capital Humano que barrió con el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, el pediatra Pablo de la Torre y todo su equipo. El nudo del problema, sin embargo, no parecieron los alimentos estoqueados. La denuncia penal que cayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, postulante del oficialismo para integrar la Corte Suprema, hizo hincapié en la presunta tercerización para contratar empleados. Una parte de cuyos sueldos se destinaban a maniobras financieras.

Será muy interesante observar el comportamiento de Lijo. Difícilmente Pettovello pueda eludir la imputación—no significa más que la interpelación que exige todo proceso judicial—porque encabeza esa gigantesca estructura que le delegó Milei cuando construyó el Gabinete. ¿Ignoraba la ministra la existencia de alimentos estoqueados?. ¿Aquella tercerización de empleados se hacía sin su consentimiento?. Fuentes del propio ministerio aseguran que estaba al tanto del procedimiento de contratación que



Problemas de gestión. El choque de trenes, la falta de gas y el escándalo de los alimentos impactaron y Milei los busca frenar ante la

también se puso en práctica en otras áreas con el objeto de no engrosar la planta estatal que la administración libertaria busca disminuir a toda costa.

Una cosa sería esa realidad y otra distinta la presunta comisión de delitos que se adjudica a De la Torre. Pettovello no tenía por qué saber acerca de esos movimientos. Probablemente tampoco estuvo al tanto de los alimentos estoqueados. Se trata de una inferencia -que no la exculpa de responsabilidad política-a raíz de la celeridad con que resolvió distribuirlos una vez que estalló el escándalo. Acicateado por el fallo del juez Sebastián Casanello. Sorteó un ofrecimiento del ministro de Defensa, Luis Petri, para que quedara a cargo del Ejército. Ducho, en general, en esos menesteres. Se inclinó por la Fundación CONIN, del médico Abel Albino, dedicada a la desnutrición infantil. El tiempo revelará su eficacia.

El acoso a Pettovello fue interpretado por Milei como un posible tiro por elevación a su persona. De allí la solidaridad pública y política con la mujer, su vieja amiga. Aunque tal vez exagerada, la reacción Presidencial tuvo que ver con una convicción: la ministra estaría liderando la batalla contra la corrupción más compleja desde que amaneció el gobierno libertario. Planes sociales truchos, merenderos inexistentes y el manejo de un flujo de dinero que en manos de un solo dirigente (¿Juan Grabois, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular?) habría ascendido en los últimos cuatro años a US\$ 20 millones.

En el bando de enfrente a la ministra se

alinean los movimientos sociales (piqueteros), la izquierda y el kirchnerismo. Las fuerzas que, según Milei, habrían dado el puntapié inicial para activar una aún imprecisa confabulación. Acusó a los K, incluso, de pretender "tirarle un muerto".

Pettovello no previó, al parecer, que algo podía suceder después de las denuncias que Capital Humano hizo en la Justicia contra líderes piqueteros. El más afectado ha sido hasta ahora Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Sus bienes fueron inhibidos. Aquella imprevisión encajaría con el modo aluvional con que los libertarios accedieron al

### Será muy interesante observar el comportamiento del juez Ariel Lijo

poder. También, con la falta de experiencia y los cuadros de dirigentes adecuados para afrontar una batalla que no permite flojedades.

Con humor, un diputado de la oposición colaboracionista con el Gobierno soltó una analogía: "Los libertarios se formaron con la lógica del supermercado chino del barrio. Comprás lo que encontrás en las góndolas. Sin demasiadas exigencias", comentó. Así ocurren situaciones sorprendentes.

Hace pocas semanas, el ahora despedido jefe de Gabinete, Nicolás Posse reveló en su informe al Senado que a seis meses de asumir continuaban vacantes 1.867 cargos ejecutivos en el Estado. ¿Por qué asombrarse, entonces, que la subsecretaria de Legales en Capital Humano, Leila Gianni, encabece la ofensiva judicial contra los movimientos piqueteros?. En las últimas horas tuvo un cruce a los gritos con Grabois. Ambos concurrieron a Comodoro Py a raíz de una citación del juez Casanello.

Gianni firmó también la denuncia contra la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia. Es una abogada que, nadie sabe con precisión desde cuándo, se convirtió en primera espada y amiga de Pettovello. Se trata de una funcionaria que ingresó en la burocracia del Estado en 2012 y pasó por una variedad de tareas técnicas. El antecedente que más descoloca fue su militancia electoral en favor de Sergio Massa y de Leandro Santoro en la Ciudad. En un reportaje de las últimas horas sostuvo que Massa le produce "asco". Que su cambio de postura obedece a que "la vio". Llamativo su giro copernicano.

Milei, en sus dos reuniones en 48 horas, le preguntó a Pettovello por aquella abogada. La ministra manifestó "confianza ciega". El papel de Gianni, como el de muchos funcionarios en otras áreas y otros ministerios tendría relación con la fragilidad de origen de La Libertad Avanza.

El Presidente, en medio de la tormenta, recibió una mano tendida de "la casta" a la cual vitupera. Una jugada de radicales, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal evitó un pedido de kirchneristas y la izquierda para que Pettovello rinda cuentas del escándalo en Diputados. Otra pieza de la confabulación que imagina Milei. ■

El País 11 CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# Milei oficializa la designación del tuitero libertario Juan Doe

Será director de Comunicación Digital. Es cofundador de La Derecha Diario. Ante las críticas, dijo que su área "sólo se dedica a domar a los kirchos las 24 horas en redes".

### Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El gobierno oficializó la designación de Juan Pablo Carreira, más conocido por el seudónido de Juan Doe que utiliza en las redes sociales, como director nacional de Comunicación Digital de Presidencia.

Su designación se publicó este martes en el Boletín Oficial, con fecha retroactiva al 10 de abril pasado, "con caracter transitorio" y "por el término de 180 días hábiles", con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Bajo el alias de Juan Doe, el designado funcionario es un activo tuitero libertario, ingeniero industrial, que conoce a Milei desde 2015 y trabajó toda la campaña electoral 2023 en temas de comunicación digital en el equipo del consultor externo Fernando Cerimedo.

Ante las críticas a su designación, el funcionario Carreira respondió este martes desde su cuenta en X, donde figura como Juan Doe, que la actual gestión achicó la Secretaría de Comunicación, ya no reparte publicidad oficial y ahora "solo se dedica a domar a los kirchos todos los días de 11 a 12 en Vocería y las 24 horas en redes".



Muy activo. Es Juan Doe en las redes, generando polémicas.

Es que la Dirección de Comunicación Digital depende del subsecretario de Vocería y Comunicación, Manuel Adorni, quien a su vez responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: aunque en realidad quien monitorea las comunicaciones digitales del gobierno es el asesor todoterreno Santiago Caputo.

Juan Doe es una de las personas más citadas por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, al igual que el medio La Derecha Diario, que fundó el funcionario junto con Natalia Basil (designada el mes pasado como directora de Apoyos y Asignaciones Económicas en la Agencia Nacional de Discapaci-

### Su nombramiento se publicó este martes en el Boletín Oficial.

dad), la esposa de Fernando Cerimedo, consultor externo del Presidente quien tiene los derechos sobre el dominio del portal de noticias La Derecha Diario.

Algunos se preguntan si no hay un posible conflicto de intereses en esa promoción de la empresa fundada por Carreira, quien tiene el link de La Derecha Diario en su cuenta de X (exTwitter), que usa cotidianamente como funcionario público. Es que el último empleador de Carreira fue la empresa Madero Group (de Basil, dueña de La Derecha Diario) y Microstrategy Brasil, según un informe comercial al que accedió Clarín.

El funcionario designado oficialmente este martes es muy activo en la red social X (exTwitter), donde tiene 155.000 seguidores y está permanentemente generando polémicas. Por ejemplo, esta mañana, en respuesta a un tuit de Juan Grabois, Doe publicó otro que decía "Qué lindo y acogedor que se ve el comedor Rayito de Luz", con la foto de la Unidad Básica Tres Banderas - Manuel Gallardo, con las percianas cerradas.

Además, este lunes retuiteó un mensaje de Milei con una nota de La Derecha Diario. Y cuestionó desde su cuenta de X a los Estados Unidos, por la condena judicial contra Donald Trump, que calificó como un hecho de "persecución política" de la "casta" contra "la oposición".

"Los gobiernos democráticos de izquierda en todo el mundo están entrando casi al unísono en un territorio muy peligroso: la persecución política de la oposición. Está ocurriendo en Brasil, en Colombia, en Alemania, pero quiero puntualizar en Estados Unidos", dijo Doe.

Y destacó que "la República más próspera de la época, la República Romana, colapsó pura y exclusivamente porque una casta política se empecinó en perseguir políticamente a sus opositores para que no les ganen las elecciones. La República más prospera de esta época, los Estados Unidos de América, está entrando en el mismo ciclo de decadencia institucional", posteó el director de Comunicación Digital del Gobierno.

Carreira/Doe ya venía ejerciendo como director de Comunicación Digital desde principios de año, cuando se anunció que pasaba a ocupar el rol de Iñaki Gutiérrez, a quien el Gobierno desplazó por varios errores, como difundir una foto de Milei donde se veía la clave wifi del departamento central de la Policía Federal, además de usar la cuenta oficial de Casa Rosada en X para tuitear un saludo de Año Nuevo con una foto con su novia.

La asunción de Doe como director de Comunicación Digital se produjo pocos días después de que Cerimedo fuera acusado por un juez de la Corte Suprema brasileña de integrar una "organización criminal", con "núcleos de actuación y milicias digitales" en el intento de golpe de Estado que encabezó el expresidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre de 2022, donde perdió por escasa diferencia con Lula da Silva.■

### Zulemita se metió en la pelea de los Menem, a favor de Martín

Zulemita Menem salió en defensa de su primo Martín Menem, luego de las críticas del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, que pese a portar el mismo apellido no tiene relación de parentesco con la hija y el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem.

El funcionario riojano acusó al presidente de la Cámara de Diputados de "obstaculizar" el envío de fondos hacia la provincia y dijo que el fallecido expresidente "no estaría para nada orgulloso" del actual dirigente de La Libertad Avanza.

libertario "se crió en Buenos Aires" y que "no conoce ningún barrio" de La Rioja. "Menos conoce el interior de la provincia. Lejos puede saber de la necesidad de los riojanos", remarcó el ministro del gobernador.

Alfredo Menem también destacó que se encuentra con su primo en reuniones familiares y que tienen una buena relación.

Sin embargo, de manera irónica, Zulemita respondió que se acaba de enterar que tiene un primo nuevo, cuestionó su gestión al frente del ministerio y señaló que Martín Además, indicó que el dirigente conoce la provincia por haberla refunda pobreza", agregó. ■

corrida con su padre el expresidente Menem. A través de redes sociales, la hija del exmandatario dijo que el único mérito que tiene el ministro de Desarrollo Social riojano es ser el yerno del gobernador Ricardo Quintela y que su gestión generó en la provincia "entre 26 y 28 nuevos pobres al día".

"La Rioja fue la provincia que más recursos del Estado recibió en los últimos cuatro años. Ustedes tuvieron un enorme problema de gestión y no de dinero. Sumergieron a nuestra provincia en una pro-

### Cúneo Libarona, contra dos periodistas

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó dos denuncias por "instigación al delito" contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, luego de que los conductores radiales expresaran sus críticas en relación al escándalo de los alimentos acopiados por el Gobierno en dos galpones.

Las dos denuncias contra los periodistas de Radio 10 fueron presentadas este lunes por el ministro de Justicia y recayeron en dos juzgados distintos, a cargo de los jueces federales Sebastián Ramos y Ariel Lijo, se- mí", enfatizó. ■

gún datos proporcionados por el Centro de Información Judicial (CIJ).

"Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político", señaló Villarruel.

Pazós, en tanto, afirmó: "Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a El País CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Todo listo. Con la llegada de todo lo actuado, para el inicio del juicio del mayor contrabando en la historia argentina.

# Mafia de la Aduana: entregan más de 20 mil hojas de la causa

El juez Aguinsky envió la causa completa al Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, que decidirá sobre la causa de contrabando más grande.

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

Una caravana de carritos llevó este martes más de 92 cuerpos de expediente (cada cuerpo tiene 200 hojas) y 60 cajas de pruebas de la causa de la Mafia de la Aduana desde los tribunales de avenida de los Inmigrantes a los de Comodoro Py al Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE 3) que juzgará el caso.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien instruyó

la causa y dirigió el operativo, entregó la causa monumental a los jueces del TOP 3 César Lemos, Karina Perilli y Diego García Berro. Así, quedó lista así para ser juzgada en un juicio oral y público.

El TOP 3 es el mismo que condenó a 5 años de prisión al cuñado de Julio de Vido, Claudio "El Mono" Minnicelli, por intentar llevarse 4 de los 1500 contenedores que estaban judicializados en la Aduana del Puerto de Buenos Aires.

También fueron confirmadas las penas de prisión impuestas para el

empresario Oldemar Carlos "Cuki" Barreiro Laborda, (ocho años de cárcel); Federico Tiscornia Salort, hermano del exjuez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, y a los exfuncionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) Edgardo Paolucci, Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro, y al empresario Sung Ku Hwang, conocido como Mister Korea, entre otros.

La causa que llegó hoy al TOPE 3 permitió frenar el ingreso ilegal de cerca de 1500 contenedores que generaron un fraude de más de 300 millones de dólares al Estado.

Están procesados tres altos jefes de la Aduana durante el gobierno de Cristina Kirchner, los hermanos Paolantonio y despachantes de Aduana, entre otros.

Como jefes de una asociación ilícita fueron elevados a juicio oral Diego Raúl Paolantonio, Alejandro Cesar Paolantonio. El tercero de los hermanos Paolantonio falleció durante el proceso. Otros de los integrantes de la "banda" de los Paolantonio, según el juez, son Darío Donolo, Alejandra Carames y Paola Noemí Díaz.

Como miembros de la banda también quedaron ex directivos de la época de la gestión al frente de la Aduana y de la AFIP de Ricardo Echegaray. Se trata del ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna y los directores del organismo en Buenos Aires, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci. En total son casi 100 procesados.

En cuanto a los responsables de los depósitos fiscales que guardaron la mercadería de contrabando en el auto de elevación a juicio figuran Horacio Norberto "Cholo" Palmieri (ex número 5 de Boca), Maximiliano Carlos Montero, Terminal Carga Tigre, Néstor Alberto Suarez, y Carestiba S.A, a quienes Elisa Carrió vinculó con el massismo y un sector del PRO. Por su parte los despachantes de Aduana involucrados son Juan Manuel Benavides y Sicem BA S.R.L.

La causa se abrió en el 2016 en base a una investigación del ex periodista de Clarín Matías Longoni, a quien el abogado de los Paolantonio, Maximiliano Rusconi, intentó violar su secreto profesional periodístico.

Además, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió aportó los apoyos políticos que tenían los empresarios y funcionarios procesados a quienes supuestamente vinculó con el ex candidato presidencial del kirchnerismo Sergio Massa y con el operador judicial macrista Daniel Angelici.

Los procesados están acusados por asociación ilícita según el artículo 210 del Código Penal, delito que tiene una pena de prisión de 3 a 10 años. En el caso de jefes tiene un mínimo 5 años de cumplimiento efectivo. Y contrabando agravado según los artículos 863 y 864 del Código Aduanero que contemplan una condena de entre 4 a 10 años de prisión.

En estos 8 años de trabajo hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervención de distintas instancias revisoras dentro de la Justicia, incluso hasta la Cámara Federal de Casación.

### Otro fallo de la Corte contra una tabacalera por pago de impuesto

En un fallo firmado por sus cuatro jueces, la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Rosario que habilitaba a la Tabacalera Bronway a seguir evadiendo el pago de impuesto ante la AFIP. Bronway es una empresa santafesina conocida por su titular, Darío Rubén Ippólitto, el "otro rey del tabaco", por sus similitudes con Pablo Otero, de Ta-

tribunal falló la semana pasada.

En la sentencia de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario se había rechazado la cautelar solicitada por la empresa para que no se le aplicase el piso mínimo del impuesto a los cigarrillos, pero se le había hecho lugar al pedido de la actora de suspender la Resolución General de Afip N° 5290/2022, en su versión 5, que no permite autode-

nual, sino que ya fija el valor de venta sin posibilidad de modificación.

En los hechos, la decisión de la Cámara Federal de Rosario a pesar de seguir la doctrina fijada por la Corte en la causa "Tabacalera Sarandi", permitía a la empresa determinar el tributo de manera manual y por lo tanto no abonar el impuesto fijado por ley. La Corte revocó esa

la Procuración General de la Nación, ue sostiene que "hay una contradicción en la decisión de la Cámara en tanto no tuvo por acreditado el peligro en la demora para otorgar la cautelar, pero si para dejar sin efecto la aplicación del aplicativo en su versión 5, tornando la decisión descalificable como pronunciamiento judicial".

A ello, la Corte agrega que el planteo de la actora respecto al "oligopolio del mercado del tabaco que a su entender-provocaría la convalidación de impuesto impugnado" no podría ser abordado desde una aplicación matizada de principios constitucionales de la tributación. bacalera Sarandi, contra quien el terminar el tributo de forma ma- **decisión** y remitió al dictamen de Asimismo, se agrega que el legisla-

dor al fijar el impuesto tuvo en miras fines extrafiscales (tales como desalentar el consumo del tabaco) y los jueces no pueden pasar por alto que ese fue justamente el fin perseguido por la norma a fin de tutelar la salud de la población.

Hasta ahora, ni Bronway ni Sarandí están pagando impuestos. Sarandí porque está ejecutando su sentencia de fondo que le hizo lugar a la demanda; Bronway porque si bien le rechazaron la cautelar, le permiten utilizar un aplicativo para determinar el propio impuesto. No obstante, es precisamente ese vericueto legal el que la Corte revocó este martes. ■

Bernardo Vázquez



VIAJÁ A ALENTAR AL

# CAMPEÓN MUNDO

40%00FF

Contratando tu paquete a través de viajobien com

Beneficio exclusivo para socios/as SportClub



iEscaneá el QR y conocé más!

Ver términos y condiciones en beneficios.sportclub.com.ar

























SEGUÍ DISFRUTANDO DE LOS BENEFICIOS ONLINE DE TUTARJETA DEL DEPORTE?

ALEJANDRO MARTINEZ

(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS YCLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y GBA. RECIBIRÁN SIN CARGO LA TERJETA DEL DEPORTE. PROMOCIÓN VÁLIDA U NICAMENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS. VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BANCOS. PERDIODO MINIMO DE SUSCRIPCION A SPORTCLUB: 3 MESES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM.AR GESTION DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PB , CABA. (2) BENEFICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGUNA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD. EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAYOR INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA

14 El País CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# Dólar y riesgo país para arriba, y desplome de las acciones

¿Se terminó el veranito? Los activos argentinos arrancaron el mes con el pie izquierdo. Los ADR cayeron 8%. Los factores que inquietan a los inversores.

**Ana Clara Pedotti** 

apedotti@clarin.com

Después de largas semanas de calma. la volatilidad volvió a tomar protagonismo en el frente financiero de Argentina. Tanto el tipo de cambio paralelo, que se dispara 5% en las dos primeras ruedas de este mes en el caso del contado con liquidación, como los precios de las acciones y los bonos muestran que el mercado comienza a inquietarse por el rumbo económico del programa de Javier Milei.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas, que días atrás se habían tomado una pausa en su rally, vuelven al sendero bajista. En Nueva York, los ADRs llegaron a hundirse casi 10%, aunque sobre el final

de la rueda recortaron la sangría. El papel que más perdió fue el de YPF, que terminó con una baja mayor al 8% En la plaza porteña, el índice Merval cayó 5,7% si se lo mide en dólares. Para los analistas, es una corrección de precios luego de que ese índice alcanzara el máximo del año la semana pasada.

Este martes, el dólar financiero sumó un nuevo escalón: tanto el MEP como el CCL subieron cerca de 1% y finalizaron en \$1.280 y \$1.311, respectivamente. En la calle, el tipo de cambio blue subió \$30, a \$1.265 para la venta.

Luego de haber cerrado mayo con ventas netas en la última rueda del mes, el Banco Central volvió a comprar dólares luego de sus intervenciones en el MULC: en las dos primeras ruedas de junio acumula US\$ 107 millones, un ritmo bastante menor al promedio diario que había registrado en meses anteriores. En el segmento oficial se trató de la rueda con menor volumen desde el 15 de enero. "Parte de esta caída podría ser muestra de una causal por las cuales los dólares financieros mantienen ritmo de aceleración", dijeron en Aurum Valores. Esto, para los analistas de Delphos, "muestra una oferta reducida por parte de exportadores no agropecuarios y una demanda por importaciones que recuperó ritmo. Adicionalmente, la posibilidad de que el Gobierno deba abonar (todo o en parte) el tramo activado del swap con China (US\$ 5.000 millones), con el consecuente impacto en las reservas siguen empujando la búsqueda de cober-

tura en moneda dura con tasas de interés en mínimos recientes".

Las dudas sobre la sostenibilidad de las reservas se traducen en una menor expectativa de que el Gobierno de Javier Milei pueda levantar las restricciones cambiarias y avanzar hacia la segunda etapa de su plan, la competencia de monedas, sin necesidad de apelar a una nueva devaluación. Y esto es lo que inquieta al mercado.

La baja de tasas de la economía también explica buena parte de este apetito dolarizador. El economista Gustavo Ber afirmó: "Los dólares financieros continúan el reacomodamiento, dado que más agentes económicos continúan inclinados hacia una mayor cobertura, aún cuando en simultáneo sigue firme el apetito por las Lecaps cortas - con tasas ya próximas el -3% mensual-para mitigar el clima de tasas reales negativas".

Al mismo tiempo, el mercado le toma el pulso a la capacidad política de Milei de gestionar y está atento a la discusión por la Ley Bases. "La incertidumbre política puede tener un impacto. Para los próximos meses, la brecha cambiaria posiblemente se mueva en torno a la sostenibilidad política del modelo de Milei", advirtieron en Adcap.

Este nuevo salto del dólar ubica a la brecha en el 46%, un escalón por encima del nivel de entre 20% y 30% en el que se mantuvo en los últimos dos meses.

La tensión cambiaria también se traslada al mercado de bonos. Los títulos globales en dólares terminaron caídas superiores al 3%. El riesgo país, que mide la banca JP Morgan, se disparó casi 14% en las dos primeras jornadas de junio y quedó apenas por debajo de los 1.500 puntos.

"El traspaso de deuda desde el Banco Central al Tesoro tampoco ayudó en el proceso de baja del riesgo país. El equipo económico no consigue un 'puente financiero' que le permita reforzar las reservas y, con ello, enviar un claro mensaje de compromiso para el pago de los bonos globales. ■

### Mercados alterados

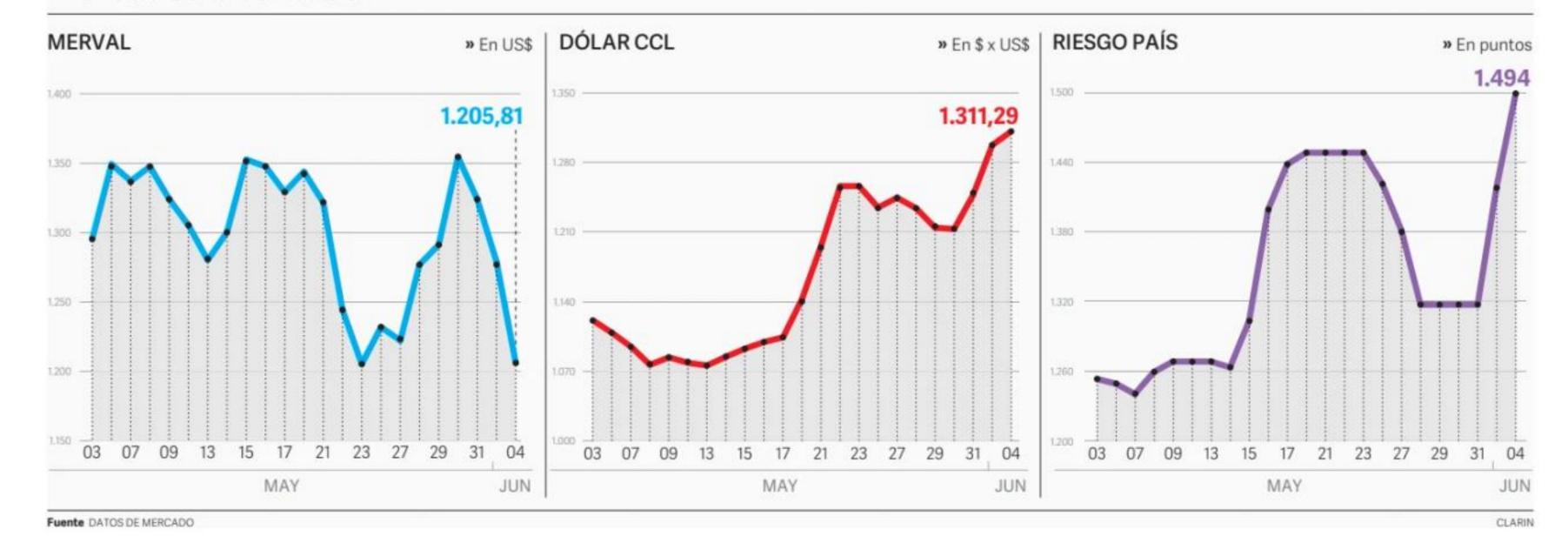

### Cosecha: la liquidación crecería un 50%

La cosecha de soja y maíz avanza con cierto retraso respecto de la campaña pasada, pero ya empiezan a aparecer estimaciones respecto del volumen y el valor de los granos producidos y hay buenas noticias para el gobierno de Javier Milei. Gracias a una notable mejora productiva por el fin de la sequía y a una reciente recuperación de los precios internacionales, el ingreso neto de divisas por la venta de productos agroindustriales se- nes (Bolsa de Cereales Buenos Ai- mo, aunque sigue rezagada en las cotizaciones de los granos en el cha esperada de soja. ■

ría un 49% mayor al de la campaña pasada; US\$ 29.800 millones.

Así lo indicó el IERAL en un informe reciente en el que detalla que las estimaciones de volúmenes producidos de soja están convergiendo en un rango de 49-50 millones de toneladas según distintas fuentes, creciendo un 100% o más respecto al ciclo previo.

"En maíz existe mayor divergencia y el rango va desde 46,5 millores) hasta 55 millones (Secretaría de Bioeconomía); además de cuestiones metodológicas, las diferencias en las proyecciones se asocian a la dificultad de determinar el daño final de "la chicharrita" en producciones del centro-norte del país. De todos modos, la producción del cereal terminará siendo muy probablemente 35-45% superior a la del ciclo previo", indica.

La cosecha empieza a tomar rit-

perspectiva a ciclos agrícolas previos, particularmente la de soja. A fines de mes según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se llevaba cosechada el 77% del área implantada con soja, con un atraso de 12 puntos porcentuales respecto del patrón de años anteriores. En maíz el área cosechada estaba llegando al 28%, con un rezago de sólo 2%.

La muy buena noticia que destaca el informe viene por el lado de

Mercado de Chicago, que se mostraron a la baja en buena parte del año y empezaron a recuperarse en mayo. Al cierre de la semana pasada, detalla el IERAL, los precios de la soja y el maíz retornaron prácticamente al mismo nivel que tenían al comenzar el año. El trigo, por su parte, se despegó con un salto importante y se viene manteniendo en buen nivel desde entonces (+16% respecto).

En cuanto a la comercialización de los granos, hasta fines de mayo se llevaba vendido con precio cerrado alrededor del 20% de la cose-

El País CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 15



Almuerzo. Un día después de asumir como jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue a comer con los industriales. En la foto, con Funes de Rioja.

# La UIA, con Francos: apoyo a la Ley Bases y cambios en el RIGI

La conducción de la entidad fabril se reunió con el jefe de Gabinete. Dicen que el régimen de grandes inversiones puede generar competencia desleal.

### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

La Unión Industrial (UIA) respaldó el acuerdo legislativo para el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, pero a la vez señaló ante el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el tratamiento de esta norma incluye un régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que representa una "competencia desleal" contra las inversiones de las pequeñas y medianas empresas locales, que no tendrían acceso a las importantes quitas fiscales que propone el proyecto del Gobierno. Esos fueron dos de los ejes principales del almuerzo que Francos compartió ayer con el Comité Ejecutivo de la central fabril, este martes en la sede de la UIA. "Apoyamos la ley Bases y creemos que el proceso de diálogo (en el Congreso) ha sido sumamente constructivo", dijo su titular, Daniel Funes de Rioja, quien también reclamó "resguardar la producción frente a la competencia desleal."

Francos, quien había asumido su nuevo cargo el día anterior, llegó solo al edificio de la UIA, sobre Avenida de Mayo. Lo esperaban los 25 integrantes del Comité Ejecutivo de la entidad, quienes -dijo Funesmos tenido aquí al Jefe de Gabinete de Ministros, a menos de 24 horas de haber asumido formalmente este cargo. No es un dato menor para nuestra entidad, cuando evidentemente hay una situación de contracción de la economía que le pega claramente a la industria", dijo Funes en un encuentro con periodistas, una vez finalizado el encuentro con Francos, quien se retiró sin hacer declaraciones.

Pese al trato cordial, el dirigente fabril enumeró una serie de reclamos que le hicieron a Francos, en particular sobre el régimen de grandes inversiones (RIGI) que forma parte del proyecto de Ley Bases y que da una ventaja impositiva (del orden del 30% de los costos fiscales) a las futuras inversiones por más de 200 millones de dólares.

Funes anunció que desde la UIA convocarán a las distintas cámaras del sector industrial para elaborar un nuevo proyecto ley "para la creación de un régimen de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias, junto con el lanzamiento de una nueva Ley PyME".

Agregó: "La presión impositiva atenta contra la competitividad de nuestras industrias y debemos igualar las condiciones para poder competir con el mundo", y manifestó que "la estabilización de la tuvieron asistencia perfecta. "He- macroeconomía es condición clave para la recuperación pero no podemos dejar de lado a las industrias".

### -¿Qué quiere decir igualar las condiciones, en este contexto?

 Cuando uno habla de competir, tanto en el mundo como en el mercado doméstico, se suele decir que es más más barato importar que este producir acá. Pero también hace falta nivelar la cancha y no tener los costos fiscales que tienen otros países, a lo cual ahora se suman los impuestos adicionales por la emer-



La presión impositiva atenta contra la competitividad de nuestras industrias. Hay que igualar las condiciones para salir al mundo"

"La estabilización de la macroeconomía es condición clave para la recuperación pero no podemos dejar de lado a las industrias. Se debe nivelar la cancha"

gencia económica. Entonces son situaciones muy distintas.

### -¿Cuánto es esa carga tributaria?

-Es superior al 50% entre impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, dentro de la economía formal. Digamos, cada uno sobrevive como puede, pero todos pagamos la cuenta. Y además hay otra cuestión que le explicamos al Jefe de Gabinete, que es que cuando un empresario tiene un crédito fiscal porque pagó impuestos de más (porque tuvo que pagar anticipos y no llegó a compensarlos con las ventas) ahora se le dice "no hay plata".

#### -La UIA apoyó la Ley Bases. ¿Apoya también el proyecto del régimen RIGI?

 Nosotros apoyamos la Ley Bases, sin perjuicio de destacar la necesitad de que haya un equilibrio entre el empresario local que debe pagar un impuesto PAIS de 17% contra un proyecto que no lo pague. Tenemos que garantizar la competitividad en igualdad de condiciones. Pero igual tenemos que esperar al debate en el Senado, así como a la reglamentación de la norma. Lo mismo para el capítulo laboral de la ley. Pero lo que diría es que nosotros esperamos que la Ley Bases sea sancionada. Y en cuanto al RI-GI, salvo lo de la competencia desleal, que salga también.■

### Hay 10.000 empleos menos en la industria

El último relevamiento de la Unión Industrial arroja una caída de producción en 53% de las fábricas, con caída de ventas en 6 de cada 10 empresas, y también caída en las exportaciones en casi 4 de cada 10 empresas que venden su producción al exterior. También hubo recortes de personal en una de cada cuatro empresas (24%) y otro 30% de los encuestados manifestó estar pensando en achicar personal.

Sin embargo, Funes señaló que en ese contexto de fuerte caída de la actividad "nosotros estamos viendo números que no pasan de una decena de miles (de despidos) por ahora. Es un número significativo para cada caso, sobre todo en las empresas más chicas con menor dotación de personal. Pero no es significativo estadísticamente".

#### -¿Pero una de cada cuatro empresas dijo que redujo personal y otro 30% que piensa hacerlo, no?

-Sí, pero lógicamente muchas son microempresas, donde hay pocos puestos de trabajo en cada una, pero a la vez cada una es una empresa. Y por su propia dimensión están más expuestas.

### **PARA TENER EN CUENTA**

30%

de las industrias tiene previsto recortes de personal, según la UIA.

Obviamente, en las empresas de alta tecnología se tiene menos mano de obra y con personal más especializado, ahí se defiende mucho el capital humano.

Agregó: "El industrial argentino defiende mucho el capital humano. Muchos lo harán por vocación, otros por necesidad, porque no es fácil reponer mano de obra. Hoy en día nadie piensa que se acabó su actividad. Y tiene mano de obra capacitada y se la defiende como hicimos en la pandemia. Hoy la industria tiene vacaciones adelantadas, suspensiones, cortes de horas extra y retiros voluntarios. Pero si hablamos en términos de empleo perdido, no es significativo todavía en comparación a la crisis". Funes también se mostró conciliador ante los cortes de gas que tuvo la industria la semana pasada, si bien reclamó que haya un criterio más "caso por caso" a la hora de administrar la escasez.

16 El País

# Recortaron 11.500 empleos en el Estado y las empresas públicas

Fue entre enero y abril. En las empresas que serían privatizadas se redujeron 3.400 empleos. Las Fuerzas Armadas, en cambio, sumaron casi 1.000 personas.



Ajuste. Luis Caputo, ministro de Economía, busca equilibrar las cuentas fiscales.

### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

En solo cuatro meses, el Gobierno eliminó mediante despidos y retiros voluntarios 11.534 empleos públicos, el 3,5% del total. Entre enero y abril, se recortaron 4.181 en la administración centralizada, 4.612 en

organismos descentralizados, mientras las empresas del Estado podaron 3.430 puestos y 220 de otros entes según el último informe de dotación de la administración pública del Indec. Asimismo se registraron 909 altas.

De esa manera, la totalidad del sector público registró un plantel de 322.250 empleados en abril, de los cuales 215.901 se encuentran en la gestión central (14,5% del total), 46.792 en la administración descentralizada (40,3%), 130.014 en las dependencias desconcentradas (7,5%), 15.088 en otros entes (4,7%) y 106.349 en las compañías de propiedad estatal (33%).

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, fue el que más se achicó. La cartera más grande en personal pasó de 17.638 a 15.581 empleados, una reducción de 2.057. Le siguió el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, con 694 bajas, lo que redujo la plantilla de 10.280 empleados, incluyendo lo que era Infraestructura. Y en tercer lugar, se ubicó Salud con 566 recortes.

A nivel descentralizado, la Anses fue la más afectada. Con 914 bajas, el organismo que atiende a 17 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales se redujo a 12.492 empleados y cerró más de 20 delegaciones. Asimismo, el CONICET registró 583 cesantías y el ENACOM, 368 -ambos bajo el control de jefatura de Gabinete-, mientras Vialidad y AFIP, que dependen de Economía, recortaron 324 y 304 puestos, respectivamente.

Las empresas públicas, muchas de ellas en camino a ser privatizadas o concesionadas, también pasaron la "motosierra". Correo Argentino eliminó 888 empleos y la plantilla se redujo a 15.907 personas. Le siguieron Corredores viales, con 861 bajas; Aguas y Saneamiento (AYSA), con 641; y Aerolíneas Argentinas, con 316, mientras Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) recortó 188 y Banco Nación, 108.

A diferencia del resto de las reparticiones, los organismos desconcentrados dependientes del Ministerio de Defensa reflejaron un incremento en su dotación de personal entre enero y abril. Según el Indec, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sumó 119 personas; la Fuerza Aérea, 341; y el Ejército, 692; mientras que la Armada prescindió de 139 empleados.

Según fuentes de Defensa, se trata de personal civil que presta servicio cuando hay actividad en la escuela de guerra, colegio militar y liceos. "El incremento obedece a una cuestión temporal porque en enero no se reportó al Personal Docente Civil Suplente de las Fuerzas Armadas, y si se hace al inicio del ciclo lectivo en cada fuerza, no son incorporaciones de personal, al contrario hubo una disminución", señalaron desde el ministerio.

El informe del Indec puede sufrir alteraciones mes a mes por la información que aporta cada organismo. Así, en diciembre faltaban datos, mientras que en abril, de las 139 entidades que conforman el universo actual, 8 no han informado su dotación de abril (1 empresa y 7 organismos descentralizados), por lo que su valor ha sido estimado. Estas entidades totalizan 11.553 personas, el 3,6% de la dotación.

Los 322.250 empleados públicos que informa el Indec son menos que los 488.340 que informó para

### Según el Gobierno en un mes finalizarían 50.000 contratos.

el primer trimestre del año la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.

Los datos oficiales se conocieron cuando falta menos de un mes para la finalización de unos 50.000 contratos en el Estado. En diciembre, el Gobierno despidió a 7.000 trabajadores y redujo el plazo de renovación de los contratos transitorios de 1 año a 3 meses. En marzo, recortó otros 7.000 y el resto de los contratos fueron renovados hasta el próximo 30 de junio. Las autoridades ya confirmaron que no indemnizarán a los despedidos.

"Cada área de gobierno va a evaluar la continuidad de los contratos que vencen el 30 de junio, no hay un porcentaje estipulado, los empleados del Estado están en revisión permanente", señalaron fuentes de Jefatura de Gabinete, donde también analizan unos 90.000 contratos de planta permanente a partir del proyecto de Ley Bases que busca reducir esa modalidad de empleo mediante un régimen de disponibilidad. ■





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



El País 1



Ajuste. La Argentina gastará menos en importaciones de combustibles líquidos.

# Subsidios energéticos: caerían 50% por la suba de tarifas y el gasoducto

La ayuda del Estado nacional para cubrir los costos de la energía bajaría este año al menor nivel desde 2019.

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

Los **subsidios** que pone el Estado nacional para que los hogares no paguen el costo pleno de la energía podrían **caer este año casi a la mitad respecto al 2023**. Según un cálculo de la consultora Economía & Energía, tendrían un mínimo de **5.000 millones de dólares en 2024** (**equivalente a 0,8% del producto interno bruto**), frente a US\$ 9.683 millones previos (1,5% del PIB).

La estimación está fundada en las características de los precios de la energía y su disponibilidad. Gracias a la puesta en marcha del **Ga-**

### En las próximas horas habría cambios en las tarifas de los hogares.

soducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta el año pasado y pese a que todavía la obra no esté totalmente completa-faltan las plantas compresoras, que duplicarán su capacidad de transporte de gas desde Neuquén a Buenos Aires-, la Argentina gastará menos en importaciones de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) y en Gas Natural Licuado (GNL), que además bajaron sus precios.

También colabora el mayor aporte de energía hidroeléctrica, más barata que el resto de las fuentes, y los **aumentos de tarifas** que inició el Gobierno entre febrero (para la luz) y abril (gas natural).

Por todo eso, ya es un hecho que el gasto público en subsidios este año será menor que en el pasado. En la estimación más optimista del trabajo hecho por Nicolás Arceo y Patricia Charvay, las subvenciones a la energía se reducirán al nivel más bajo desde 2019, cuando durante la gestión de Mauricio Macri las tarifas estuvieron más cerca que nunca en los últimos 23 años de reflejar los costos de abastecimiento.

Sin embargo, Economía & Energía también abrió la posibilidad de que los subsidios energéticos se eleven hasta los US\$ 6.769 millones. La diferencia de casi 1.800 millones de dólares responde a la decisión que tomará el Ministerio de Economía sobre las tarifas para los hogares, sobre todo los de clase media (Nivel 3 -N3- de la segmentación) y los de ingresos bajos o los que están en situación de pobreza (Nivel 2 -N2-).

La definición del ministro Luis Caputo, que se hará oficial en las próximas horas a través de una resolución de la Secretaría de Energía, modificará sensiblemente el cuadro. A partir del Decreto 465/2024, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, se abrió la posibilidad de que los hogares de ingresos medios y bajos puedan tener incrementos mayores que los permitidos hasta entonces -entre 40% y 80% de la variación salarial del 2023-, y se le pondrán topes a los consumos de energía que tendrán la ayuda del Estado.

Esto sucederá en un período de transición hasta que funcione la Canasta Básica Energética (CBE), el intrincado sistema que diseñó el equipo de Eduardo Rodríguez Chirillo pero que a cuatro meses de su anuncio tuvo pocos avances, debido a la enorme cantidad de datos

### Los subsidios pasarían de 1,5% del PBI a casi 0,8% este año.

personalizados que se requieren acerca de los ingresos de las familias, sus patrimonios y sus gastos, cuando el 40-50% de los trabajadores está en la informalidad.

Por otro lado, el pago de la energía a los generadores eléctricos y las petroleras con el bono AE38 y una quita efectiva del 50% bajará en US\$ 533 millones el gasto en subsidios, estimó Economía & Energía.■

### Quienes tomen un crédito hipotecario pagarían menos Ganancias

Es por el paquete fiscal. Se podrán deducir los intereses del monto de la ganancia no imponible.

Si el Senado aprueba el dictamen del paquete fiscal que incorporó la posibilidad de aplicar el 100% de los intereses (no el ajuste del capital) de los créditos hipotecarios con destino a vivienda hasta el monto de la ganancia no imponible del impuesto (no del valor del impuesto), cuyo tope inicial es de \$ 3.091.035 anual o \$257.586,25 mensuales, habría un importe de ahorro para los tomadores de esos créditos alcanzados por ese impuesto. En el dictamen de Diputados, el valor era \$20.000 anuales o \$ 1.667 mensuales.

Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ejemplificó que un empleado sin hijos ni otras cargas de familia alcanzado por Ganancias con un sueldo bruto de \$ 2.600.000, al poder deducir \$ 257.286 de intereses del crédito hipotecario, pagaría de Ganancias \$ 138.396 versus \$ 202.162 si aplicara la deducción de \$ 1.667. Una diferencia a favor del tomador del crédito de \$ 63.766 mensuales.

Para un ingreso bruto de \$ 5.000.000, con la deducción de los intereses con el tope de \$ 257.586,25, con el dictamen de Diputados pagaría de Ganancias \$ 878.377 y con el dictamen del Senado \$ 781.341, 23. Una diferencia a favor del tomador del crédito de \$ 97.036 mensuales.

Russo aclaró que **el "ahorro"** depende de cada caso porque dependerá de los **ingresos del tomador del crédito y del monto de los**  intereses según el valor del crédito. Además, agregó que "a fin de poder establecer un parámetro de comparación en la retención tomamos ambas deducciones mensualizadas. A los efectos del cálculo de la retención mensual se considera la doceava parte del aguinaldo y las deducciones personales – Mínimo no Imponible y Deducción Especial con la doceava parte adicional que resultaría computable de prosperar el proyecto".

Russo también aclaró "que el esquema actual de liquidación del Impuesto para trabajadores en relación de dependencia – Impuesto Cedular – no admite deducción alguna, excepto que se trate de funcionarios públicos o directores de sociedades".

No obstante, el proyecto elimina el piso salarial exento de Ganancias impulsado por Sergio Massa y vigente en la actualidad de \$2.340.000 brutos (15 Salarios Mínimos, Vital y Móvil- SMVM) y que en julio debería actualizarse según el nuevo SMVM.

Al valor del SMVM de mayo, sumaría un poco más de \$3,5 millones mensuales. En consecuencia, con el esquema del Gobierno anterior, los empleados no alcanzados por Ganancias sumarían mucho más y también dependerá de cada caso establecer el impacto del ahorro de los intereses en relación con el ahorro de quedar exento de Ganancias.

Ismael Bermudez



Beneficio. El dictamen del paquete fiscal vendría con beneficios.

18 El País CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de **Buenos Aires** 



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares por tonelada

#### LOS BANCOS EN LA CÁMARA DEL LEASING

Leasing Argentina renovó su consejo directivo con Ramiro Baré (BBVA) como presidente, acompañado por Nicolás Scioli (BICE), Sergio Calderón (GST

Capital), Gabriela Tolchinsky (Comafi), Virginia Dedomenici (Supervielle), Daniel Castro (Toyota) y Sabina Ozomek (BIND).



Estrategia. La idea de nuevas aperturas es para llegar donde no estaban y sumar nuevas ventas en un mercado retraído.

### Mostaza invierte millones en locales y le pisa los talones a McDonald's

La compañía de capitales nacionales es la segunda más grande del mercado de fast food. Este año prevé sumar 30 sucursales de comida rápida.

### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Mostaza le pisa los talones a McDonald's y busca destronar a la cadena estadounidense en número de locales. Anunció una inversión de US\$ 30 millones, destinados a la apertura de 30 nuevas sucursales en 2024.

La compañía de capitales nacionales nació en 1998 de la mano de Federico Pablo Aste y Christian Galdeano Alvarado. El primer local tuvo formato barra en el Boulevard Shopping de Adrogué y más tarde, bajo la sociedad Mostaza y Pan S.A., los fundadores la expandieron a más plazas, con el objetivo de convertirla en una marca federal y competir contra los pesos pesados del sector.

La crisis de 2001 les significó una oportunidad de crecimiento, a contramano del momento crítico que atravesaron las competidoras extranjeras. A tal punto que hoy Mostaza es el **segundo jugador más** lectora del Acceso Oeste a la altura **taza llegará a 183.** 

grande de la industria del fast food

en la Argentina por cantidad de puntos de venta, detrás de McDonald's y antes de Burger King, la cadena que opera la empresa mexicana Alsea junto a Starbucks y que hasta 2019 ocupaba el segundo puesto.

La líder del mercado, McDonald's, tiene 226 locales versus los 183 que maneja Mostaza. Con los 30 que espera sumar antes de fin de año, la cadena quedaría más cerca de McDonald's, que acaba de inaugurar dos tiendas, una en Adrogué, provincia de Buenos Aires, y otra en Santiago del Estero. Consultada sobre su proyecto de expansión, McDonald's se limitó a contestar que tiene un "ambicioso plan de crecimiento", sin precisar cuántas sucursales prevé abrir este año ni el monto que desembolsará.

Por su parte, Mostaza encara este plan de aperturas, bajo el formato de franquicias, con una inauguración en Parque Leloir sobre la co-

de la bajada de Avenida Martín Fierro, donde se encuentra el nuevo polo gastronómico de la zona. Es su segundo local en el partido de Ituzaingó y la sexta inauguración del año.

Con una inversión de US\$ 2 millones y 1.370 metros cuadrados de superficie distribuidos en tres niveles, el formato cuenta con salón con capacidad para 210 comensales, Auto Mostaza las 24 horas, venta en vía pública y delivery, además

### **PARA TENER EN CUENTA**

30%

es lo que cayeron las ventas en el sector fast food en el año. De allí la estrategia de sumar aperturas.

226

son los locales que tiene McDonald's que lidera el negocio. Mosde estacionamiento para 43 vehículos. El 75% de sus 60 empleados ingresaron por el programa de la firma 'Primer Empleo', dirigido a menores de 21 años que se inician en el mercado laboral.

Entre las últimas inauguraciones, se destacan un local en Primera Junta, así como la séptima apertura en el centro de la Ciudad de Mendoza y la primera sucursal fuera de la capital de Tucumán. Formosa, Neuquén y Parque Centenario, Capital Federal, son algunas de las ubicaciones estratégicas que contempla el plan de expansión de la marca, que buscará completar su presencia en todas las provincias, para equiparar la presencia nacional de McDonald's.

El año pasado, Mostaza creció con una inversión estimada en US\$ 20 millones, con inauguraciones destacadas como el local cercano al estadio de Vélez Sarsfield -clave en fechas en las que se juegan partidos de fútbol y se realizan shows musicales- y la primera apertura en la ciudad de Dolores.

### **Empresarios** de Mendoza compraron **Los Andes**

Un grupo de empresarios de capitales mendocinos concretó la adquisición del diario Los Andes a Cimeco (Compañía Inversora en Medios de Comunicación), una empresa del Grupo Clarín.

El conglomerado empresario está integrado por el Grupo Broda, Transportes Andesmar, el Grupo LTN, Da Fré Obras Civiles, Familia Giuffré, Sur France y la empresa Halpern. Se trata, en todos los casos, de marcas y apellidos muy conocidos en la provincia cordillerana.

El diario Los Andes tiene 140 años de historia y es una de las instituciones periodísticas más importantes del país.

La operación fue informada ayer a la Bolsa mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que aseguró que "el Directorio de la Sociedad resolvió, por unanimidad, aceptar la oferta para la compra de la participación accionaria de la Sociedad

### El diario Los Andes fue fundado por Adolfo Calle en Mendoza en 1883.

en Diario Los Andes Calle S.A.".

En su edición de ayer, el diario Los Andes informó que "apoyados en una propuesta de valor y sostenibilidad en el largo plazo, los nuevos accionistas potenciarán la marca periodística más prestigiosa de la provincia en todos los soportes tecnológicos y fortalecerán al debate de la agenda cuyana. Se apues-

ta por la calidad periodística, la ética profesional y el desarrollo de nuevos productos y servicios".

El diario Los Andes fue fundado el 20 de octubre de 1883 por Adolfo Calle, abogado y político mendocino que se involucró en las grandes transformaciones del país e impulsó la defensa de las instituciones.





f eltrecety

X eltreceoficial

O eltrecetv



d eltrecetv

eltreceok

### El Mundo

Estados Unidos y México

# Ya rige el cierre de la frontera con México dispuesta por Biden contra el ingreso de migrantes "sin papeles"

Restringe el asilo para quienes cruzan el límite si superan los 2.500 casos diarios. Ese nivel está ya desbordado. Busca de este modo arrebatarle votos a Trump, que hace eje constante en este tema.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

El presidente Joe Biden endureció este martes la política de inmigración de los EE.UU. con un decreto que restringe el asilo para los migrantes "sin papeles" que buscan llegar al país cuando los cruces fronterizos ilegales superen los 2.500 diarios, una medida que intenta enfrentar una de las máximas preocupaciones de los estadounidenses y un tema clave de la campaña presidencial.

La medida es la política fronteriza más restrictiva instituida por Biden, o cualquier otro presidente demócrata en la era moderna, y evoca a una iniciativa de 2018 del entonces presidente Donald Trump para cortar la migración, que fue bloqueada en un tribunal federal. En una conferencia en la Casa Blanca, Biden dijo: "Debemos enfrentar una verdad simple". Y agregó: "Para proteger a EE.UU. como una tierra que da la bienvenida a los inmigrantes, primero debemos asegurar la frontera y asegurarla ahora", afirmó. Y dijo que tomaba esta medida porque había fracasado este año en el Congreso una legislación bipartidista.

Con la iniciativa anunciada los migrantes serán devueltos a sus países de origen o a México y no serían elegibles para la consideración de asilo. Biden hizo el anuncio rodeado de autoridades y alcaldes de ciudades fronterizas en una conferencia en la Casa Blanca. El despliegue mediático se debe a que es un tema central de la campaña para la presidencia, que culminará con las elecciones generales del 5 de noviembre, y uno de los puntos débiles de la gestión de Biden. Un promedio de encuestas de RealClearPolitics señala que 62,8% de los estadounidenses desaprueba el trabajo del demócrata sobre la migración ilegal y por eso su rival republicano, Donald Trump, ha hecho de la cuestión un caballo de batalla de campaña. Además, 42% cree que la llegada masiva de inmigrantes "sin papeles" es un tema importante o grave del país, según Pew Research.

Con esta medida, Biden toma la iniciativa sobre un tema candente y busca arrebatarle a Trump una de las banderas más importantes aunque el demócrata corre el riesgo de ser criticado por la izquierda de su partido.

La limitación entraría en vigor de inmediato porque el umbral de 2.500 cruces ilegales ya se ha alcanzado, y ahora el promedio de ingresos supera los 3.500 diarios. La fron-

tera se reabriría solo una vez que ese número caiga a 1.500.

Altos funcionarios de la administración dijeron que "las personas que cruzan la frontera sur ilegalmente o sin autorización generalmente no serán elegibles para el asilo, en ausencia de circunstancias excepcionalmente apremiantes, a menos que sean aceptadas por la proclamación". Añadieron que los migrantes que no cumplan con el requisito de un "temor creíble" cuando pidan asilo serán expulsados de inmediato "expulsaremos a esas personas en cuestión de días, si no horas".

En 2018, la administración Trump intentó promulgar restricciones fronterizas similares, pero los tribunales las bloquearon. La administración Biden ahora espera defender la orden ejecutiva contra los desafíos legales que seguramente se le presentarán.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ya dijo que planeaba impugnar en los tribunales. "El gobierno no nos ha dejado más remedio que demandar", dijo Lee Gelernt, abogado de la organización que encabezó la acusación contra el intento de Trump de bloquear el asilo en 2018 y resultó en que los tribunales federales detuvieran la política. "Era ilegal bajo Trump y no es menos ilegal ahora".

En plena campaña Trump ha atacado continuamente al jefe de la Casa Blanca por lo que describe como "fronteras abiertas" y "crimen migratorio de Biden", prometiendo promulgar una amplia represión si gana la presidencia. "Nuestras fronteras se cerrarán muy pronto", promete Trump y jura que expulsará a millones de migrantes.

Consciente de que la política generaba comparaciones incómodas,

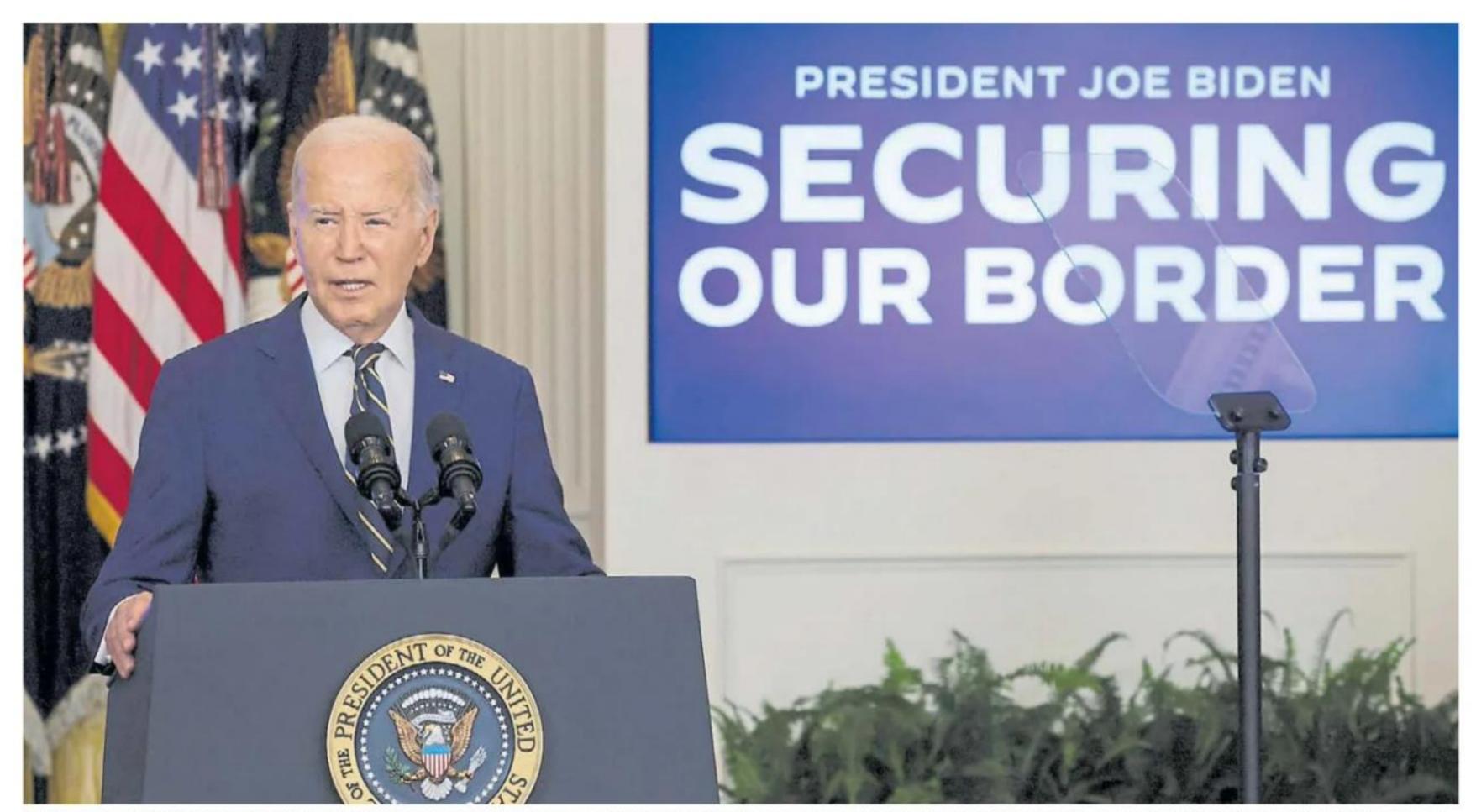

Argumentos. El presidente Joe Biden durante el anuncio de las nuevas medidas sobre el ingreso de los sin papeles. Se espera un ofensiva de acciones judiciales contra la iniciativa. AFP

El Mundo 21

Biden se esforzó por distinguir sus acciones de las de Trump. "Seguimos trabajando en estrecha colaboración con nuestros vecinos mexicanos en lugar de atacarlos", dijo Biden. Aclaró que nunca se referiría a los inmigrantes como "envenenando la sangre" del país, como lo ha hecho Trump.Aun así, la medida muestra cómo la política de inmigración se ha desplazado hacia la derecha en EE.UU. Las encuestas sugieren que hay apoyo en ambos partidos a las medidas fronterizas que alguna vez fueron denunciadas por los demócratas y defendidas por Trump, ya que el número de personas que cruzan al país ha alcanzado niveles récord en los últimos años. El decreto tendrá algunas excepciones para los niños no acompañados. Desde las filas trumpistas, enseguida se alzó la voz. La vocera de la campaña de Trump, Karoline Leavett, afirmó que la excepción daría "luz verde a los traficantes de niños y a los traficantes sexuales" y repitió el grito de guerra del expresidente de que "la invasión fronteriza y el crimen de los migrantes no se detendrán hasta que el corrupto Joe Biden sea deportado de la Casa Blanca".

"La gran pregunta para mí es si esto vendrá con recursos adicionales", dijo Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista del Instituto de Política Migratoria en Washington. "Sin dólares adicionales para implementar esto, seguirán existiendo los mismos desafíos que cada una de las restricciones de asilo pasadas ha enfrentado".

### **UN CARTEL NARCO**

### Acribillan a una alcaldesa un día después de la elección en México

Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, en el estado de Michoacán, fue asesinada de 20 tiros este lunes por la noche cuando caminaba junto a un custodio tras haber salido de un gimnasio. Se trata de un nuevo ataque contra un político, un clima de violencia que caracterizó las semanas previas a las elecciones generales del domingo. Según las autoridades estatales, Sánchez Figueroa y su escolta resultaron gravemente heridos y murieron minutos más tarde en el hospital. Los disparos vinieron desde un vehículo en movimiento. Según la Fiscalía de Michoacán, los agresores utilizaron rifles de asalto. Horas después, una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, denominada "Calaveras", se adjudicó el ataque. Al menos 33 candidatos fueron asesinados en la actual campaña según cifras de la organización civil local especialida en violencia, Data Cívica. ■

México. AP y AFP

Para los analistas, la presidente electa de México usará el masivo voto que obtuvo para preservar la división de poderes, aun si se avanza en la reforma constitucional.

# Surgen dudas sobre si López Obrador podrá condicionar a Sheinbaum

MEXICO. THE ASSOCIATED PRESS

Los desafíos de la futura presidente de México, son muchos y profundos, entre los que están la violencia de los carteles de la droga, la polarización del país, el costo de mantener los programas sociales y la larga sombra de su mentor, el saliente Andrés Manuel López Obrador. Pero para algunos analistas la mayoría gira en torno a tres conceptos: dinero, diálogo y lo que pueda pasar en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU.

Claudia Sheinbaum, que empezará su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. En ese tiempo, López Obrador ofrecerá unas 80 conferencias matutinas en las que se espera que intente concretar su legado. Una convivencia que no parece sencilla: él polarizó la sociedad, ella habla de "diálogo" y "armonía"; él es un líder de masas, ella una académica.

López Obrador afirmó que no influirá en el gobierno de su sucesora y que no aspira "a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique". Cuando entregue la presidencia, insistió, se jubilará de la política y de todo tipo de vida pública para dedicarse a "platicar con los árboles, convivir con los pájaros". Sin embargo, fue él quien anunció al primer miembro del gabinete de Sheinbaum al decir que el actual ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., se mantendrá en el cargo para dar tranquilidad a los mercados. Horas después, Sheinbaum lo confirmó.

El equilibrio entre la continuidad con el legado de López Obrador y la posibilidad de ajustar sus medidas más polémicas -como la militarización o la política de seguridad- no será sencillo. Un primer problema económico es si tendrá dinero para continuar con los programas sociales actuales -en torno al 11,5% del PBI- gran déficit público de casi el 6% que Hacienda quiere reducir.

"Va a haber recortes y eso lo tiene que votar esta nueva legislatura", dijo Isidro Morales, académico experto en Economía y Relaciones Internacionales. "Se necesita una reforma fiscal. Si no la hay, Claudia va a estar atada de manos", agregó, porque México ya no cuenta con muchos ingresos petroleros que antes constituían una importante fuente de divisas. La estatal Petróleos Mexicanos, símbolo del nacionalismo más acérrimo de López Obrador pero también de años de corrupción y que mantiene un modelo energético contaminante que el mundo quiere revertir, no deja de perder dinero.

Los analistas consideran que es una de las grandes líneas rojas que Sheinbaum, una científica climática que aboga por las energías limpias, no podrá tocar porque los trabajadores del sector fueron un **importante apoyo electoral**, como demostraron las muchas pancartas de su cierre de campaña en las que se leía "petroleros".

Además, el período de traspaso de poder se dará en plena campaña de EE.UU., el principal socio comercial de México y cuyas políticas de seguridad e inmigración están totalmente interrelacionadas al compartir más de 3.000 kms de frontera. La reelección del demócrata Joe Biden o el regreso del republicano Donald Trump el 5 de noviembre será "la variable real que modificará escenarios", explicó Carlos A. Pérez Ricart, profesor del CIDE, un centro de investigación público mexicano.

La razón por la que esas votaciones influirán tanto en territorio mexicano es simple: que gane uno o el otro no solo puede condicionar la política contra el crimen organizado, la comercial o la migratoria sino decisiones internas de México, como el papel del ejército, dado que Washington podría trasladar ciertas peticiones a cambio de otras. Sheinbaum estudió en EE.UU., habla inglés y entiende la política de ese país, lo que haría pensar en un mejor entendimiento con Washington. Pero nadie puede controlar la variable "Trump" con quien López Obrador se llevaba estupendamente porque compartían un estilo de hacer política.

El problema, consideran los expertos, es que tanto en el tema migratorio como en la lucha contra los carteles, la futura presidenta no ha propuesto nada nuevo y las políticas de la actual administración solo han controlado tímidamente el flujo de migrantes hacia el norte sin lograr contener la violencia.

Los centros especializados en temas de crimen organizado consideran que la prioridad de México a la hora de combatir la violencia y la impunidad debería ser a través del fortalecimiento de las policías civiles y de las fiscalías, pero López Obrador optó por la militarización del país y dio a las fuerzas armadas un poder nunca visto en numerosos temas civiles -desde la seguridad a la construcción- con los peligros que esto tiene para los derechos humanos y la rendición de cuentas. Además, tampoco ha frenado la violencia.

En el ámbito político, la mayoría parlamentaria será un arma de doble filo. Para el tercio de la población que votó contra ella puede ser un peligro porque contaría con legisladores suficientes para cambiar la Constitución y López Obrador tenía propuestas tan polémicas como eliminar órganos de equilibrio de poder -como el Instituto Nacional de Transparencia- o que los jueces sean elegidos por voto popular.

Por eso una clave será que, aunque el gobierno de Sheinbaum apueste por un papel más fuerte del Estado, defienda la división de poderes, indicó Pérez Ricart. Para el politólogo Luis Miguel Pérez Juárez, los resultados le dan "un enorme poder" a Sheinbaum, quien no necesitará supeditarse a las exigencias de Morena, el partido creado por López Obrador y que gobierna en 23 de los 32 estados. El domingo ganó otro más, según datos aún preliminares.

Para algunos analistas, podría considerarse como una forma nueva del Partido Revolucionario Institucional —que gobernó durante siete décadas del siglo XX— pero, a diferencia de aquél, a Morena le falta estructura, dice Pérez Juárez. Por eso, apunta, no cree que condicione a la futura mandataria.



puesto que México ya tiene un Gesto. La presidente electa y la carta de falicitacion del líder chino. EFE

El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Eficacia. La ofensiva ucraniana en Bélgorod golpeó un sistema de precisión montado por los rusos en esa ciudad cercana a la frontera. AFP

# Exitoso inicio de la ofensiva de Ucrania sobre blancos en Rusia

Con la luz verde de la OTAN destruyó un lanzadera de misiles tierra aire en la ciudad rusa de Belgorod. Utilizó un Himars de fabricación estadounidense.

KIEV. AP, AFP Y CLARIN

El Ejército ucraniano, con la luz verde de la OTAN, inició la ofensiva sobre blanco en territorio ruso con el armamento que le envía Occidente. Lo ha hecho antes, con golpes en Crimea e incluso en Moscú, pero sí es la primera vez que lo cumple con un decidido respaldo occidental. En esa línea bombardeó con un HI-MARS de fabricación estadounidense un sistema ofensivo desplegado en el óblast ruso de Bélgorod.

Videos e imágenes en las redes sociales muestran la destrucción de un sistema tierra-aire (SAM) S-400 o S-300 en esa ciudad rusa. El ataque al SAM, ubicado a unas 30 millas al norte de la frontera, se produce pocos días después de que la Alianza Atlántica y Estados Unidos aprobara el uso de las armas en estas incursiones

Esto es lo que preocupa al Kremlin porque equilibra el arenero militar que estaba decididamente en contra del país europeo agredido. Moscú este martes sostuvo que pondrá en el blanco a los instructores occidentales que en Ucrania enseñan a los militar el uso del armamento. Una amenaza que no parece preocupar especialmente a la OTAN, que ha venido corriendo la raya para impedir que Moscú logre la victoria militar so- límite binacional.

bre Ucrania, un objetivo que EE.UU. impedirá, como acaba de señalar a la revista Time el presidente norteamericano, Joe Biden.

El instituto Estudio de la Guerra (ISW) de Washington, que cita información geolocalizada de fuentes abiertas, también confirmó los ataques. El ISW añade que el sistema de defensa aérea destruido parcialmente estaba situado al norte de la ciudad de Bélgorod, capital regional del óblast homónimo.

El S-300/400 estaba situado a unos 60 kilómetros de la actual línea del frente en el norte del óblast (ucraniano y fronterizo con Bélgorod) de Kharkov y a más de 80 kilómetros de esa ciudad dentro del alcance de los HIMARS.

El éxito de la operación fue confirmado en su cuenta de Facebook por la viceministra ucraniana de Reintegración de los territorios ocupados, Irina Vershchuk, que no especificó el tipo de armamento utilizado en el ataque.

Hasta ahora Ucrania no tenía autorización para utilizar sus armas para atacar territorio ruso por temor a posibles represalias de Moscú. Esa restricción fortaleció la ofensiva rusa que desplegó tropas frente a la frontera y bombardeó Kharkov, la segunda ciudad en tamaño de Ucrania y muy cercana al

Estados Unidos ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de países que levantan la prohibición, enfatizando su uso en especial en la defensa de Kharkov.

La ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia a mediados del mes pasado contra esa ciudad disparó la preocupación tanto en Kiev como en las capitales occidentales. Ucrania inició entonces una campaña para que se le permita atacar con las armas que recibe las concentraciones de tropas, lanzaderas de misiles, siste-

### Según los analistas, se inicia una etapa diferente en la guerra, con otra proyección

mas de artillería, aviones y otros objetivos militares que Rusia utiliza para atacar Kharkov desde su propio territorio. Países como Francia respaldaron la demanda de Kiev sosteniendo que no hacerlo implicaba atarle las manos a la espalda a Ucrania, según denunció el presidente Emmanuel Macron.

La presión ucraniana ha surtido efecto y Kiev ya puede golpear objetivos militares en territorio ruso lo que reduce las capacidades de evitar la ofensiva de Kiev. ■

Moscú, El sitio The Warzone, consigna intrcambios en telegram de la parte rusa.

"Amigos, hemos recibido malas noticias de la región de Belgorod", informó el canal ruso Kremlin Secrets en esa red. "Hay un golpe enemigo. Dos sistemas S-400 resultaron gravemente dañados. El ataque se llevó a cabo con armas de estilo occidental. Preliminar - HIMARS", sostuvo.

"Según nuestra información, las instalaciones se utilizaron para atacar Kharkov y otras zonas pobladas en la zona fronteriza", añadió Kremlin Secrets. "Desafortunadamente, también se perdieron el radar y muchos equipos auxiliares. Tenga en cuenta que hemos comprobado la información sobre el incidente en detalle. Nuestros interlocutores afirman que después del ataque a los sistemas de defensa aérea uno de los reclutas figura como desaparecido. Dos agentes murieron".

El sistema SAM estaba compuesto por reclutas rusos, añadió el reporte de Kremlin Secrets.

Ucrania, además, está a punto de recibir flotillas aéreas que le facilitarán el bombardeo de los objetivos militares y, en particular, la zona en la que Moscú levantó una serie de defensas de concreto para

### Moscú advierte que atacará a instructores occidentales

MOSCU, AFPY AP

Los instructores militares occidentales que entrenan a soldados ucranianos no tendrán "inmunidad" ante los ataques rusos, advirtió ayer el vocero del Kremlin, tras reportes según los cuales Francia podría enviar este tipo de oficiales a Ucrania.

"Ningún instructor implicado en entrenar al régimen ucraniano tendrá inmunidad. Poco importa que sean franceses o no", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Sea cual sea su status, militares del ejército francés o mercenarios, representan un objetivo absolutamente legítimo para nuestras fuerzas armadas", abundó por su lado el ministro ruso de Relaciones Exteriores. Serguéi Lavrov, en una conferencia de prensa en Oyo, en la República de Congo, donde se encuentra de visita.

Lavrov sostuvo que los formadores franceses "ya trabajan en Ucrania", y afirmó que su presencia en el país "se confirma a tenor de bastantes hechos".

El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, había asegurado la semana pasada que pronto llegarían al país instructores militares franceses para ayudar a las tropas de Kiev a hacer frente de manera más eficaz a la ofensiva rusa lanzada en febrero de 2022.

Sin embargo, más tarde el ministerio de Defensa ucraniano puntualizó que el envío de formadores militares era un asunto "aún en discusión" con Francia y otros países.

Oficialmente, Francia no dispone en Ucrania de militares que estén asistiendo o formando a las fuerzas de Kiev.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mencionado varias veces la posibilidad de enviar tropas occidentales para ayudar a Kiev, lo que ha suscitado controversia entre los aliados e irritado a Rusia.

La disputa creció la semana pasada por la aprobación dada por Macron al uso, por parte de las fuerzas de Kiev, de armas suministradas por París para atacar territorio ruso. Una posición que comparten la mayoría de los países de la OTAN, en primer lugar, Estados Unidos, alarmados por el avance reciente de las tropas de Rusia en zonas del este y norte ucraniano debido, en parte, a una merma en tropas y armaamente por parte de las fuerzas de Kiev.■

El Mundo 23

### Biden dijo que Netanyahu prolonga la guerra en Gaza por cuestiones personales

Afirmó que busca "sobrevivir políticamente" y reclamó una solución estatal para los palestinos. Críticas a Moscú.

WASHINGTON. AFPY CLARIN

El presidente estadounidense, Joe Biden, atacó con particular dureza al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una entrevista con la revista **Time** publicada el martes. Ahí señaló que existen "motivos para concluir" que el mandatario israelí está prolongando la guerra en Gaza por su propia supervivencia política.

El demócrata, que buscará en noviembre su reelección y cuyas relaciones con Netanyahu son notoriamente complicadas, resaltó que tenía un "gran desacuerdo" con el primer ministro sobre la posguerra en el territorio palestino. Consideró que el gobierno de Israel se había comportado "inapropiadamen-



Problemas. El primer ministro Netanyahu, en la mira de Biden. AP

te" durante el conflicto, desatado tras el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre que masacró a 1.200 judíos en una veintena de kibutzim en el sur de Israel.

La entrevista con Time tuvo lugar antes del anuncio por parte de Biden de una propuesta-presentada como israelí-para un alto el fuego en Gaza y que recibió fría reacción de Netanyahu, así como amenazas de renuncias en su gobierno. El premier esta aliado con dos pequeños partidos de ultraderecha que reclaman la colonización de Gaza y Cisjordania, los territorios palestinos. Si renuncian cae el gobierno y posiblemente el premier acabe procesado por graves delitos de corrupción que lo podrían llevar a la cárcel.

Al ser preguntado si creía que Netanyahu prolongaba la guerra por su propio interés, el presidente estadounidense respondió "sí. Hay muchas razones para que la gente llegue a esa conclusión", dijo.

Biden reconoció que el principal desacuerdo con el gobierno israelí era la necesidad de crear un Estado palestino que concrete la doctrina de una "solución de dos Estados" que concluya la crisis de 
Oriente Medio.

"Mi gran desacuerdo con Netanyahu es qué sucederá después... vamente en las urnas al magnate republicano, quien hasta el día de hoy no acepta su derrota en las qué situación volverá (el territorio elecciones de 2020. ■

palestino)? ¿Las fuerzas israelíes regresarán allí?", se preguntó el demócrata.

"Pues la respuesta es que, si ese es el caso, no puede funcionar", sentenció Biden. Netanyahu dedicó su carrera política a bloquear la existencia de un Estado palestino.

Por otra parte, el dirigente demócrata se refirió a la invasión rusa de Ucrania, país al que ha suministrado apoyo militar continuo y ello lo convirtió en una de las líneas constantes de su política exterior.

Según Biden, su gobierno estaba mejor posicionado que uno del republicano Donald Trump para mantener esa asistencia de defensa frente al avance militar de Moscú, alegando que el ejército ruso ha sido "diezmado" en el terreno.

"La paz significa garantizar que Rusia nunca, jamás, jamás, ocupe Ucrania", sentenció.

También criticó a su predecesor republicano, quien amenazó con deshacer las alianzas tradicionales estadounidenses en el exterior y resaltó que tuvo acercamientos con líderes autoritarios durante su mandato. "Todos los (gobernantes extranjeros) malos apoyan a Trump", dijo Biden, quien en noviembre deberá enfrentarse nuevamente en las urnas al magnate republicano, quien hasta el día de hoy no acepta su derrota en las elecciones de 2020. ■

### ELEGÍ TU PRÓXIMO DESTINO CON 365



-15%

### **EN TARIFAS SELECCIONADAS**

TODOS LOS DÍAS, CON AMBAS TARJETAS.

Beneficio valido en tienda online.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

24 El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# Se agudiza la ofensiva judicial sobre la esposa de Sánchez

Begoña Gómez fue convocada a declarar por un juez que la investiga por supuesta corrupción. El presidente español lo atribuye a causas políticas.

MADRID, CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

Por segunda vez en el último mes y medio, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a postear en sus redes sociales una carta a la ciudadanía para defender a su esposa y defenderse de las acusaciones por presunta corrupción que involucran a su mujer. Fue luego de que la justicia la llamara ayer a declarar en una investigación.

"Estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio (grosero) montaje", dice Sánchez, en su cuenta de X, sobre la causa que un juzgado de Madrid abrió a Begoña Gómez, su esposa desde 2006 y con quien tiene dos hijas.

La carta del presidente español, en la que subraya que su decisión de seguir al frente del gobierno "está más firme que nunca", fue su respuesta a la noticia que los españoles conocieron este martes: que el Juzgado de Instrucción número 41 citó a declarar a Begoña Gómez "en calidad de investigada". Así lo comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, notificación que el presidente del gobierno asegura haber conocido a través de los medios de comunicación.

En abril, el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite una investigación a la esposa de Sánchez por posible corrupción en el sector privado y por haber favorecido, hipotéticamente, la adjudicación de contratos públicos a un



Problemas. La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. EFE

empresario vinculado a un máster que ella co-dirigía. Peinado abrió la investigación a partir de una denuncia de Manos Limpias, una asociación conocida por impulsar causas judiciales que terminan archivándose y que, en el caso de la presentada en contra de la mujer de Sánchez, se basa en artículos periodísticos.

Cuando toda España se enteró de que se iban a investigar las activi-

dades de Begoña Gómez, el jefe del gobierno anunció que suspendía su agenda oficial y se tomaba cinco días: "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política -dijo Sánchez en su primera carta a la ciudadanía-. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor."

Es sabido que no dejó el sillón de La Moncloa vacante. Ahora, ante este nuevo embate judicial, en otra carta vuelve a responsabilizar al Partido Popular y a Vox y asegura que no cederá a presiones. "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita -señala Sánchez-. Incluso, como supimos ayer (por el lunes), tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale."

El presidente español adjudica esta "persecución" a la proximidad de las elecciones al Parlamento europeo que en España serán el domingo 9 de junio y en las que la derecha y la izquierda se juegan el poder territorial en Europa.

"Dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores-el Sr. Feijóo (Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y el Sr. Abascal (Santiago Abascal, jefe de Vox)-, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes", dice la carta.

Y advierte a cada ciudadano español: "Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos (mentiras), en platós (estudios) de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán".

El nombre de Begoña Gómez figura en dos líneas de investigación: una tiene que ver con su posible vinculación con Globalia, la empresa a la que pertenece Air Europa, la compañía que fue "rescatada" con fondos públicos. Y, por otra parte, sus contactos con un empresario que habría presentado cartas de recomendación firmadas por Gómez para un concurso público en el que se le adjudicaron tres contratos.

La Fiscalía europea, además, investiga por separado si alguna de estas posibles irregularidades, de haberse concretado, se hubieran realizado con fondos europeos. "Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido -dice Sánchez en su carta-. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos."

La filtración a la prensa española del informe de la Guardia Civil en el que se señalaba la ausencia de indicios que pudieran probar que Begoña Gómez habría cometido delitos de corrupción y tráfico de influencias motivó el levantamiento del secreto de sumario.

Esta medida reveló que la esposa del jefe del gobierno figura como "investigada" desde el inicio.

En 2015, España modificó cierta terminología de su Código Procesal Penal y sustituyó el término "imputado" por "investigado", denominación "con la que se alude a la persona sobre la que tan sólo recaen sospechas y por ello resulta investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya formalmente la comisión de un delito".

El PP pidió la renuncia de Sánchez. "Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial", dijo su portavoz, Borja Semper. ■

### Ganó Modi en India, pero por mucho menos de lo esperado

**NUEVA DELHI. AFP YEFE** 

La alianza que encabeza el primer ministro de la India, Narendra Modi, logró ayer la tercera victoria consecutiva en las elecciones del país asiático, al obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, aunque muy inferior a la que esperaba el gobierno y pronosticaban los sondeos.

Tras 14 horas de recuentos, la Comisión Electoral de la India anunció la mayoría para la coalición gobernante, conocida como Alianza

que está liderada por el Bharatiya Janata Party (BJP) del premier Modi. Hasta el momento, logró 285 escaños, un número de parlamentarios suficiente para elegir al futuro primer ministro, que salvo sorpresa mayúscula, volverá ser Modi. La mayoría se logra con 272 asientos. El BJP obtuvo 239, lo que lo convierten, una vez más, en la mayor fuerza política de la futura legislatura, aunque muy lejos de los 303 parlamentarios que logró en los últimos comicios de 2019. Esto le obligará a depender del resto Democrática Nacional (NDA), y de sus aliados para gobernar por viendo su agenda nacionalista hin- so y el delfín de la dinastía Nehru- hari, anticipando el clima futuro.

primera vez desde que Modi llegó al poder en 2014.

Tanto el primer ministro como otros líderes de su partido se habían fijado como objetivo que la alianza oficialista alcanzara los 400 escaños en estas elecciones, por lo que el resultado final supone un duro golpe para sus aspiraciones. De haberlo logrado habrían tenido acceso a impulsar reformas constitucionales, para lo que se requiere una mayoría de dos tercios en la cámara.

Después de una década promo-

dú, Modi, de 73 años, se dirige así hacia un tercer mandato en esta potencia emergente miembro de los BRICS junto a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Y ello, a pesar de las acusaciones de la oposición y las inquietudes por los derechos de las minorías religiosas.

El hecho de que el premier esté desde ahora obligado a depender de sus aliados puede provocar inestabilidad en el Gobierno, especialmente en la India, dada la facilidad observada en el pasado de los líderes de la alianza para cambiar de bando.

La opositora Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA) que agrupa a varios partidos de la oposición nacionales y regionales y que está liderada por el histórico Partido del Congre-

Gandhi, Rahul Gandhi, logró 191 escaños.Pero estos asientos dejan un sabor dulce para esta coalición de fuerzas opositoras, para la que los sondeos pronosticaban una dura derrota.

El escenario que se abre es un giro nunca previsto en meses previos a las elecciones de más de 6 semanas de duración desde el 19 de abril. con la mayoría de las encuestas vaticinando el ocaso de las fuerzas opositoras en una escena dominada por el BJP y la mesiánica figura de Modi. "Cuándo todos pensaban que la oposición no era capaz de enfrentarse al partido gobernante, lo han hecho excepcionalmente bien. El Partido del Congreso, por primera vez en años, lucha codo con codo con el gobernante BJP", dijo el analista político Gautam La-

El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 25



Alcalde. El funcionario acusado de corrupción, Daniel Jadue, Sostiene que es un perseguido político. EFE

# Ordenan la prisión por corrupción para un alcalde del PC en Chile

Es Daniel Jadue, jefe del municipio de Recoleta. Integra con su partido la coalición de gobierno de Gabriel Boric.

SANTIAGO, EFE Y AFP

La justicia chilena ordenó ayer la prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las máximas figuras del Partido Comunista (PC), una agrupación que integra la coalición de gobierno.

Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares", que impulsó como competencia de las cadenas comerciales. La jueza Paulina Moya dictaminó su prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", en la línea con lo solicitado por la Fiscalía.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!", reaccionó Jadue, en su cuenta de X. La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política.

Jadue es una de las figuras más prominentes del PC de Chile, que integra la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin em- populares ya que "su trayectoria caldesa, entre 2016 y 2021. ■

bargo, el alcalde es un fuerte crítico del mandatario, quien lo derrotó en una elección primaria en julio de 2021. El alcalde de Recoleta enfrenta otra investigación por el llamado 'Caso Luminarias', que con distintas aristas, apunta a la adjudicación irregular de millonarias licitaciones de luminarias en varias localidades del país, entre ellas su propia comuna.

### El alcalde Jadue atribuyó su proceso a razones políticas

La Fiscalía acusa a Jadue por sus acciones a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), creada por el alcalde en 2016 para ofrecer medicamentos a más bajo costo. En la pandemia fueron comprados insumos médicos que terminaron almacenados. Uno de los proveedores presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al PC como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos.

La Fiscalía argumentó que, cuando el alcalde se presentaba como candidato presidencial en 2021, "era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas" de las farmacias

política" podía ser desvirtuada por una mala gestión.

El Foro de Sao Paulo, que reúne a partidos y agrupaciones de izquierda de la región, expresó su apoyo al alcalde Jadue y dijo que la guerra judicial "es una práctica que azota los proyectos emancipadores y que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que violenta a los pueblos".

En los pasados meses, otros dos jefes de importantes comunas de Santiago fueron acusados de corrupción: el ya exalcalde de Vitacura, una de las comunas más ricas de Latinoamérica, el conservador Raul Torrealba, también enviado a prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad. Torrealba pudo cambiar su situación por arresto domiciliario tras hacer efectiva una fianza de cerca de 239.000 dólares. Y Cathy Barriga, ultraconservadora independiente, antigua alcaldesa de Maipu, con arresto domiciliario. Según los registros de Carabineros, Barriga incumplió en siete ocasiones su arresto, sin responder el teléfono a los funcionarios policiales que iban a fiscalizarla. Barriga es investigada desde principios de año por su presunta responsabilidad como autora -en grado de desarrollo consumado- de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público cuando era al-

### Silencio y férrea seguridad en China en el 35° aniversario de Tiananmen

Recuerda la represión a miles de estudiantes que pedían democracia y repudiaban el modelo económico

**BEIJING.** THE ASSOCIATED PRESS Ken Moritsugu y Kanis Leung

Una sucesión de puestos de control y autos policiales llenaban ayer martes una de las principales avenidas que llevan a la plaza de Tiananmen en Beijing, mientras China reforzaba la seguridad en el 35° aniversario de una sangrienta represión contra manifestaciones estudiantiles que desafiaron al régimen recién iniciado de Deng Xiao Ping con demandas de democracia en las universidades, contra el nepotismo y en repudio al nuevo modelo económico de apertura capitalista instalado por su gestión.

Ayer, la policía hongkonesa detuvo al menos a dos personas en la calle conforme los esfuerzos de evitar cualquier acto público de recuerdo se extendían más allá del territorio continental.

China lleva mucho tiempo borrando cualquier recuerdo de aquella histórica represión, replicada en miles de imágenes en los medios de todo el planeta, en la que el gobierno ordenó la intervención del ejército para poner fin a meses de protestas y mantener el régimen comunista. Se estima que 180.000 soldados y policías armados entraron con tanques y vehículos blindados y dispararon a la multitud que intentaba cortarles el paso mientras avanzaban hacia la protesta liderada por estudiantes en la plaza.

A día de hoy se desconoce la cifra de fallecidos. Se cree que cientos, si no miles, de personas murieron en la operación que comenzó la noche del 3 de junio y se prolongó hasta la mañana siguiente, el 4 de junio de 1989.

El suceso se convirtió en un punto de inflexión en la historia moderna de China en el que la crisis se resolvió a favor de la línea dura del Partido Comunista. partidaria del control frente a las reformas políticas.

La economía creció a marchas forzadas en las décadas posteriores, convirtiendo un país empobrecido en la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, los controles sobre la sociedad se han endurecido desde que el actual líder del partido, Xi Jinping, llegó al poder en 2012.

En el país, el incidente sigue siendo un tema sensible y tabú, muy censurado, y cualquier mención o referencia en redes sociales se elimina con rapidez. Ayer, la vida en la capital china transcurría con normalidad. Cientos de turistas hicieron fila en las calles adyacentes para entrar a la plaza de Tiananmen y la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial situado al norte de la plaza. Normalmente se impide que quienes perdieron a familiares en la represión se reúnan o muestren su dolor en público. La salida de metro más cercana a la plaza estaba cerrada, al igual que un punto de observación sobre la Puerta de Tiananmen. ■



Seguridad. Y tranquilidad en Beijing en la jornada de memoria. AFP





## Opinión

### Las compras de dólares del Gobierno vuelven a estar en la mira





Daniel Fernández Canedo

dfcanedo@clarin.com



ueron el orgullo del Gobierno y de los mercados en el primer trimestre de este año, pero en estos días algo está cambiando. Las compras de dólares del Banco Central constituyeron una de las bases para apuntalar la política cambiaria y el camino hacia la estabilización de los precios que, a su vez, se apoyó en un dólar que fue ancla de la inflación.

Una ley no escrita, pero cíclica y pragmáticamente comprobada, de los mercados es que la tranquilidad cambiaria se consolida solo cuando el Banco Central compra divisas para fortalecer sus reservas apuntando a cumplir los compromisos de pago del año en una economía sin crédito externo. Durante el primer trimestre el resultado fue de manual: los exportadores liquidaron divisas, el Central compró la mayoría y las reservas netas que había arrancado el 10 de diciembre en el campo negativo en US\$11.180 millones subieron hasta el rango de los US\$1.500 millones aunque manteniéndose en el plano negativo.

La decisión del Gobierno de priorizar una reducción rápida de la inflación se apoyó también en el dólar "blend" que ahora aparece como responsable de que el superávit comercial que se viene generando mes a mes no se traduzca en un superávit "real de caja". El blend por el que los exportadores liquidan el 80% de sus operaciones al dólar mayorista (\$897,50) y el 20% por el contado con liquidación \$1.313 fue determinante para aumentar la oferta de divisas en el mercado libre y hacer bajar la brecha cambiaria pero está haciéndole pagar un costo a las reservas del Central que vuelven a estar en mira.

La Fundación Capital, que dirige Carlos Perez, confeccionó un cuadro con "Las reservas en la era Caputo" en base al concepto de "Liquidez de las reservas" equivalente al poder de fuego cambiario del gobierno para enfrentar las necesidades de dólares que se vienen.

Según esos cálculos, el Gobierno arrancó en diciembre con un nivel de liquidez de US\$1.103 millones y logró un pico el 27 de marzo, cuando marcaron US\$ 8.752 millones. A partir de ahí, los mayores pagos y el ritmo de las liquidaciones habrían empezado a anticipar los resultados cambiarios más moderados propios del segundo semestre que, este año tiene como prueba a cruzar la refinanciación o pago de la utilización del swap del Banco Central de China que había obtenido el ex ministro Sergio Massa y que debe cancelarse entre fines de junio y julio.

La decisión del Gobierno de priorizar una reducción rápida de la inflación se apoyó también en el dólar 'blend' que ahora aparece como responsable de que el superávit comercial que se viene generando no se traduzca en un superávit "real de caja".

La palabra oficial sobre el swap, hasta ahora, estuvo a cargo del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que dijo que sí se pagaría, cuando la periodista de Clarín, María Laura Avignolo, le preguntó durante su estadía en París junto a la canciller, Diana Mondino. De producirse el pago de esos cerca de US\$5.000 millones del swap, las reservas lo sentirán, además, porque en julio el Tesoro debe pagar unos US\$2.700 millones por los bonos globales de legislación nacional (AL30/GL30) de la reprogramación que realizó el ex ministro Martín Guzmán.

El panorama se aliviaría suponiendo que China acepta la refinanciación de la utilización del swap y que el Fondo Monetario, como lo viene haciendo, le adelante al Gobierno los fondos de los vencimientos, pero seguirán las dudas respecto a que el ministro Luis Caputo pueda cumplir con la meta de acumular US\$10.000 millones adicionales en las reservas.

Los casi US\$5.000 millones de vencimientos por el pago de capital e intereses de los bonos globales (AL30/GD30) en enero son un tema a mirar, aunque en los mercados crecen las versiones sobre alguna salida ligada a la ingeniería financiera.

La mirada sobre las compras y el nivel de reservas del Central se suma a las presiones sobre el esquema cambiario basado en un aumento mensual del 2% del dólar oficial que en la semana tuvo su reflejo más claro en el pronóstico del Gustavo Idígoras, presidente de la cámara aceitera: "la soja va a desaparecer" y "vamos al fracaso de la industria aceitera".

La base de esa previsión es que con retenciones de 35% y dólar creciendo al 2% mensual frente a una inflación mayor, la rentabilidad de esa industria está en peligro. ¿Pide devaluar?. Como otras tantas veces en la historia argentina reciente, los empresarios que exportan piden un tipo de cambio mejor y se escudan negando pedir una devaluación, pero sí una reducción de impuestos. El Gobierno la promete, pero la viabilidad de esa baja no aparece en el horizonte cercano.

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo insisten en que el esquema cambiario del 2% mensual llegó para quedarse apuntalando la baja de la inflación aún a riesgo de ser considerados responsables de otro episodio de atraso cambiario en la historia argentina.

Entre enero enero y mayo la inflación promedio, dice Fundación Capital, resultado de 11,8% mensual e "implicó una baja del tipo de cambio real multilateral del 26% desde enero". De esa forma, el tipo de cambio, "si bien continúa 14,9% por encima de del nivel de noviembre previo"a la devaluación "se ubica 7,5% por debajo de la salida del cepo de 2015/2016". El segundo trimestre recrea la necesidad de seguir de cerca las compras del Central y la estabilidad cambiaria que tan buenos resultados le dieron al Gobierno en el arranque del año.
■



### **MIRADAS**

**Débora Campos** decampos@clarin.com

### Elesfuerzo y sus tropiezos

Como el falso reflejo del agua allá adelante en la ruta, aquel que brilla seductor porque se sabe inalcanzable, eso que la palabra éxito busca atrapar (sea lo que fuere) también suele presentarse como una promesa esquiva. "Esforzate", dicen. ¿Alcanza?

Días atrás, en la mesa más famosa de la televisión argentina, el cantautor Alejandro Lerner ponderó a quienes persiguen sus sueños: "Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida", diferenció.

Alrededor de los mismos platos, se encontraba el actor y productor Adrián Suar que tenía otra mirada: "A veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños", señaló.

Mientras el debate continuaba, miles de niñas de 6 a 11 años sueñan con ser bailarinas en la Argentina. Pero cuando hayan cumplido los 18, habrán ofrendado una década de clases diarias, dolores corporales y frustraciones sin que ninguna compañía las haya contratado.

Y nadie les podrá reclamar que no se esforzaron lo suficiente. Al mismo tiempo, miles de otros chicos habrán madrugado cada fin de semana para competir en un deporte exhibiendo, probablemente, grandes condiciones que complementaron con horas de entrenamiento. Para jamás acceder a un club de primera división en su disciplina. Y esfuerzo es lo que más ofrecieron desde siempre. En la Argentina, donde la mitad de los chicos y chicas son pobres, miles de ellos mostrarán interés y capacidad en la escuela, pero sin la familia que sostiene, sin libros, sin espacio, descanso y comida, serán expulsados del sistema antes siquiera de haberlo conocido bien.

"Hay muchísimos que intentan. A lo mejor hay un porcentaje alto que intenta y no puede. Después hay otro sector que no puede", siguió Suar ante la refinada vajilla televisiva. "Ose convencieron de que no pueden respondió Lerner-. Porque todos pueden".

En ese momento, intervino el escritor Hernán Casciari: "Me parece peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande, a veces, entre los que no pueden", opinó. Martha Argerich pudo. Con una ayuda del Estado. Julio Bocca pudo. Tras pasar por la Escuela Nacional de Danzas y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ambos públicos. Genio, esfuerzo, sí; pero además sostén..■



Opinión 29 CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### ¿El Presidente por un lado, el gobierno por otro?

DEBATE

#### Martín D'Alessandro

Politólogo, profesor de ciencia política, UBA

on el correr de las semanas se va delineando con más nitidez la pregunta que desvelaba a actores políticos e intelectuales del país: cómo sería la dinámica de un presidente excéntrico y con ánimo reformador pero con muy pocos recursos institucionales, en un país con múltiples corporaciones y trabas.

Al inicio del mandato de Milei, una posibilidad era que rápidamente el Presidente lograra volcar a su favor el apoyo de la opinión pública para hacer reformas trascendentales durante una breve luna de miel, incluso violentando los procesos institucionales. Otra posibilidad era que las reformas y el ajuste chocaran de frente contra los intereses establecidos, y que el Presidente, en un rapto de furia, renunciara a poco de asumir.

Sin embargo, ya transcurrieron casi seis meses de su mandato constitucional y ninguno de estos escenarios extremos sucedió. Pero tampoco se produjo la expectativa de moderación que tuvieron muchos de sus votantes pensando que "después no va a hacer las cosas que dice en campaña". Milei sigue siendo Milei, pero parece surgir una configuración poco prevista: una suerte de escisión entre el Presidente por un lado y el Gobierno por el otro.

Al presidente no le interesa el gobierno como un todo. Para él lo importante es bajar la inflación y el gasto fiscal, tema en el que está teniendo éxito a pesar de sus inmensos costos sociales.

Pero hay otra dimensión del Presidente que llama mucho la atención y que pone más en evidencia la separación entre su personaje y la marcha del gobierno. Es su personalidad exagerada e histriónica, que lo llevó primero a la fama, luego a la presidencia, y ahora a la curiosidad global.

Milei está convencido de que ha sido elegido para transformar no solo a la Argentina sino al mundo entero. Su ya conocida ideología libertaria, su intervención en enero en Davos, sus insultos en marzo a los presidentes de Colombia y México, y su reciente discurso en el viaje a Madrid son buenos ejemplos. Al regresar, Milei hizo declaraciones también altisonantes, como "Soy uno de los cinco líderes más importantes del mundo (...) el segundo líder mundial".

Para tratar de entender estos hechos hay que poner en primer plano que Milei no solo despliega la misma estrategia afuera que adentro del país (insultos y confrontaciones muy nocivas institucionalmente pero que le dan visibilidad y popularidad) sino que con ellos pretende dar por acabada la política estatal vigente en el mundo.

En efecto, la clave para entender estos excesos autocelebratorios es que en la cosmovisión de Milei, los estadosnación son instituciones criminales que deberían extinguirse (o casi), y por lo tanto todo lo que está cercanamente relacionado a ellos es algo a ignorar o bastardear. Por eso no reconoce los rituales habituales de la política exterior, y renueva cada vez su estilo desfachatado prefiriendo encuentros con empresarios antes que con jefes de Estado.

También pone en un lugar subalterno al Estado moderno cuando revaloriza la dimensión religiosa en la vida pública, cuando desprecia la idea misma de justicia social, cuando busca posicionarse como un líder ideológico, o cuando convoca a miles de seguidores

a reciente decisión de España,

Noruega e Irlanda de reconocer

a Palestina y la intención del pre-

sidente Milei de trasladar la em-

bajada argentina de Tel Aviv a Je-

rusalén vincula ambos temas inexorable-

mente a la Cuestión Malvinas. Es que am-

bos se encuentran relacionados íntimamen-

En primer lugar, la resolución 2065 de la

Asamblea General reconoce que la contro-

versia alrededor del Atlántico sur tiene dos

únicos actores (Argentina y el Reino Unido),

que deben sentarse en una mesa de negocia-

ción y resolver la disputa pacíficamente. Por

su lado, en 1947 el mismo órgano aprueba la

resolución 181 que recomienda un Plan de

te en el marco de las Naciones Unidas.

en el Luna Park para presentar su último libro (otra vez con acusaciones de plagio), cantar con una banda de rock, y acto seguido dar una clase de teoría económica en la que nadie entiende nada. Allí lo relevante era el culto a la personalidad privada del líder.

Todo este espectáculo contrasta con la marcha de su administración pública. A pesar de la explosiva retórica presidencial, el gobierno no está mostrando mucha capacidad de transformación efectiva. En otras palabras, se está convirtiendo en un gobierno

vocó a un gran acuerdo nacional "...el próximo 25 de mayo, en la provincia de Córdoba, para la firma de un nuevo contrato social (...) que establezca los diez principios del nuevo orden económico argentino".

La convocatoria, que lo equipararía con los padres de la patria, fue bien recibida por la prensa y por la política, y estaba sujeta a la aprobación de la "Ley Bases...", que pasó de

as, y hasta tiene su propio proyecto de poli-

Pero el fracaso más llamativo es el "Pac-

to de Mayo". En la apertura de las sesiones

ordinarias del Congreso el presidente con-

tizar la Corte Suprema de Justicia.

664 artículos en diciembre a 232 en abril. Finalmente, y con las manos vacías, en el acto del 25 de mayo el refundacional pacto fue reciclado y degradado a la conformación de un también incierto Consejo de Mayo, a la espera de la aprobación de la bendita ley.

El corolario de toda esta saga es que el Gobierno está sufriendo postergaciones humillantes, lo cual, a pesar del atractivo mediático de Milei, impacta negativamente en su imagen mundial y en la credibilidad de su palabra, porque aún no puede mostrar al FMI y a los inversores externos una mínima efectividad legislativa, ni tampoco una expectativa, aunque sea simbólica, de pragmatismo convocante.

Sin inversiones y con recesión, el Gobierno se va empantanando y equivocando cada día más. La pregunta de la hora es entonces si el arte escénico del Presidente y la mera reducción del Estado alcanzan para resolver los múltiples problemas de un país en llamas.■

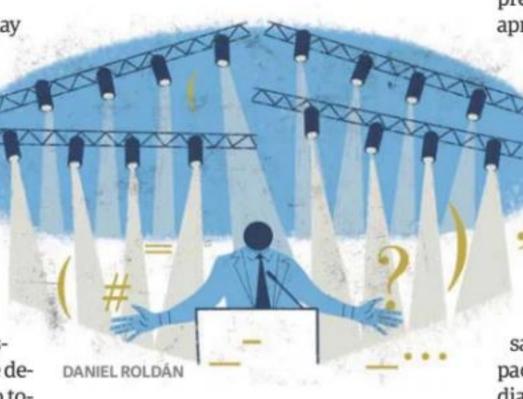

argentino "normal": sufre fuertes conflictos internos, la gestión cotidiana del Estado, a cargo de su propia hermana, es muy deficiente a causa de errores, inconsistencias y contradicciones casi cotidianas por parte del elenco oficialista, retrocede cuando la sociedad civil se le opone con firmeza (como ocurrió con la marcha universitaria), aplica controles de precios, retrasa aumentos de tarifas, aumenta impuestos, deshonra deudas, recibe duros reclamos de la Iglesia, convive con protestas y "acampes" que duran dí-

### TRIBUNA

## Malvinas y Jerusalén: tan lejos, tan cerca

Partición de la Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluía Jerusalén bajo control internacional. Guerras posteriores transformaron el status de la Ciudad Santa hasta que en 1980 Israel la declaró su capital única e indivisa y a posteriori solo un puñado de países muda-

ron su embajada a ella.

Sin embargo, fue el actual Secretario General del organismo Antonio Guterres quien sostuvo en diciembre de 2017, frente a la de- siempre reclama las acciones unilaterales que demandan y Milei debe contemplarlos. ■

cisión de Estados Unidos de trasladar también su sede diplomática, que el status final de ese territorio debe ser resuelto en negociaciones directas entre israelíes y palestinos en base a las resoluciones del foro. En definitiva, los primeros puntos en común en estos casos de estudio son: hay una disputa territorial y debe resolverse pacíficamente por las dos partes involucradas.

Hay dos aspectos más que entrelazan ambos casos y aumentan su complejidad. Por un lado, el derecho a la autodeterminación. Con referencia a esta facultad, la ONU reconoce en Malvinas un caso colonial especial por lo que el pretendido derecho a la autodeterminación de los isleños no es aplicable mientras que en el caso de Jerusalén tampoco en virtud de que el tema de fondo debe resolverse bilateralmente, no unilateralmente. Y es aquí donde aparece el último punto vinculante: las acciones unilaterales.

La ONU es enfática en ambos casos pidiendo en resoluciones que las partes involucradas en cada conflicto (Israel-palestinos y Argentina-Reino Unido) se abstengan de introducir actos sin el consentimiento de la otra porque puede alterar la situación de fondo. Por ello, Argentina

toma Londres en la zona en disputa en materia de pesca, hidrocarburos, etc. y los palestinos, hacen lo mismo, por ejemplo, frente a las urbanizaciones que hace Israel en territorios pugnados ya que cualesquiera de los paradigmas planteados pretenden crear o producir efectos jurídicos para el derecho internacional.

Para un país mediano como la Argentina, el apego al multilateralismo y a las reglas internacionales es clave para defender los derechos sobre Malvinas. Estas mismas bases las promueve en otros conflictos como, por ejemplo, Ucrania.

Son todos los elementos mencionados los que Milei debería tener en cuenta a la hora de concretar su plan de mudar la embajada sumado el hecho que Israel siempre apoya a Londres en las resoluciones de la ONU sobre el archipiélago austral.

La nueva alianza con Israel debería entonces apuntar al cambio del sentido de ese voto al igual que lo hizo nuestro país con guiños hacia Israel en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General por las implicancias que tuvieron allí los actos de terrorismo del pasado 7 de octubre. Los cambios geopolíticos y geoestratégicos en el mundo así lo

### **Agustín Romero**

Doctor en Ciencia Política y director del posgrado en Asuntos Argentinos, Facultad de Derecho, UBA

### Sociedad

### Resolución polémica

# Seguros sin grúas ni asistencia mecánica: presentaron a la Justicia un pedido para frenar la medida

Debería regir desde el 24 de julio. Mientras el reclamo tramita en los tribunales, algunas empresas ya arrancaron con el anuncio de quitas de servicios desde el 1° de ese mes. Los costos.

### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

El 24 de abril, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), a cargo de Guillermo Plate, anunció la obligación de las empresas de seguros de autos de excluir los servicios de grúas o remolques y asistencia mecánica en todo el país, poniendo un plazo máximo de 90 días para realizarlo. El 24 de julio comienza a regir la medida, y como respuesta, una asociación de consumidores inició una acción colectiva para defender a los usuarios y que se mantengan los servicios de remolque en las condiciones anteriores a la entrada en vigor de la resolución. Algunas aseguradoras estarían adelantando las modificaciones de las cláusulas para el 1° de julio.

La resolución 217/2024, publicada en el Boletín Oficial, planteó el objetivo de desregular el sector, "proteger al ciudadano" y aumentar la competencia. Como resultado, las aseguradoras ya no estarán obligadas a cubrir los "desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible". Solo tendrán la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de "accidente, incendio y robo y/o hurto". Pero además la medida prohíbe a una compañía de seguros a seguir ofreciendo el servicio si lo quisiera.

A raíz de esa medida impuesta por la SSN, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) tomó una decisión el 28 de mayo: una acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores. Buscan obtener la **nulidad** del artículo 2° de la resolución, que impone "modificaciones que afectan directamente las condiciones del servicio de remolques, privando a los consumidores de un beneficio que estaba incluido en sus pólizas de seguro".

Además, presentó una solicitud de medida cautelar para que, en lo inmediato, "se mantengan los servicios de remolque en las condicio-



Remolque. A partir del cambio oficial, sólo se cubrirá por accidente, incendio o robo y/o hurto. SHUTTERSTOCK

de la resolución impugnada". En un comunicado, ACUDA expresó que esta contramedida tiene el foco puesto en proteger al asegurado ante una serie de perjuicios.

En la conferencia de prensa habitual, le preguntaron ayer al vocero presidencial Manuel Adorni si el Gobierno evaluaba algún cambio: "No hay ninguna determinación al respecto".

La resolución favorecería a las aseguradoras pero no a los clientes. Clarín ya había contado que frente a estos cambios, los consumidores tendrían que pagar el mismo precio por una póliza que ya no incluye servicios de antes.

La asociación remarcó que la

minos del contrato de seguro por parte de las aseguradoras, en cumplimiento de la resolución, viola el principio de buena fe contractual. Por último, destacó que la eliminación de este servicio implicaría "necesariamente un mayor desembolso para proveerse del mismo servicio por medios alternativos". Esto debido a que ante un siniestro o desperfecto en la calle, habrá solo dos posibilidades para remolcar un vehículo: tener contratada la asistencia por separado del seguro de forma prepaga, con costos de referencia que pueden ir desde \$10.000 (un servicio básico) a \$35.000 mensuales o no tener un servicio prepago y contratar la asistencia ante nes anteriores a la entrada en vigor modificación unilateral de los tér- cada necesidad (como referencia, der cuidar a los consumidores y niestros. ■

remolcar un auto de Mar del Plata a Buenos Aires puede costar \$1.500.000; y en el área metropolitana, \$100.000).

La resolución dio un plazo de 90 días desde el 24 de abril, lo que indica que debería regir de forma indefectible a partir del 24 del mes que viene. Como consecuencia, las pólizas con fecha de vencimiento posterior, cambiarán sus condiciones de servicio al ser renovadas.

La moción de ACUDA, explica su presidente Ricardo Espinosa, ya está en la Justicia. "Ya depende de ella, con sus plazos y tiempos. Entiendo que tendría que resolverse antes del 24 de julio. Ojalá esta presentación nos haga lugar y así po-

que no haya afectaciones contractuales", comenta.

Fuentes del sector explican que hay aseguradoras que se están adelantando y ya están comunicando a sus clientes que a partir del próximo 1º de julio la póliza sufrirá modificaciones respecto de las cláusulas de gastos de traslado y servicio de remolque, y que se deducirá de la cuota del seguro la incidencia de la asistencia de grúa. Desde esa fecha, habrá algunas que ya no prestarán el servicio y en compensación emitirán un endoso por los días que no ofrezcan el acarreo que estaba contratado. "La nueva cláusula no elimina las grúas, sino que modifica el servicio y lo limita a la ocurrencia de un siniestro. Eso ya está en vigencia desde la promulgación de esa circular en abril. Al ya estar vigente, hay compañías que han tomado la decisión de decir '¿Sabes qué? no estiro más el tema y todo lo que estoy emitiendo nuevo o renovando ahora, ya lo emito con esta nueva cobertura", explica Gustavo Trías, director ejecutivo de la Asociación de Compañías de Seguro. Y profundiza sobre los contratos vigentes: "En virtud de la resolución, hay que modificar las coberturas. A través de la Ley de seguros 17.418 que regula nuestra actividad, el asegurador tiene la capacidad de modificar el contrato en cualquier momento de su vigencia, siempre comunicándolo con 15 días de anticipación. Por lo cual, las compañías seguramente a partir de los primeros días de julio empezarán a comunicar vía endoso de actualización del contrato la modificación del servicio y la devolución de prima correspondiente. Anteriormente, el tema era muy incipiente y la resolución no estaba muy clara".

Según consultoras, la calidad y cantidad del servicio de grúas son cruciales para los asegurados, con el 80% considerándolos decisivos al contratar un seguro. Hoy de estima que 12.000.000 de personas tienen seguro para el auto. El mercado maneja alrededor de 170.000 asistencias mensuales, con un 50% en el AMBA. El 90% son por desperfectos mecánicos y el 10% por si-

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

### Patrimonio porteño

Aunque lo habían restaurado en 2022, a varias esculturas de la base les faltan piernas y brazos. También se llevaron caños y rejillas. El plan para repararlo.

## El Monumento de los Españoles, otra víctima del robo de bronce

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Sin pies, sin manos, sin dedos, sin brazos. Así se encuentran hoy algunas de las figuras que forman uno de los conjuntos escultóricos más destacados de la Ciudad. Se trata de la base del Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas; más conocido por la mayoría como el Monumento de los Españoles, en el cruce de Libertador y Sarmiento.

El monumento tiene dos grandes partes: las esculturas superiores, en donde se destaca la "gran dama de mármol" -la figura de la República Argentina- y las alegorías que la secundan. Y el basamento, compuesto por la fuente y el grupo escultórico de bronce, hoy vandalizado. Se encuentran representadas cuatro regiones del país, la Cordillera de los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco.

La fuente no tiene agua y las figuras de bronce fueron dañadas. Incluso parte del tridente que sostenía la figura alegórica del Río de la Plata. En la fuente también faltan caños, picos de agua y rejillas.

En 2019 y en 2022 el monumento fue sometido a diferentes restauraciones, por eso sorprende su estado. El primero de los trabajos se hizo sobre la parte superior, cuando se repararon fisuras y desprendimientos, se realizó además una limpieza integral. Y en 2020 se trabajó en la base, con la "Ley de Patrocinio".

Los barrios que más sufren el robo de bronce son Recoleta, Retiro y Palermo, donde los edificios de categoría tienen-tenían-piezas de bronce en las puertas de los edificios y en los porteros eléctricos. Pero también se denuncian robos en el Centro, en los alrededores del Congreso o sobre Avenida de Mayo, debido al stock de edificios que también tienen piezas de bronce.

Otro sitio acosado por este delito es el Cementerio de Chacarita. El mes pasado las tumbas de dos glorias del automovilismo argentino, los hermanos Oscar y Juan Gálvez, fueron arrasadas. Las placas que recordaban a Juan eran 21 y no quedó ni una.

En el Recinto de Personalidades del cementerio también fueron robados los bronces de Alfonsina

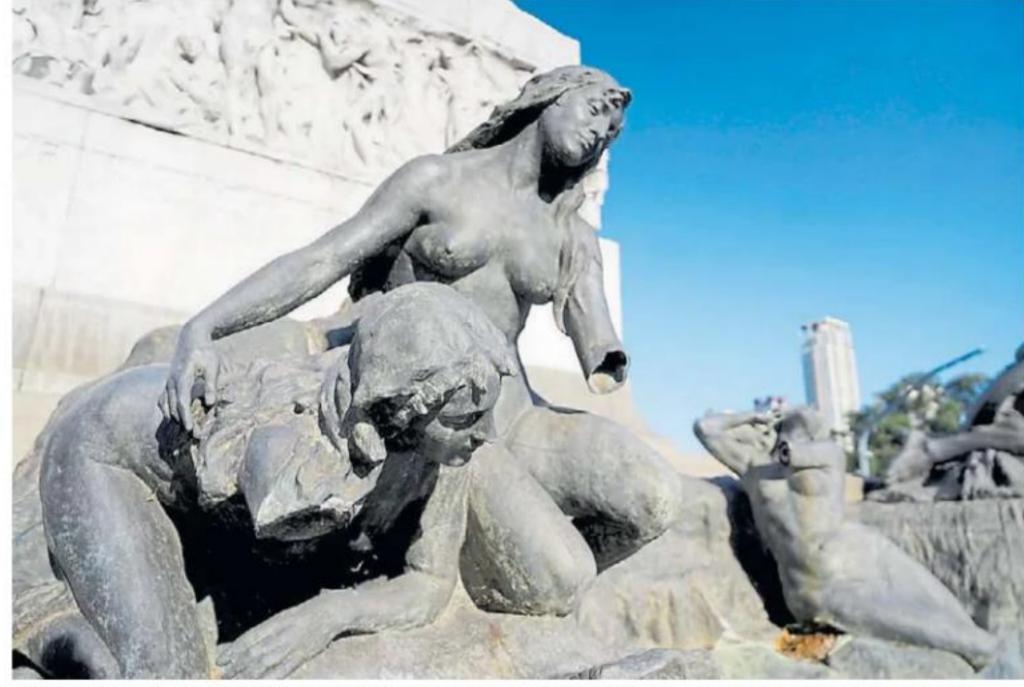

Abrazos partidos. Las esculturas de la base del monumento, mutiladas. FOTOS: GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

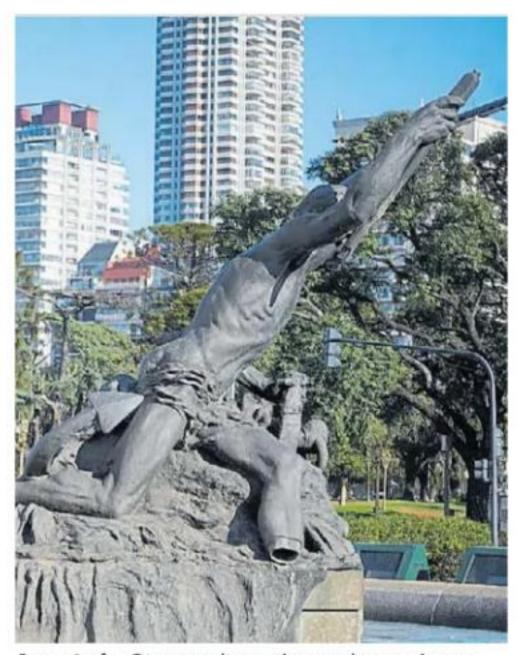

Amputado. Otra escultura, sin una de sus piernas.

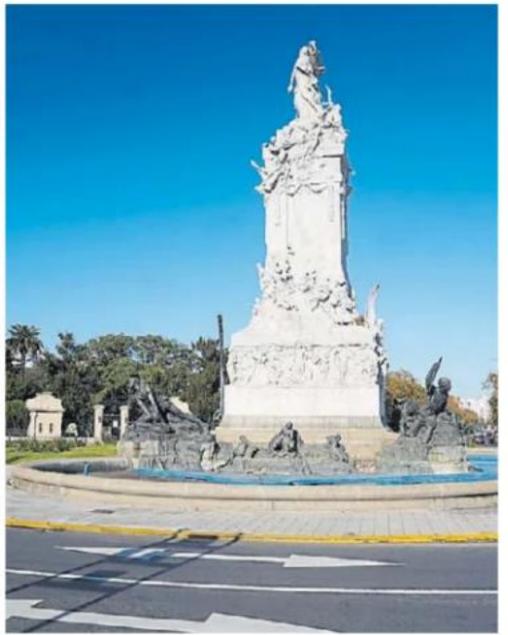

Ícono porteño. En Libertador y Sarmiento, Palermo.

Sandrini, Francisco y Julio de Caro, José Amalfitani, Roberto Goyeneche, Adolfo Pedernera, Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo.

Respecto a los monumentos, está claro que no se salvan ni por ubicación ni por importancia. De hecho, uno de los robos más escandalosos se llevó a cabo también en Palermo, el de los siete escudos de

monumento Riqueza Agropecuaria Argentina, en la Plaza Alemania. Fueron arrancados a lo largo de varias noches.

En cuanto al Monumento de los Españoles surge además una duda: ¿qué pasó con el patrocinio de empresas privadas que financiaron su restauración? En 2022 el Gobierno activó la "Ley de Patrocinio", que porteña en 2019. Esta ley habilita a privados a financiar trabajos de restauración y puesta en valor de monumentos, edificios o bienes públicos de interés histórico, artístico o cultural.

A cambio, las empresas puede difundir sus marcas en las mallas protectoras de los andamios. Samsung, según se informó en ese Storni, Quinquela Martín, Luis bronce -enormes- ubicados en el había sido votada en la Legislatura momento, aportó \$8.390.000 para de 1927. ■

la restauración del monumento de los Españoles.

"Durante 2022 y 2023 el Ministerio de Desarrollo Económico y el ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, realizó tareas de restauración de piezas faltantes; a través del régimen de Patrocinio", dijeron desde el Gobierno porteño, y agregaron: "Teniendo en cuenta que el monumento podría sufrir nuevos daños y vandalizaciones, se resolvió resguardar el resto de las piezas realizadas bajo patrocinio". Además, informaron que se está "trabajando en la reposición de las piezas faltantes, evaluando materiales alternativos que no tengan valor económico".

El monumento fue donado por los españoles residentes en la Argentina, en honor al Centenario de la Revolución Mayo. En 1908 le encargaron el diseño al artista plástico español Agustín Querol Subirats. Llegó a realizar los bocetos de la obra, pero falleció en diciembre de 1909, poco antes de la colocación de la piedra fundamental, lo que ocurrió en 1910.

La obra pasó entonces a manos de Cipriano Folgueras Doiztúa, también español. Pero falleció al poco tiempo. Finalmente, el monumento fue completado por Antonio Moliné. Estos cambios demoraron la obra dos años.

Luego, le siguió una huelga italiana. La protesta se realizó en las canteras de los Alpes Apuanos, en la Toscana, en la provincia de Mas-

### Los ladrones buscan las piezas metálicas para fundirlas.

#### sa y Carrara. De allí es el famoso mármol.

Más adelante se sumó otro contratiempo: el 20 de septiembre de 1914, una tormenta que se desató en Buenos Aires le amputó el brazo izquierdo a la figura de la dama que corona el monumento.

Existen dos versiones: el brazo se habría partido cuando la figura aún no estaba colocada en su lugar, con la rama de un árbol. La otra historia cuenta que un rayo cercenó ese brazo.

La siguiente demora, en marzo de 1916, involucró a las figuras ahora vandalizadas: no son las originales, sino duplicados. Las originales se perdieron en un naufragio. Venían viajando desde Barcelona en el Príncipe de Asturias. El transatlántico chocó con una roca frente a Ilhabela (Brasil) y se hundió. Murieron 450 personas y se perdieron las esculturas.

Recién en 1926 hubo un amague de inauguración, que fue suspendido porque faltaba un sistema de luces y no se había construido la vereda circundante. Finalmente la inauguración llegó el 13 de marzo

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Reconocimiento global. Benetti hizo una cirugía coronaria ambulatoria pionera y tiene 27 patentes de invención y creó centros en 45 países.

El rosarino Federico Benetti, de 76 años, fue reconocido como uno de los "siete sabios de la humanidad" en la disciplina. La carrera de un pionero.

# Un premio para el argentino que transformó las cirugías de corazón

### Penélope Canónico

pcanónico@clarin.com

Un cirujano argentino fue elegido como uno de los Siete Sabios de la década de oro de la Cirugía Cardiovascular en el Siglo XX por su sabiduría y sus aportes científicos en el mundo.

Es la primera vez que se hace este reconocimiento en la historia de la medicina y el documento quedó estampado con su firma el 28 de mayo en el Antiguo Parlamento Griego de Atenas.

Se trata del rosarino Federico Benetti (76), quien en sus 52 años de profesión cambió la historia de la cirugía coronaria y cardíaca. Tiene 27 patentes de invención en USA y es el único Cirujano Cardíaco en el mundo que cuenta con 2 patentes de invención en técnicas de cirugía de corazón: la de MIDCAB y XIPHOID APPROACH. Con esta última, realizó la primera cirugía coLa hizo en Rosario, en la Fundación Benetti que él fundó.

"La sensación de entrar al viejo Parlamento de Atenas fue lo más fuerte que sentí a lo largo de mi carrera. Para mí, representa un cambio de paradigma importante porque en ese lugar se inscribe la medicina en la historia de los filósofos. Este reconocimiento representa el broche de cierre de mi trayectoria en la cirugía coronaria", reconoce en diálogo con Clarín.

Así como René Favaloro, desde Cleveland, contribuyó al desarrolló del by-pass, Benetti se suma a la lista de los argentinos que revolucionaron el plano de los avances cardiológicos. El evento, Seven Wise Cardiac Surgeons of the Golden Decade of the 90s, fue promovido por la comunidad científica de cirujanos cardíacos griegos y dedicado a quienes dieron forma a esta especialidad en la modernidad a través de sus innovaciones y dedicación al progreso.

El número 7 representa mucho

de los siete sabios de la antigua Grecia hasta los siete cirujanos cardíacos pioneros de la era dorada de 1990, la cifra se asocia con grandes logros y avances científicos. El simbolismo también reside en los 7 días de la creación, los 7 colores del arcoíris y las 7 principales notas musicales.

### Arrancó en 1978 y no paró. Hoy trabaja con células madre.

La historia de Benetti, que nació el 29 de noviembre de 1947 en Rosario, comenzó a escribirse cuando eligió ser cirujano cardiovascular, algo que tuvo claro desde sus 14 años. En 1978 operó a su primer paciente de cirugía coronaria sin la utilización de la circulación extracorpórea en el Hospital Español de Rosario.

"Mi papá fue el primer cirujano

corazón abierto en Argentina, en 1958. Tenía un Instituto con un departamento experimental donde me enseñó cómo mantener vivo, latiendo, el corazón de un sapo. Ahí empezó todo. No me interesaba ser médico. Nunca tuve dudas de que quería ser cirujano cardíaco. Entrené en Brasil y a los 24 años hice mi primera operación de corazón. Siempre trabajé obsesivamente", describe.

Es considerado el padre de la cirugía con el corazón latiendo y la cirugía menos invasiva del corazón.

Operó a más de 6 mil pacientes con enfermedades cardiovasculares y recibió innumerables menciones en el mundo, entre ellas, en 1998. un premio en la Academia de Ciencias y Artes de Chicago por su invento del estabilizador mecánico a los 100 inventos que modificaron la vida del hombre.

Benetti, quien tuvo dos hijos con la periodista Silvia Fernández Baronaria ambulatoria del mundo. más que un valor numérico. Des- cardíaco que hizo una operación a rrios, también, exportó y formó con medicina. ■

sus técnicas en el mundo y creó centros en 45 países.

Por sus inventos, no cobra ningún royalty ya que fueron cedidos a la compañía CTS (Cardiothoracic System), lo cual le permitió visibilizar su trayectoria a nivel global. En la Isla de Cos, donde nació Hipócrates, una placa lleva su nombre desde 2008.

Su primera publicación científica fue en la Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología fue en 1980. En 1989 fundó, junto al japonés Jerry Wada y varios especialistas, en Osaka, la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiotorácica (ISCTS).

El 31 de enero de 1994 marcó quizá el momento de su consagración que le permitió fundar la primera compañía en Silicon Valley por intermedio de la cual desarrolló todos los inventos que le permitieron que estas operaciones sin circulación extracorpórea lleguen a millones de pacientes.

"Realicé, por primera vez en el mundo, en el Sanatorio Colegiales de Belgrano, una operación coronaria en forma menos invasiva, es decir, un by-pass coronario utilizando una pequeña incisión lateral y una cámara de video creando la técnica de MIDCAB cuya patente tengo en USA", señala.

En 1996 fundó la Sociedad Internacional de Cirugía Cardíaca Menos Invasiva (ISMICS) y en 1990, la Fundación Benetti con aportes personales con el objeto de fomentar la investigación, la docencia y el enriquecimiento de la ciencia médica en la rama de la cardiología y la cirugía cardiovascular.

Benetti se mueve de un lugar a otro pero necesita ordenar sus tiempos. Su actividad internacional le demanda un trabajo a un ritmo vertiginoso que sabe manejar. Hoy, busca consolidar su Fundación para seguir explorando el mundo desde ese sitio.

En este escenario, está desarrollando una técnica de cirugía coronaria ambulatoria y un nuevo separador para su adaptación mundial. "Quiero cambiar la forma y la estructura del tratamiento integral de la enfermedad coronaria. En Japón, abrimos la primera clínica porque tiene la ley más avanzada y nos permite hacer stem cells o células madres más primitivas", enfatiza.

Pone el acento en nuevos desafíos. "En 2005, inyecté células fetales en pacientes moribundos con insuficiencia cardíaca terminal, que tenían una expectativa de un año de vida. Fui el ejecutor del estudio por mi trabajo previo con células madres. Observamos la efectividad de las células que nos permitieron obtener en 40 meses el 66% de sobrevida. Dichos pacientes vivieron un promedio de 6 años; uno de ellos vivió 14 años", finaliza para referirse a lo que considera el "santo grial" de las células madre que puede cambiar la

Sociedad 33

# Detectan el cáncer de mama hasta 3 años antes de que vuelva

Lo lograron con un test de sangre. Es una biopsia líquida ultrasensible que encuentra restos de ADN canceroso que quedan luego de un tratamiento.

El cáncer de mama es el más frecuente en Argentina: cada año, más de 22.000 mujeres reciben ese diagnóstico. Si bien el pronóstico mejoró significativamente con los años (este tumor es el tercero en mortalidad, con casi 6.000 fallecimientos anuales), la recurrencia es un problema que la ciencia está tratando de jaquear. Un nuevo estudio presentado este fin de semana permite anticipar su reaparición hasta tres años antes.

La investigación se presentó en Chicago, en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, el encuentro más importante de la especialidad. La hizo un equipo del Instituto de la Investigación del Cáncer (ICR) del Reino Unido, que usó un método de biopsia líquida ultrasensible. Así, lograron detectar el ADN tumoral circulante (ctDNA, por las siglas en inglés), las pequeñas cantidades de ADN canceroso que quedan en el cuerpo después del tratamiento de cáncer de mama en edad temprana.

Los científicos pudieron identificar a todas las pacientes del estudio que luego tuvieron recaídas al detectar esos niveles muy bajos en sangre, conocido como enfermedad residual molecular.

Según explicó el ICR en un comunicado, al ayudar a identificar a estas pacientes con más probabilidad de recaer, esperan que sea posible allanar una nueva estrategia para tratar el cáncer de mama recurrente y así iniciar el tratamiento



Investigación. Los resultados se acaban de presentar en el congreso más importante de oncología.

mucho antes de que la enfermedad se desarrolle y se detecte en un estadío avanzado.

Se analizaron muestras de sangre de 78 pacientes con diferentes tipos de cáncer de mama temprano (23 con cáncer de mama triple negativo, 35 con cáncer de mama HER2+, 18 con cáncer de mama con receptor hormonal+ y dos con un subtipo desconocido) para detectar ctDNA.

Las muestras se recolectaron de las mujeres en el momento del diagnóstico, antes de la terapia, después del segundo ciclo de quimioterapia, después de la cirugía y cada tres meses durante el seguimiento durante el primer año. Después de eso, se recolectaron muestras cada seis meses durante los siguientes cinco años.

Hubo 11 pacientes que recayeron, y en todas ellas se detectó enfermedad residual molecular. La media de tiempo hasta la recaída clínica fue de 15 meses y el tiempo más largo de 41 meses, lo que significa que la reaparición del tumor pudo predecirse hasta tres años antes de que ocurriera.

"Las células del cáncer de mama pueden permanecer en el cuerpo después de la cirugía y otros tratamientos, pero puede haber tan pocas de estas células que sean indetectables en las exploraciones de seguimiento. Estas células pueden provocar que las pacientes recaigan muchos años después de su tratamiento inicial. Los análisis de sangre ultrasensibles podrían ofre-

cer un mejor enfoque para el seguimiento a largo plazo de pacientes cuyo cáncer tiene un alto riesgo de reaparecer", explicó Isaac García-Murillas, primer autor del estudio e integrante del Grupo de Oncología Molecular del centro de investigación británico.

#### Cómo es el test

Algunos estudios anteriores ya habían demostrado que los análisis de sangre de ctDNA pueden detectar una recidiva mucho antes que en una mamografía. Pero este nuevo estudio, que fue financiado en parte por una empresa estadounidense que se dedica a biopsias líquidas, implica la secuenciación del genoma completo. Esto permitió identificar hasta 1.800 mutaciones, lo que hace que la prueba sea mucho más sensible y que se puedan encontrar una mayor cantidad de cambios relacionados con el cáncer que podrían ocurrir en el ADN de las pacientes.

Los resultados mostraron que un hallazgo positivo en cualquier momento del seguimiento que se les hizo a las 78 mujeres estudiadas a lo largo de estos cinco años estaba asociado con una recaída futura. Por el contrario, ninguna de las mujeres en las que no hubo hallazgo de ctDNA volvieron a recaer. Y hubo tres a las que se les detectó, pero no habían mostrado recaídas hasta el momento.

"Este estudio retrospectivo de prueba de principio sienta las bases para una **mejor monitorización posterior al tratamiento** y un tratamiento que potencialmente prolongue la vida de los pacientes", enfatizó García-Murillas.

"El cáncer de mama es mucho más fácil de tratar antes de que se propague a otras partes del cuerpo, por lo que es vital poder detectar signos de recurrencia lo antes posible para brindar a las personas las mejores posibilidades de supervivencia", dijo Kristian Helin, director ejecutivo del ICR. ■

### UBA: subió en un ranking global y ahora lidera en América Latina

### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

La Universidad de Buenos Aires volvió a subir en un ranking internacional de universidades. Esta vez la escalada fue de 24 posiciones en la clasificación que hace la consultora británica QS.

La UBA pasó del puesto 95, a nivel global, al 71; y superó a la Universidad de São Paulo, que el año pasado estaba primera en la región. Así, recupera el primer puesto regional, que había hace un año. De las primeras 100 del mundo la UBA es la única gratuita, masiva y con ingreso irrestricto.

Entre las argentinas, a la UBA le siguen la UCA (recién en el puesto 481), Austral (524), Nacional de La Plata (534) y después otras. Clasificaron 25 universidades argentinas, 16 de gestión pública y 9 privadas.

Como en años anteriores, la baja producción científica sigue perjudicando al país: todas las universidades argentinas bajaron en ese indicador y ninguna está entre las primeras 1.000 en el mundo.

Así, recupera el primer puesto regional, que había hace un año. De las primeras 100 del mundo, la UBA El primer puesto volvió a quedar para el Massachusetts Institute of las primeras 100 del mundo, la UBA Technology (MIT-EE.UU.), seguido la larial. Ayer la adhesión fue dispar. empleabilidad.

por el Imperial College London (Reino Unido) que subió 4 posiciones, luego Oxford (Reino Unido), Harvard (EE.UU.) y Cambridge (Reino Unido). El MIT lleva 13 años seguidos en la primera posición.

El ranking QS es uno de los más

### PARAN LOS DOCENTES

Sigue hoy el paro de 48 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea diversos gremios del sector. Piden una recomposición salarial. Aver la adhesión fue dispar. observados a nivel internacional. Es el que más peso le da a la percepción que tienen académicos y empleadores: encuestas de opinión en las que la UBA saca ventaja.

"Si bien Argentina se ha mantenido estable en el ranking, registrando una tasa de caída global del
12%, el futuro de su sistema de educación superior parece precario.
Las recientes protestas masivas
contra los recortes de fondos y las
medidas de austeridad del gobierno subrayan la importancia social e
histórica de las universidades públicas de Argentina", dijo Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

La UBA pegó el salto, en gran medida, porque logró ubicarse este año en el puesto 35°, a nivel mundial, del indicador de **reputación** académica; en el 38° en **reputación** entre empleadores; y en el 13° en empleabilidad. "Son números que reflejan el resultado de políticas que la UBA aplica hace años, como la actualización de los planes de estudio; el apoyo a la formación en áreas estratégicas; la inclusión de tecnologías en la enseñanza, la internacionalización de la ciencia y la investigación. Esto a lo largo del tiempo nos hace ser muy bien ponderados por los empleadores privados", dijo a Clarín el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti.

"Todas estas estrategias hoy se ven amenazadas por el actual presupuesto universitario. Por citar un caso, el edificio Cero+Infinito de Ciudad Universitaria, que es un polo de investigación de última generación, está con problemas operativos básicos por la falta de fondos. Las universidades de elite aumentan permanentemente la inversión", agregó el vicerrector. ■

### **ESTA SEMANA CON REVISTA ARQ**

# DNI 53 MOVILIDAD

Descubrí innovadoras propuestas de diseñadores para autos, aviones, cosechadoras y vehículos de todo tipo.

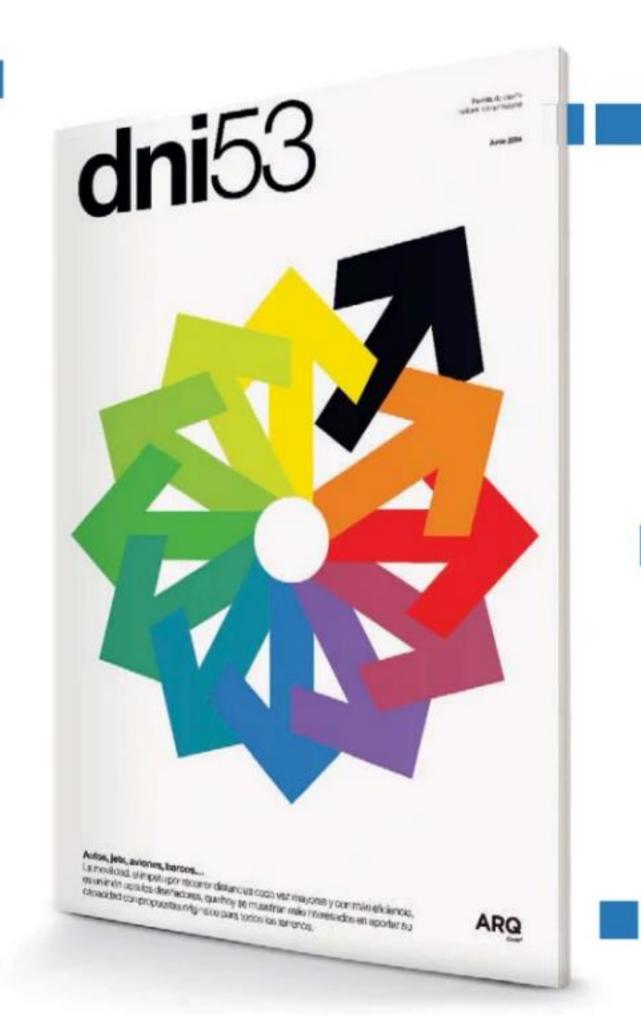



### **ADEMÁS**

Nuevo proyecto disruptivo en un pasaje de Palermo.

**IYA ESTÁ EN TU KIOSCO!** 



ARQ

Sociedad 35

Un jurado popular deberá definir si el clan piquetero y sus colaboradores son culpables del femicidio de la joven. La elección del tribunal, una encrucijada.

# ¿Quiénes juzgarán a los Sena?: la duda que aparece en el caso Cecilia

RESISTENCIA, ENVIADO ESPECIAL

#### Mariano Vidal

mavidal@clarin.com

Hay doce chaqueños a los cuales les caerá la responsabilidad de definir como jurados el juicio más importante de la última década en la Provincia. Ellos no lo saben aún. Pero en el Poder Judicial ya están pensando en ellos, en su seguridad, su logística y, más importante, como asegurar que sean imparciales en el mediatizado caso Cecilia Strzyzowski.

Aunque faltan definir una serie de pasos antes de que la causa que investigó el femicidio llegue a juicio, en el poder judicial de Chaco ya están tomando apuntes. Es que se espera que el caso demande un juicio con un nivel de atención (y presión) inédito.

En el banquillo de acusados estarían Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (52), los líderes piqueteros más influyentes que tuvo la provincia hasta hace un año.; su hijo César Sena (20), ex pareja de Cecilia y apuntado como el autor del crimen; y otros cuatro ayudantes de los Sena, hoy acusados de encubrimiento agravado. Son Gustavo Obregón (42), Fabiana González (37), Gustavo Melgarejo (29) y Griselda Reinoso (42).

Este viernes, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia, a cargo del juez Héctor Sandoval, deberá resolver planteos de oposición presentados por la familia de Cecilia, por el **Gobierno de Chaco** (que está presentado como **querellante**) y de la defensa de los Sena, para saber si los padres piqueteros llegan al juicio como coautores o partícipes primarios. O si se anula la elevación, como piden los abogados de los Marcela Acuña y César Sena.

Luego de esa instancia faltará resolver un pedido de apelación que hicieron los defensores de Emerenciano Sena, y recién ahí quedaría firme el pedido de elevación.

Son varios pasos administrativos en la previa de un juicio por jurados que podría llegar entre octubre y noviembre, según aventuran las distintas fuentes judiciales.

Chaco no tiene aún una gran experiencia en juicios por jurado. Si bien la normativa se había aprobado hace unos siete años, recién se puso en práctica hace dos. Esta modalidad quedó reservada para los casos con penas mayores a ocho años de prisión, como abuso sexual, robo agravado u homicidio.



Gloria Romero. La madre de Cecilia, en una de las actividades por el aniversario. PABLO CAPRARUOLO

Luego empieza a correr la bolilla. El primer paso será sortear un juez técnico, que será quien se encargue de controlar el proceso y guiar más tarde a los jurados. Resistencia tiene tres cámaras en lo criminal, cada una con tres jueces. Entre alguno de esos nueve se deberá definir el que tenga la causa.

Pero lo más complejo será **en contrar a los miembros del jurado**. Son 12 titulares y 2 suplentes, la mitad hombres y la mitad mujeres. Para ello se sortearon a través de la Lotería Chaqueña (el proceso es una vez al año). Si sus DNI terminan en 630, 882, 788, 256, 734 y 768, son elegibles.

Luego vendrá un proceso de filtrado en base a una serie de pautas predeterminadas para asegurar que haya homogeneidad en cuanto a rango de edades. Puede ser miembro cualquier ciudadano argentino que tenga entre 18 y 75 años y viva en Resistencia, donde se juzga el caso.

Quedan excluidas las personas que tengan **responsabilidades públicas de relevancia** (por ejemplo, gobernadores, intendentes, funcionarios políticos o del Poder Judicial), abogados, escribanos, fuerzas de seguridad en actividad. También, las personas con una enfermedad grave.

Allí la Oficina Judicial Central sortea de esa lista los posibles 14. Cada juicio tiene su propio sorteo. Este dato es clave y es que **nadie puede anotarse a ser jurado**.

Para cada juicio se convocan como mínimo 36 personas de las sorteadas y solamente se seleccionan en la audiencia a 12 jurados titulares y 2 suplentes.

A esos candidatos luego se les hará una serie de entrevistas para evaluar si son idóneos. Es decir, que **no tengan vinculación con ninguna**  de las partes, que puedan ser imparciales. Las preguntas las presentan tanto fiscales como defensores para recusar potenciales jurados con sesgos. Esta se espera que sea una de las tareas más complejas.

Finalmente, se les pregunta si aceptan esa responsabilidad. Se les garantiza total anonimato. Según reconstruye una fuente con experiencia en casos por jurado, lo ideal sería que ni bien termina el proceso de selección arranque el juicio. Es por eso que se esperan semanas frenéticas.

Nadie puede saber quienes son esos 14 jurados. Ni abogados ni fiscales. Durante el tiempo que dure el juicio, deberán estar incomunicados y alejados de los medios de comunicación. Si bien en otros juicios se les pide un compromiso cívico a los jurados, en esta ocasión desde el Poder Judicial quieren evitar cualquier tipo de tentación.

### La clave es garantizar la imparcialidad del jurado.

Es por eso que se evalúa la posibilidad de alojar a los testigos en un hotel durante el tiempo que dure el juicio. Sin contacto con el exterior, traslado a la sala de audiencias ida y vuelta. "Es una vía que se utilizó, por ejemplo, en el juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos", explica otra fuente. Se trata de uno de los casos con mayor presión mediática de aquel país, en el que se juzgaba a la ex estrella de fútbol americano por el femicidio de su ex mujer, Nicole Brown, y un amigo suyo, Ron Goldman.

Incluso se baraja la posibilidad de realizar todo el proceso judicial en una **sala del hotel**. El apuntado podría ser un hotel.

Esto también ayudaría a evitar que los doce miembros estén 'contaminados' por conocimiento previo de los Sena, quienes durante años cortaron calles del centro de Resistencia generando la bronca de gran parte de la clase media.

Para que se emita una condena, el veredicto debe ser unánime. Es decir, que si once dan culpable y uno no-culpable, prevalece esta última opción. Se vota por separado cada uno de los acusados además.

Hay una complejidad extra, y es que los jurados deberán votar en distintas imputaciones. En el caso de los padres, por ejemplo, podrían votar si consideran culpables de 'coautores', de 'participes primarios' o de 'encubridores'. Ese es uno de los puntos por los cuales la familia de Cecilia pidió que sean juzgados como coautores.

Una vez dictaminado el veredicto, el juez técnico tendrá la tarea de imponer las penas. Para los delitos que acusan a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, las penas son de 25 años. Para **César Sena, la condena sería de perpetua**.

Pero para ese momento falta aún casi una eternidad.
■

### **QUEDARON IMPUTADOS**

### Lavado de dinero, otro frente judicial para Emerenciano y Acuña

Emerenciano Sena y Marcela Acuña también fueron imputados en una causa que investiga presunto lavado de activos a través de la Fundación Saúl Acuña, que recibía dinero de organismos provinciales y era la vía a partir de la cual construían viviendas.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien le imputa "la existencia de una matriz estructural de corrupción para el desvió de fondos públicos provinciales", la cual en los últimos tres años "arribarían a más de 900 millones de pesos", según el escrito. También remarca que ambos "incorporaron a sus patrimonios numerosos bienes a nombre propio como así de la 'Fundación Doctor Andrés Saul Acuña' conformada por ellos".

La causa nació a partir de la sospecha por el hallazgo de 6 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Santa María de Oro 1460 durante el primer allanamiento por el femicidio de Cecilia, cuando aún se buscaba el paradero de la joven desaparecida. Es la casa donde los fiscales que investigan el crimen sostienen que la chica fue asesinada.

Según la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, el matrimonio puso "en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude" y "que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados".

36 Sociedad

# Un chico de 14 años se llevó la camioneta de su papá, chocó y murió

Fue en Luis Beltrán, en las afueras de la ciudad de Mendoza. Un amigo de 13 años que iba con la víctima sobrevivió, aunque sufrió golpes en la cabeza.

#### MENDOZA. CORRESPONSAL Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

Una tragedia ocurrió al atardecer del lunes en Fray Luis Beltrán, en los alrededores de la ciudad de Mendoza. Un chico de 14 años se llevó sin permiso la camioneta de su padre, invitó a pasear a un amigo de 13 años, chocó a toda velocidad contra la pared de una casa cercana a su domicilio y murió.

Su amigo sufrió golpes en la cabeza, aunque logró salvarse. Quedó internado en el principal hospital pediátrico de Mendoza, Humberto Notti, en Guaymallén. Ayer se esperaba un parte médico del hospital para saber cómo se encontraba el chico que iba como acompañante de la víctima fatal.

La primera información policial comunicó que los adolescentes se



Destrucción. El vehículo impactó contra una pared y quedó volcado.

llevaron la camioneta Toyota Hilux sin la autorización del dueño del vehículo. "Chocaron primero contra un poste y luego contra la pared medianera de una vivienda ubicada en Santa María de Oro casi Zanetti, en Maipú", detalló el infor-

me policial acerca del sitio donde ocurrió el accidente. El golpe fue tan violento que el conductor murió en el momento del impacto. Se presume que iba a gran velocidad y no pudo controlar el vehículo.

Su amigo sufrió politraumatis-

mos en el cráneo sin pérdida de co-

nocimiento y fue internado en el hospital Notti, de acuerdo con el parte policial. Los dos adolescentes eran vecinos. Vivían en el barrio San Cayetano, una zona urbana de clase media. La tragedia ocurrió a pocas cuadras de allí. La noticia causó gran conmoción entre los

vecinos del Gran Mendoza. ■

### MATÓ A UN COMPAÑERO

Procesan al peluquero asesino de Recoleta y lo embargan en \$40 millones

Abel Guzmán, el peluquero que quedó grabado en cámaras de seguridad cuando disparó contra un compañero de trabajo y lo mató en un salón de Recoleta, fue procesado ayer por homicidio agravado por alevosía y privación ilegítima de la libertad. Detenido en Moreno después de estar 70 días prófugo, Guzmán enfrenta las consecuencias judiciales del crimen del colorista Gabriel Medina. El juez Javier Sánchez Sarmiento, además del procesamiento, le impuso al imputado un embargo de \$40 millones y le dictó la prisión preventiva, por sus antecedentes de fuga. Según informó TN, Sánchez Sarmiento consideró que Guzmán ejecutó a su compañero con un arma 9 mm, que todavía no encontraron, sabiendo que la víctima no se iba a defender. Los problemas en la peluquería entre Guzmán y sus compañeros venía desde antes. De hecho, el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, le había sacado las llaves del local y le otorgaba francos ante quejas de los clientes.



Sociedad 37



Descontrol. En el momernto del accidente, Felicitas Alvitte corría una picada ilegal con una amiga.

El 12 de abril, Felicitas Alvite (21) conducía alcoholizada y atropelló la moto de Rubén Armand (35) en La Plata.

# Los chats que complican a la influencer que mató a un joven con su auto

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Como en su indagatoria lloró durante toda la audiencia. Pidió disculpas a la familia de la víctima, pero no se la aceptaron. Felicitas Alvite (21), influencer de TikTok que atropelló y mató a un hombre tras cruzar seis semáforos en rojo, detenida desde el 2 de mayo, busca quedar libre por "falta de mérito".

La joven es conocida como "La Toretto de La Plata", ya que se jactaba en las redes sociales de su afición a la velocidad y se definía como el personaje de la famosa saga de películas "Rápidos y Furiosos", interpretada por Vin Diesel.

Para el fiscal Fernando Padován, de la UFIJ N° 12 de Delitos Culposos, la imputada actuó "en pleno conocimiento de ese comportamiento prohibido" al manejar el Volkswagen Gol Trend de su amigo a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora, mostró "indiferencia" y asumió "ese riesgo con claro desprecio por la vida".

Los chats que tenía con otras ocho jóvenes en el grupo de WhatsApp, con el nombre "Todas putas: La que no es puta, no disfruta", creado el 7 de diciembre de 2023, muestran su accionar tras el hecho que costó la vida a Rubén Walter Armand (35), a bordo de su moto Bajaj Boxer, a las 2 de la madruga-

da del 12 de abril, en el cruce de las avenidas 13 y 532. "Todas pongan sus Instagram en privado", "Ustedes no saben nada", "Finjan demencia" y "Olvídense de todo" fueron algunas de sus órdenes el 19 de abril a través de su iPhone 13, con que tenía dos líneas telefónicas.

Entre las destinatarias estaban una testigo y otra protagonista principal en la causa, imputada por "prueba ilegal de velocidad": Valentina Velázquez (20) manejaba el Peugeot 207 que, según los investigadores, corría una picada ilegal con "La Toretto" al momento de la tragedia, mientras hablaba por teléfono y estaba alcoholizada.

# "Olvídense de todo", ordenó "La Toretto" a su grupo de amigas.

Ayer, la jueza de Garantías Marcela Garmendia convocó al fiscal Padován y a los defensores Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, quienes expusieron las razones por las que creen que Alvite debe quedar libre por "falta de mérito".

"Sé que no sirve para nada, pero me gustaría pedir disculpas a la familia", dijo Alvite, acompañada por su madre. Asistieron también Milton (hermano de la víctima) y su mamá Nieves. "Qué lástima que llore ahora ¿tiene que pedir discul-

pas recién ahora?", replicó el joven.

En la audiencia estuvieron los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola y Delfina Burlando. También hablaron el fiscal, el defensor y la querella.

"Hay demasiada prueba y están los peligros procesales de manifiesto, como los contactos que tuvieron con los testigos para pedir que 'finjan demencia' o 'de esto o no se habla'", sostuvo Burlando.

El caso fue caratulado "homicidio simple con dolo eventual y prueba ilegal de velocidad", que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión y faculta al juez a detener al imputado mientras continúa el proceso. Garmendia debe resolver, en un plazo de 72 horas, el pedido del fiscal de prisión preventiva y elevación a juicio oral.

En su indagatoria, el 3 de mayo, al día siguiente de haberse entregado en la sede de la DDI de La Plata, Alvite estuvo cuatro horas ante el fiscal Padován. Lloró y aseguró que no tuvo "intención" de causar daño, aunque reconoció que fue "imprudente" y remarcó que tiene ataques de pánico. Esto quedó en evidencia con el informe de los peritos médicos, que indicaron que está medicada periódicamente con Clonazepam "por diagnóstico de ansiedad y ataques de pánico". El lunes llegó a pedir una ambulancia para que la atendieran.

# En un ataque a balazos hirieron a una beba de 11 meses en Rosario

Dos personas en moto dejaron una nota amenazante y dispararon contra la casa de un empresario.

Una beba de once meses fue herida ayer en un glúteo, tras el ataque a balazos contra el frente de una casa, en Felipe Moré al 1400, al oeste de Rosario. Dos hombres llegaron en una moto, dejaron una nota intimidante en un cartón y dispararon al menos cuatro veces contra la vivienda. La nena que se encontraba dentro de la vivenda- fue trasladada al hospital y está fuera de peligro.

"Esta familia sufrió un robo hace unas semanas. El propietario de la casa es un empresario. Una bala rozó el pañal e hirió a la nena, se cortaron calles para que pudiera ser trasladada rápidamente al hospital. Por suerte está fuera de peligro", informó Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico, por Canal 3.

La beba fue asistida de inmediato y llevada a un hospital cercano, en un operativo de emergencia. Quedó en observación y "fuera de peligro", según informó Santamaría. De acuerdo al relato brindado por los testigos del episodio se escucharon entre cuatro y cinco disparos frente a la puerta de la casa del empresario. Tras cometer el ataque, los agresores escaparon en la misma moto en la que habían llegado. Desde ese momento son buscados por la Policía, que analiza las cámaras de seguridad de la zona.

La amenaza al empresario fue escrita en un trozo de cartón que estaba dado vuelta. Según describieron las autoridades, los miembros de la familia estaban en medio de un **estado de shock**. Los disparos impactaron en el vidrio del portón de la casa, donde estaba la beba que resultó herida.

"El propietario de la casa es un muchacho joven, manifiesta no tener problemas con nadie. Hace unas semanas también sufrió un hecho de robo mientras no estaban. Por eso manifiesta desconocer cuáles serían los motivos y el móvil de las amenazas hacia él y su familia", explicó Santamaría.

El jefe policial comentó que los atacantes estaban encapuchados y circulaban en una moto tipo enduro. Los investigadores realizaban pericias en la zona y levantaron las vainas de balas disparadas, además de secuestrar el cartón con la amenaza escrita.

Este ataque a un empresario se produjo días después de las nuevas amenazas que recibió el futbolista Ángel D María, en un momento en el que se vuelve a rumorear su regreso a Rosario Central. Por el hecho fue detenido Marcos Natael S. (22), hermano de un preso de la cárcel de Piñero.

Los investigadores creen que se trata del atacante que disparó contra una estación de servicio Puma, ubicada en Oroño y Lamadrid, el miércoles a la noche. No hubo heridos, pero dejaron una nota dirigida al jugador de Benfica de Portugal: "Te estamos esperando Di María. Los Rosarinos".



Zona de riesgo. La Policía dio cuenta de al menos cuatro disparos.

# **Fútbol local**



En problemas. Martínez pasó por lo mismo que los técnicos anteriores, que Riquelme apareciera en medio del grupo. El DT tiene varios lesionados y bajas por los seleccionados. AFP

# Román les tomó el vestuario a Martínez y a los jugadores y bajó línea para que Boca se enderece

Sorpresiva reunión del presidente. No es la primera vez que lo hace. Criticó al plantel por las derrotas reiteradas de visitante, pero dijo que todavía hay tiempo de revertir la situación.

Boca

#### **Daniel Avellaneda** davelaneda@clarin.com

Las palabras de Juan Román Riquelme hicieron ruido en el interior del Centro de Entrenamiento de Ezeiza, la oficina de operaciones del presidente ídolo. Enfrente, con miradas de tensión, estaban los futbolistas y el cuerpo técnico.

"Estamos a tiempo de revertir esta situación. Hay que reaccionar", disparó el dirigente. "No podemos jugar de una manera en nuestra cancha y de otra forma como visitantes", enfatizó. Sí, el principal referente del club volvió a tomar el control del vestuario. Y el mensaje fue muy claro: hay que cambiar

la imagen en los dos partidos que restan antes del receso por la Copa América: Vélez, el viernes 14 en la Bombonera por la 5ª fecha, y Almirante Brown, el miércoles 19 en Mendoza por la Copa Argentina.

La caída ante Platense tuvo consecuencias. Se vio la peor versión del ciclo de Diego Martínez, que está lejos de ser positivo desde los resultados. Los objetivos no se cumplieron. Ni la obtención de la Copa de la Liga, ni la clasificación a los octavos de la Sudamericana y un arranque de 4 puntos sobre 12 en juego "preocupante", según el análisis Román. Para colmo, el conflicto con Darío Benedetto y Marcos Rojo ejerce una gran presión para el entrenador. Al Pipa, lo borró. ¿Qué hará con el capitán, que se hizo echar en Vicente López?

marcó el terreno. No es una sorpresa, claro. Miguel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón y el propio Martínez tuvieron que ceder ante el polémico estilo de Riquelme. Cuando algo no le gusta, se hace escuchar. Al tratarse del futbolista más trascendental de la historia xeneize, no les deja mucho margen a los técnicos.

No es la primera vez que Román invade ese lugar sagrado que está reservado para el entrenador y los jugadores. En 2021, antes del Superclásico del 16 de mayo en la Bombonera, tuvo una charla "motivacional" con el plantel. Entonces, estuvo acompañado por Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol. Aquel domingo, empataron 1 a 1 (goles de Tevez y Julián Alvarez).

Cuatro meses después, con Bat-En esta coyuntura, el presidente taglia como entrenador interino,

hizo descender a los futbolistas del ómnibus tras la derrota ante Gimnasia, que se impuso de visitante con un grito del Pulga Rodríguez. Riquelme habló de "apoyo" públicamente. Dijo que felicitó al plantel por el segundo tiempo, pero al entrenador no le gustó. Lo hizo saber al partido siguiente, cuando Boca venció a Argentinos y se clasificó a la final de la Copa Argentina. "Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario", disparó. Recién en marzo de este año hizo nuevas revelaciones al respecto. "No me gustó. A él le hubiera jodido que lo hagan bajar del micro", manifestó el ex mediocampista.

En julio de 2022, tras una seguidilla de cuatro derrotas en cinco partidos que incluyó la eliminación de la Libertadores, Riquelme se reunió con Ibarra y los jugado-

res en Ezeiza. "Ustedes son los mejores, tengan memoria, ganaron partidos importantes y pueden salir adelante", les manifestó. Y pidió "unión" para sacar adelante al equipo "entre todos". La situación estaba muy caliente por la salida de Carlos Izquierdoz, el capitán que quedó en el centro de la tormenta por el reclamo de los premios.

El año pasado, Román también avanzó sobre el campo de acción de Almirón. Fue el 23 de junio, de regreso de Mendoza, donde Boca cayó 4 a 0 ante Godoy Cruz por 21a fecha de la Liga Profesional. Entonces, el presidente tildó de "vergonzosa" la actuación frente a los futbolistas y el propio entrenador. Cinco meses después, tras la derrota en el final de la Libertadores ante Fluminense, volvió a utilizar ese adjetivo para describir la posición

#### **POR LA LIBERTADORES**

# Talleres quiere hinchas visitantes en el Kempes y en el Monumental

River jugará con Talleres en los octavos de final de la Libertadores. Primero en el Kempes y luego en el Monumental. Los dirigentes cordobeses están interesados en que se permita la asistencia de público visitante a ambos partidos aunque se sabe que en los torneos locales no es posible. Y sí en la Copa Argentina que se juega en canchas neutrales. Con ese panorama, Andrés Fassi, titular de la Tanticipó que puede haber gestiones para tener a las dos hinchadas en los dos encuentros. "Esperemos que nos permitan llevar hinchas visitantes al Monumental", dijo. "Tenemos una muy buena relación con River. Ojalá podamos tener una gran fiesta del fútbol", agregó. En River no se opondrían a la idea pero saben que todo dependerá de la autorización de los organismos de seguridad que también están en un brete. Si dan el Ok, podría venir una avanzada de los clubes para reabrir las puertas a los hinchas visitantes en el torneo local.

de Boca en la tabla de posiciones y exigió ganar la Copa Argentina. Finalmente, Almirón fue despedido. La relación no daba para más.

Martínez lleva 27 partidos al frente del equipo con 13 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Y más allá de que se nota su mano, porque el equipo tuvo buenos momentos futbolísticos, no es posible soslayar los duros golpes de estos últimos tiempos. La aparición de Riquelme en su ámbito no cayó bien. No obstante, es una advertencia que debe procesar por el destino que tuvieron sus antecesores.

Los jugadores no estaban felices. Martínez les había prometido tres días libres y luego del traspié ante Platense los convocó para este martes por la tarde. Tienen poco para reclamarle al entrenador después de su flojísima prestación. Y en ese sentido, Riquelme quiere reacción. No es casual que se haya filtrado que hubo un contacto con Tomás Belmonte, ex volante de Lanús y actualmente en Toluca de México. La competitividad será clave para potenciar a un plantel que necesita refuerzos y está diezmado.

Sin ir más lejos, continúan lesionados Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Luca Langoni y ayer Equi Fernández se sumó al club del desgarro. Además, se recuperan de roturas de ligamentos Exequiel Zeballos y Lucas Blondel.

La crisis de Boca es indisimulable, pero a decir de Riquelme, nada está perdido, por supuesto. Al menos, por ahora.

# Los que suenan en River para reforzarle el equipo a Demichelis

Necesita un central y un delantero. Tal vez un suplente de Armani. Y volvería Peña Biafore, a préstamo en Lanús.



Bustos. 9 de juego o enganche.



Pezzella. Hombre para el fondo.



Bareiro. El goleador más buscado.

### **Análisis**

# Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

Hay dos prioridades un marcador central y un delantero. Por lo tanto, existen dos negociaciones abiertas. Y también puede surgir una posibilidad de mercado.

Esa chance es la de Nahuel Bustos, de quien transcendió que no seguiría en Talleres. Sí, justo del rival que River tendrá en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y es un jugador que siempre estuvo en el radar de Núñez.

Las tratativas que sí tienen más adelantadas son con Germán Pezzella y con Adam Bareiro.

Las charlas más sencillas son con el campeón del mundo. El defensor tiene ganas de pegar la vuelta al club tras 9 temporadas en Europa y luego de la Copa América su sueño puede volverse real. Es que River avanzó fuerte por él y si se llega al más que probable acuerdo, desembolsará los 4 millones de euros de la cláusula de rescisión que Pezzella tiene con el Betis.

El jueves pasado, el bahiense estuvo en el Monumental viendo la victoria del equipo de Demichelis sobre Táchira por la Copa Libertadores y sus allegados cuentan que quedó fascinado con la atmósfera del estadio.

Pezzella fue clave en la Copa Sud-

Marcelo Gallardo ya que hizo el gol del 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza, en el inicio del camino a la consagración y también convirtió otro tanto, de cabeza ambos, en la final ante Atlético Nacional de Medellín en Núñez, donde River ganó 2 a 0 (el otro tanto lo hizo Gabriel Mercado, también con un cabezazo).

Mientras tanto, River no se aboca solo a lo de Pezzella. Y busca un 9. Si bien titular es el colombiano Miguel Ángel Borja, quien atraviesa la mejor racha goleadora, una de las top de su carrera porque mete de a dos o tres goles (y ya lleva 45 en el club en 87 encuentros), en las oficinas del Monumental aceleran a toda velocidad con las gestiones para reforzar al plantel con otro centrodelantero de jerarquía. Y candidato es Adam Bareiro, capitán y figura de San Lorenzo.

Cuando el paraguayo de 27 años renovó su contrato con el Ciclón, en enero de este 2024, a cambio de que se fijara una cláusula de rescisión baja que le permitiera una transferencia en este mercado de pases de mitad de año. Así, del valor anterior de 7 millones de dólares disminuyó a la mitad: u\$s 3,5.

Y justamente esta es la llave que está utilizando River para negociar con el futbolista. Aunque para no quedar mal con San Lorenzo podría desembolsar un monto un poco mayor a la cláusula o bien ofrecer porcentaje de algún jugador. Por ejemplo, de Cristian Ferreira, americana 2014, el primer título de quien hoy juega en el Ciclón.

Según pudo saber Clarín, Bareiro prioriza una oferta del exterior pero no le cierra las puertas a nada. Esto lo saben en River. De hecho, las charlas vienen bastante encaminadas y en los próximos días habrá una reunión para intentar sellar el pase.

Desde el entorno del delantero, fueron un paso más adelante: le dijeron a este diario que el acuerdo de palabra ya estaba.

En este contexto, San Lorenzo hace todo lo posible para evitar que Bareiro se mude a Núñez e insiste con su preferencia de venderlo al exterior, aunque por el momento solo apareció una oferta del fútbol de Arabia que al delantero paraguayo no lo seduce desde lo deportivo. Y mucho menos con la propuesta se River sobre la mesa.

Por otro lado se reactivó la posibilidad de repesca de Felipe Peña Biafore, quien está a préstamo en Lanús e hizo un gran semestre.

Demichelis lo advirtió y ahora lo ve como buena posibilidad sumarlo a su plantel en el que si bien tiene tres volantes centrales (Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca) ninguno se afirma.

Por último, solo en el caso de que Ezequiel Centurión se vaya, también irán a buscar un arquero para ser suplente de Franco Armani pero que sea competitivo. En ese sentido, suenan dos nombres: Jeremías Ledesma, que descendió en España con el Cádiz e Ignacio De Arruabarrena, un uruguayo que está en el Arouca portugués.■ 21.15 TyC Sports



# Argentinos va ante Rafaela y Arsenal juega con Vélez

## Copa Argentina

Los 16avos de final de la Copa Argentina continuarán hoy con dos partidos, en primer turno, en San Nicolás, se medirán Argentinos y Atlético de Rafaela, mientras que a la noche en cancha de Quilmes lo harán Arsenal y Vélez.

Hubo muchas dificultades para encontrar escenario para el encuentro entre el Bicho y la Crema pero finalmente recién el lunes a la noche se confirmó el Unico de San Nicolás, Enseguida, el club de La Paternal anunció la disposición de micros para viajar hasta allí. En esta llave, el ganador se enfrentará en octavos de final con el vencedor de Platense-Huracán, que jugarán el sábado 8 a las 17.20.

"Tenemos muchas ilusiones con la Copa Argentina, es un torneo que toda la gente de Vélez quisiera ganar. Tenemos un partido definitorio para seguir avanzando y vamos a afrontarlo con la importancia que merece", dijo el técnico Gustavo Quinteros en la previa del encuentro. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor de Chacarita-San Lorenzo, que juegan el viernes 7 a las 20. ■

Argentinos

Atlético de Rafaela

Argentinos viene de un andar irregular: de los últimos 7 partidos, ganó 3 y perdió 4. Rafaela lleva 3 derrotas al hilo y está ante penúltimo en su zona.

Cancha: Unico de San Nicolás. Arbitro: Juan Pafundi.



Arsenal

Vélez

Arsenal está 14° en su zona en la Primera Nacional y lleva 4 partidos sin ganar. Vélez solo tiene 5 puntos en la Liga y lleva tres encuentros sin perder.

Cancha: Quilmes. Arbitro: Andrés Gariano.



# **Liga Profesional**

# Pussetto volvió a brillar y Huracán se afirma en la punta

El delantero primero anotó un golazo y después dio la asistencia del segundo para el 2-0 ante Barracas Central.

#### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

Huracán no se quiere bajar de la punta del Torneo de la Liga Profesional, derrotó a Barracas Central por 2 a 0 y es uno de los líderes con 10 unidades junto con Racing, Talleres y Unión. El Globo consiguió marcar la diferencia a la hora señalada: Ignacio Pussetto a los 41 minutos del primer tiempo y Héctor Fértoli a los 41 de la parte final.

Tenía que ser Pussetto, el mejor de Huracán y con su calidad intacta, el que lograra romper el cero que hasta ese momento había sostenido Sebastián Moyano. El Globo fue más que Barracas en los primeros 45 minutos, pero tres veces el arquero local había evitado la caída de su valla, y una vez, justo un minuto antes del gol a los 41 minutos, el propio Pussetto había definido muy mal tirando el balón por arriba del travesaño. Después recibió un pelotazo largo, controló y definió de emboquillada. Golazo.



Lujo. El gol de Pussetto, de emboquillada, fue una maravilla. FOTOBAIRES

#### **POSICIONES**

# Liga Profesional

| Equipo          | Pts. | 7 | G. | E | P. | GF. | GC. | Dif. |
|-----------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Racing          | 10   | 4 | 3  | 1 | 0  | 12  | 4   | +8   |
| Talleres        | 10   | 4 | 3  | 1 | 0  | 9   | 3   | +6   |
| Huracán         | 10   | 4 | 3  | 1 | 0  | 7   | 2   | +5   |
| Unión           | 10   | 4 | 3  | 1 | 0  | 5   | 1   | +4   |
| River           | 9    | 4 | 3  | 0 | 1  | 9   | 2   | +7   |
| Gimnasia        | 7    | 4 | 2  | 1 | 1  | 8   | 4   | +4   |
| Estudiantes     | 7    | 4 | 2  | 1 | 1  | 5   | 3   | +2   |
| Ind. Rivadavia  | 7    | 4 | 2  | 1 | 1  | 3   | 1   | +2   |
| Instituto       | 7    | 4 | 2  | 1 | 1  | 5   | 4   | +1   |
| Belgrano        | 7    | 4 | 2  | 1 | 1  | 7   | 8   | -1   |
| Newell's        | 6    | 4 | 2  | 0 | 2  | 3   | 3   | 0    |
| Argentinos      | 6    | 4 | 2  | 0 | 2  | 4   | 6   | -2   |
| Rosario Central | 5    | 4 | 1  | 2 | 1  | 6   | 5   | +1   |
| Lanús           | 5    | 4 | 1  | 2 | 1  | 4   | 5   | -1   |
| Vélez           | 5    | 4 | 1  | 2 | 1  | 4   | 5   | -1   |
| Atl. Tucumán    | 5    | 4 | 1  | 2 | 1  | 3   | 4   | -1   |
| Platense        | 5    | 4 | 1  | 2 | 1  | 2   | 3   | -1   |
| Boca            | 4    | 4 | 1  | 1 | 2  | 4   | 4   | 0    |
| Sarmiento       | 4    | 4 | 1  | 1 | 2  | 3   | 4   | -1   |
| Banfield        | 4    | 4 | 1  | 1 | 2  | 3   | 5   | -2   |
| Barracas Centra | 4    | 4 | 1  | 1 | 2  | 2   | 5   | -3   |
| Independiente   | 3    | 4 | 0  | 3 | 1  | 2   | 4   | -2   |
| Dep. Riestra    | 3    | 4 | 1  | 0 | 3  | 1   | 5   | -4   |
| Godoy Cruz      | 2    | 3 | 0  | 2 | 1  | 1   | 2   | -1   |
| Def. y Justicia | 2    | 4 | 0  | 2 | 2  | 2   | 5   | -3   |
| San Lorenzo     | 1    | 3 | 0  | 1 | 2  | 1   | 3   | -2   |
| Tigre           | 1    | 4 | 0  | 1 | 3  | 2   | 9   | -7   |
| Central Córdoba | 0    | 4 | 0  | 0 | 4  | 5   | 13  | -8   |
|                 |      |   |    |   |    |     |     |      |

| 2 Nicolás Capraro             | 4            | 2 Fernando Tobio    | 6 |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---|--|--|--|
| 14 Gonzalo Goñi               | 5            | 3 Lucas Carrizo     | 6 |  |  |  |
| 6 Rodrigo Insua               | 5            | 25 Cesar Ibáñez     | 5 |  |  |  |
| 5 Rodrigo Herrera             | 6            | 22 Pablo Siles      | 6 |  |  |  |
| 8 Siro Rosane                 | 4            | 26 Agustín Toledo   | 5 |  |  |  |
| 21 Lucas Brochero             | 5            | 21 Walter Mazzantti | 6 |  |  |  |
| 11 Alan Cantero               | 7            | 8 Héctor Fértoli    | 6 |  |  |  |
| 43 Maxi Zalazar               | 6            | 16 Rodrigo Cabral   | 5 |  |  |  |
| 48 Federico Aguirre           | 5            | 7 I. Pussetto       | 8 |  |  |  |
| DT: Alejandro Orfila          | - 0          | DT: Frank Kudelka   |   |  |  |  |
| ÁRBITRO: Andrés<br>En detalle | s Me         | erlos 5             | _ |  |  |  |
|                               | naci<br>tiag |                     |   |  |  |  |

Juárez por Cantero y Fabio Pereyra por

Francisco Ramírez por Mazzantti. Amonestados: Aguirre, Coronel, Arce,

Pussetto v Fértoli.

Siles, y 45m Leandro Garate por Pussetto y

Barracas

Central

25 Sebastián Moyano 7

33 Facundo Mater

Huracán

32 Sebastián Meza

4 Lucas Souto

Se nota que Huracán está sólido. En un terreno ajeno como la cancha de Riestra, donde hizo de local Barracas y al que visitó por primera vez el 8 de abril pasado, cuando empató con el local por 0-0, el equipo de Kudelka mostró que no es casualidad el buen arrangue.

Además de mayor presencia en todos los sectores, le sumó acciones elaboradas para sorprender al rival, como los laterales rápidos al áres. Así tuvo dos chances que evitó Moyano.

Barracas mejoró en la parte final con los cambios y una mayor participación de Cantero, quien armó una jugada bárbara que no fue empate porque se lució Meza. Antes Cabral se había perdido el segundo, con otra buena intervención de Moyano.

Huracán cedió terreno e intentó resolverlo de contraataque. Así se expuso a perder dos puntos, porque sin ser mejor, el *Guapo* exigió todo el tiempo. Sin embargo, tras un gran pase de Pussetto, Fértoli marcó el segundo para sostener al *Globo* bien arriba.

# Banfield ganó en un show de penales

En un partido electrizante, con tres penales pateados y uno convertido, Banfield batió 2-0 a Newell's con goles de Giménez.

La primera parte fue aburrida porque se jugó mal y hubo pocas situaciones. Newell's no se fue al descanso en ventaja por una triple atajada de Sanguinetti, quien le tapó dos seguidas a Aguirre y luego se quedó con el penal que ejecutó Ramírez tras una mano de Quirós.

En el complemento, Banfield salió con otra actitud. Milton Giménez erró un penal a los 19 minutos (la tiró por arriba) y luego le anularon un gol a instancias del VAR. Pero el delantero tuvo revancha cuando a los 43, con mucho suspenso, pudo vencer a Hoyos de penal. Ambas sanciones fueron vía VAR.

Y en el último suspiro, Giménez dibujó un golazo para el 2-0. ■

| Banfield                |     | Newell's              |            |
|-------------------------|-----|-----------------------|------------|
| 2                       |     | 0                     |            |
| 12 F. Sanguinetti       | 7   | 1 Lucas Hoyos         | 5          |
| 22 Juan Álvarez         | 6   | 14 Armando Méndez     | 5          |
| 4 Alejandro Maciel      | 6   | 55 Tomás Jacob        | 5          |
| 47 Gabriel Aranda       | 6   | 37 Ian Glavinovich    | 4          |
| 6 Aarón Quirós          | 5   | 23 Angelo Martino     | 5          |
| 33 Emanuel Insúa        | 5   | 33 J. Cacciabue       | 5          |
| 10 Matías González      | 6   | 5 Fernández Cedrés    | 5          |
| 5 Cristian Núñez        | 6   | 44 Francisco Gonzále: | z <b>5</b> |
| 20 Ignacio Rodríguez    | 5   | 10 Éver Banega        | 6          |
| 9 Milton Giménez        | 8   | 8 Brian Aguirre       | 5          |
| 11 Bruno Sepúlveda      | 5   | 99 Juan Ramírez       | 4          |
| DT: Julio César Falcion | ni  | DT: Mauricio Larriera |            |
| CALIFICACIÓN D          | ELF | PARTIDO: BUENO        |            |

Cancha: Banfield. Goles: ST, 43m y 45m Milton Giménez. Cambios: ST, 19m Guillermo May (5) por González, 25m Brian Calderara (4) por Martino y Misael Jaime (4) por Aguirre, 34m Juan Iribarren por Álvarez, 44m Ignacio Schor por Cacciabue y 45m Yvo Calleros por González, Mauricio Roldán por Giménez y Lautaro Villegas por Rodríguez. Amonestados: Matías González, Insúa, Quirós, Aguirre y Glavinovich. Detalles: a los 18 minutos del primer tiempo, Sanguinetti le atajó un penal a Juan Ramírez; y a los 16 minutos del segundo tiempo falló un penal Milton

**ARBITRO:** Leandro Rey Hilfer

En detalle

# Unión festejó con polémica y expulsiones

Unión lo ganó con un penal mal cobrado por Luis Lobo Medina, que tuvo una mala tarea en un partido caliente con tres expulsados. Con este triunfo, los santafesinos están en el lote de los cuatro equipos que tienen 10 puntos y lidera Racing por diferencia de gol.

El árbitro fue protagonista. En el primer tiempo, cuando nada pasaba, cobró una mano de Franco Pardo. El brazo estaba en una posición natural y lo corrigió el VAR.

Sin embargo, no obró del mismo modo en el complemento, cuando Adrián Balboa se tropezó con sus propios pies y cayó. Esta vez Ariel Penel desde Ezeiza le dio la razón al juez. Y el uruguayo canjeó su infracción por el grito tatengue.

Independiente lo buscó sin claridad y terminaron expulsados Ramis, Bruno Pittón y Balboa. ■

| Independiente<br>Rivadavia | 2 | Unión<br>1            |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|
| 32 Gonzalo Marinelli       | 5 | 25 Thiago Cardozo     | 6 |
| 41 Matías Ruiz Díaz        | 4 | 16 Federico Vera      | 5 |
| 23 Francisco Petrasso      | 5 | 32 Nicolás Paz        | 6 |
| 6 Mauro Maidana            | 5 | 34 Franco Pardo       | 6 |
| 42 Tomás Palacios          | 4 | 3 Claudio Corvalán    | 6 |
| 16 Tobías Ostchega         | 5 | 14 Bruno Pittón       | 5 |
| 7 Victorio Ramis           | 4 | 28 Mauro Pittón       | 7 |
| 17 Lautaro Ríos            | 5 | 5 Joaquin Mosqueira   | 5 |
| 26 Franco Romero           | 4 | 20 Simón Rivero       | 6 |
| 10 Matías Reali            | 6 | 33 Nicolás Orsini     | 6 |
| 31 Mauricio Asenjo         | 5 | 77 Adrián Balboa      | 5 |
| DT: Martin Cicotello       |   | DT: Cristian González |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: REGULAR ÁRBITRO: Luis Lobo Medina 3

### En detalle

Cancha: Independiente Rivadavia.

Gol: ST, 18m Balboa, de penal.

Cambios: PT, 31m Antonio Napolitano (5)
por Ruiz Díaz; ST, Mateo Del Blanco (5) por
Mosqueira, 26m Joel Soñora por Maidana,
32m Fabrizio Sartori por Ríos, 33m Lucas
Gamba por Orsini, 38m Enzo Roldán por
Rivero y 45m Juan Ludueña por Del
Blanco.

Amonestados: Romero, Palacios, Asenjo, Mosqueira, Pardo, Paz, Orsini y Roldán. Expulsados: ST, 22m Ramis, 27m Bruno Pittón y 39m Balboa.

# Estudiantes se quedó afuera de las Copas

### TALCAHUANO, CHILE. ESPECIAL

Estudiantes se quedó afuera de las Copas continentales, porque Gremio de Porto Alegre derrotó 1-0 de visitante a Huachipato en un partido pendiente de la cuarta fecha del Grupo C de la Libertadores. El equipo brasileño se aseguró pasar a los octavos de final junto a The Strongest y Huachipato disputará el repechaje de los 16avos de la Sudamericana. ■

# POSICIONES

### Grupo C

| Equipo        | P  | ts | L ( | LE | . 1 | P. G | F. GC. | Dif. |
|---------------|----|----|-----|----|-----|------|--------|------|
| The Strongest | 10 | 6  | 3   | 1  | 2   | 8    | 6      | +2   |
| Gremio        | 9  | 5  | 3   | 0  | 2   | 6    | 4      | +2   |
| Huachipato    | 8  | 6  | 2   | 2  | 2   | 7    | 9      | -2   |
| Estudiantes)  | 4  | 5  | 1   | 1  | 3   | 6    | 8      | -2   |

# **Fútbol internacional**

# Mbappé: "La Eurocopa es más complicada que un Mundial"

Otra vez polémico, el flamante jugador del Real Madrid se prepara para jugar con su selección. Duro con el PSG, al que acusó de hablarle "con violencia".

PARIS. AGENCIAS

A menos de 24 horas de anunciarse el pase del año (sí, el de Kylian Mbappé al Real Madrid), la estrella saliente del PSG habló en conferencia de prensa, aunque en condición de capitán de su selección, en la previa al amistoso ante Luxemburgo en Metz. Con el vínculo en el Merengue sellado, Kiki se sintió liberado y habló de todo: cómo lo trataron en París, la Eurocopa y por qué Luis Enrique lo salvó.

Antes de comenzar la rueda de prensa con Francia, Kylian Mbappé le dejó un sentido mensaje al Madrid y a su presidente Florentino Pérez. "Todo el mundo conoce la noticia, es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso", comenzó hablando el delantero de 25 años.

"Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me sien-



Esa sonrisa. Kylian Mbappé está feliz con su pase a Real Madrid. EFE

### ¿PUEDE IR A LOS JUEGOS?

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, contó que Florentino Pérez le insinuó que la presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos no está totalmente descartada. to muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación, además de a Florentino Pérez, que me ha apoyado desde el primer momento", continuó con el mensaje.

Francia comenzará ante Austria

su viaje por la Eurocopa; además, comparte grupo con Polonia y Países Bajos.

Fiel a su estilo, el astro francés ratificó sus palabras previas a Qatar y ahora aseguró que la Eurocopa es más difícil que la cita mundialista. "En mi opinión, es una competición más complicada que un Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel", declaró Mbappé.

Si viajamos en el tiempo, el propio delantero francés había tenido una declaración similar, pero en su momento fue sobre las selecciones sudamericanas y su nivel, al no enfrentarse contra europeos. Tras aquellas palabras, Argentina golearía 3-0 a Italia en la Finalísima y en diciembre de 2022 se quedaría con el Mundial de Qatar tras vencer a la Francia y al propio Mbappé.

La Selección de Francia participó de nueve ediciones de la Eurocopa y logró ganar la competencia en dos ocasiones: 1984 y en el 2000. La primera vez que conquistó el torneo más importante de selecciones del viejo continente fue cuando fueron sede, venciendo a España en la final por 2-0. La última vez que gritaron campeones de esta competencia, fue ante Italia, por 2-1 con un gol de oro, en la edición que se disputó en Bélgica y Paises Bajos.

Pero Mbappé no sólo fue consultado por su nuevo club y los compromisos futuros con su selección, sino que también tuvo tiempo para recordar los últimos duros tiempos en el PSG.

"Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", detalló respecto al trato por parte de los dirigentes del club parisino, tras la decisión del francés de no renovar.

"Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste", finalizó Mbappé.

El nacido en París el 20 de diciembre de 1998, se unirá post Eurocopa al Real Madrid con el cual firmó para las próximas cinco temporadas, con un salario de 57,5 millones de euros por temporada y con la opción de extender el vínculo con el club *merengue* por más años, luego de junio 2029.■

# Los "tocados" o con poco rodaje que están bajo la lupa de Scaloni

### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

"La situación que estamos con algunos jugadores no es la ideal y nos tenemos que cubrir de alguna manera para después tomar la decisión final. Hay algunas dudas por lo físico y por eso trajimos jugadores de más que pueden servir". Las palabras de Lionel Scaloni, que sorpresivamente optó por brindar una rueda de prensa que no estaba programada en las primeras horas de la preparación de la Selección en Miami, dieron luz a la causa del número de convocados para esta gira pre-Copa América. Los 29 citados no fueron un capricho ni un número al azar. Hay futbolistas que llegan tocados o con poco rodaje por lesiones y esla lupa en esos casos. ¿Quiénes son?

Va con pie de plomo Scaloni. No quiere que se repitan sorpresas de las negativas como los días previos al Mundial de Qatar 2022. Si bien el final de aquel cuento fue feliz, el inicio del camino tras el amistoso en Abu Dabi tuvo turbulencias que provocaron bajas sensibles de último momento (Nicolás González y Joaquín Correa) y hasta malhumores internos porque en algún caso notaron falta de sinceridad al momento de blanquear el estado físico.

ción de la Selección en Miami, dieron luz a la causa del número de convocados para esta gira pre-Copa América. Los 29 citados no fueron un capricho ni un número al azar. Hay futbolistas que llegan tocados o con poco rodaje por lesiones y esto obliga al cuerpo técnico a poner

Ahora, en la antesala de la primera gran competencia luego de la obtención de la Copa del Mundo, el DT albiceleste y su grupo de trabajo toman todos los recaudos. Hubo un seguimiento riguroso de cada caso. Algunos nombres fueron descartados directamente y otros están bajo

observación hasta último momento porque, si bien están recuperados, vienen con los minutos contados en el año.

Uno es Marcos Acuña, que atravesó una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo en Sevilla entre febrero y marzo. Pero el Huevo viene con molestias físicas desde entonces. Esto explica la presencia de Valentín Barco en la prelista, como una alternativa en el lateral izquierdo además de Nicolás Tagliafico, número puesto.

Otro que llega "tocado" es Germán Pezzella. El defensor se repuso recientemente de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y en las últimas horas se sometió a nuevos chequeos médicos para controlar su evolución. Lucas Martínez Quarta y Leonardo Balerdi fueron llamados por esta razón.



Atento. Scaloni analiza para decidir la lista final de la Copa América.

Además, entre los defensores también aparece el caso de Lisandro Martínez, quien sobrepasó una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y cuando retornó en Manchester United padeció un desgarro. Esto lo hizo alejarse mucho más tiempo de las canchas y perder ritmo.

A esto se le suma la operación de filtro y así definir a los 26 de Enzo Fernández por una hernia invos para la Copa América.

guinal, aunque el volante parece estar óptimo.

Todos ellos serán monitoreados por Scaloni y compañía en las prácticas y en los amistosos frente a Ecuador (este domingo) y a Guatemala (el viernes 14) para luego decidir cómo hacer el recorte de los tres nombres que no pasarán el último filtro y así definir a los 26 definitivos para la Copa América. ■

# **Tenis**



Bienvenido a la cima. El italiano Jannik Sinner celebró ser el nuevo número uno con un triunfo en sets corridos ante el búlgaro Grigor Dimitrov. EFE

# Sinner, nuevo número uno del mundo por el retiro de Djokovic

Con 22 años, desde el lunes será el primer italiano en liderar el ranking ATP. Destrona al serbio, quien se bajó de Roland Garros por lesión en una rodilla.

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

Habrá nuevo campeón en París el domingo y nuevo número 1 del mundo el lunes, porque Novak Djokovic se bajó de Roland Garros por un desgarro en el menisco medial de su rodilla derecha que sufrió en el maratónico partido de octavos de final que le ganó a Francisco Cerúndolo. El serbio no podrá defender el título ni levantar su 25° Grand Slam. Y cederá el primer lugar de la clasificación mundial: Jannik Sinner lo desplazará de la cima y será el primer italiano en llegar a esa posición.

"Estoy muy triste por anunciar que tengo que retirarme de Roland Garros -escribió Djokovic en sus redes sociales-. Jugué con el corazón y lo di todo, pero debido a una rotura del menisco medial de mi rodilla derecha, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión dificil después de una cuidadosa consideración y consulta".

Nole quedó ante un panorama complicado de cara a Wimbledon, que arrancará el 1° de julio, y los



que arrancará el 1° de julio, y los Dolor. Djokovic debió retirarse por su lesión en la rodilla derecha. AP

Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el 26 de ese mes, dos de sus grandes objetivos.

Poco después de firmar su heroica victoria ante Cerúndolo por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3, tras levantar una desventaja de 2-4 en el cuarto parcial, Djokovic **había puesto en duda su continuidad**. Es que en el arranque del segundo set, había empezado a sentir un dolor en la rodilla que lo condicionó físicamente y lo hizo perder el foco, aunque pudo anotarse su 370ª victoria en un Grand Slam, récord histórico.

El serbio reconoció que el desgaste que arrastraba podría haber



Lo más importante es mejorar como jugador, pero ser número 1 era uno de los objetivos para este año".

Jannik Sinner

contribuido para que el menisco se desgarrara. Es que el serbio llegó al duelo con Cerúndolo después de vencer al italiano Lorenzo Musetti en casi cuatro horas y media, y menos de 48 horas después tuvo que jugar con el porteño por cuatro horas y 39 minutos más.

El serbio dejará la cima, en la que pasó 428 semanas, otro récord impresionante. Y Sinner se trepará por primera vez a esa posición y hará historia. Porque será el primer italiano en liderar la clasificación mundial, desde que se empezó a computar el ranking ATP en 1973, el 29° número 1 de la historia y el segundo nacido en la década del 2000, después de Carlos Alcaraz, otro indicio de que la era de la nueva generación ya comenzó.

"¿Qué puedo decir? **Ser número** uno es el sueño de todo jugador. Significa mucho para mí", afirmó Sinner con los ojos húmedos pero una enorme sonrisa y desató una gran ovación en el Philippe Chatrier, minutos después de derrotar por 6-2, 6-4 y 7-6 (7-3) al búlgaro Grigor Dimitrov.

El nacido hace 22 años en San Candido ya había saltado a la cancha cuando la organización anunció el retiro de Djokovic y se enteró de su ascenso tras sellar el triunfo y meterse por primera vez en las semifinales de este Grand Slam.

"No es la forma en la que quería convertirme en número 1. Ver a Novak retirarse del torneo es decepcionante y le deseo una rápida recuperación. Pero siento que en el último tiempo jugué un muy buen tenis y estoy feliz de llegar a esa posición. Es algo nuevo que se me viene encima. Es algo bueno. Estoy muy feliz afirmó en una entrevista con Tennis Channel.

Sinner irrumpió en la escena grande del tenis cuando fue campeón de las Next Gen ATP Finals en 2019, torneo que jugó gracias a una invitación, con apenas 18 años. Semanas antes había irrumpido en el top 100 (estaba 95°) y ya era señalado como una futura estrella, pero ese título aceleró su ascenso.

Al año siguiente ganó su primer título en Sofía. En noviembre de 2021 se metió por primera vez en el top 10 y tras un gran cierre de 2023 (conquistó en Toronto su primer Masters 1000 y jugó la final del *Torneo de Maestros*, que perdió con Djokovic), arrancó esta temporada en el cuarto escalón del ranking.

Ganó el Abierto de Australia, su primer Grand Slam, el ATP 500 de Rotterdam y el Masters 1000 de Miami, y fue finalista en el Masters 1000 de Indian Wells. Al llegar al tercer puesto del ranking se transformó en el italiano mejor ubicado de la historia, al mejorar el cuarto lugar de Adriano Pannata. A principios de abril escaló un lugar más y quedó como escolta de Djokovic. Y desde este lunes desplazará al serbio y será el nuevo número 1.

El tiempo comenzó a hacer de las suyas con Djokovic y Sinner tomará su lugar en la cima. Los jóvenes se adueñarán de los grandes escenarios.

# El recambio generacional ya empezó y va a ser imposible de frenar



#### **Javier Frana**

Ganador del bronce olímpico en Barcelona 1992 y de tres títulos en single y siete en dobles.

pieza a tener un claro recambio generacional: Jannik Sinner será desde el lunes el nuevo número uno del mundo. Merecido, claro. Novak Djokovic, lesionado lamentablemente en la batalla que le ganó a Francisco Cerúndolo, quedó en duda incluso para Wimbledon, porque no llegaría a tener una muy buena preparación. Por eso los jóvenes se irán adueñando cada vez más de los grandes escenarios.

Nadie está dejando a Djokovic fuera de contienda, porque ya lo hemos visto escaparse muchas veces y puede que ésta sea una más de ellas. Porque el serbio, ante los desafíos, ante las dificultades y ante esa premonición del 'No va a poder', logra lo increíble.

Ahora tiene un duro rival. Sinner, aquel jovencito que empezó jugando un tenis extraordinario y que logró el Abierto de Australia, llegaba a este torneo con enormes dudas por problemas en su cadera, pero viene jugando un tenis fantástico. Está en semifinales y podrá en su próxima presentación saberse y sentir que es el número uno del mundo.

Es una lástima el retiro de Djokovic de París, porque el lunes se había vuelto a vestir de Houdini. Es que este escapista hace de las suyas con sus grandes trucos y su magia para salir de lugares de los que parece imposible salir. Nole se vio una vez más contra las cuerdas, pero esta vez eran las cuerdas de la raqueta de Cerúndolo, que ejecutaba con una enorme solvencia, claridad, contundencia y precisión. Y esa combinación ponía al serbio en una situación de vulnerabilidad.

Fran empezaba a acercar a todo el mundo a los televisores. Vengan porque Djokovic está en aprietos, les dijo con su raqueta. Al serbio ya se lo veía preocupado, dando señales físicas poco alentadoras. El argentino lo superaba tenística y físicamente.

# El italiano llegó con merecimientos al número 1 porque juega un tenis fantástico.

Djokovic tenía razones para estar con cierta deuda o baja energía, porque el día de recuperación le quedó muy corto tras terminar de ganarle a Lorenzo Musetti a las tres de la madrugada. Para este veterano de mil batallas, no tener sus horas de recuperación podía llegar a ser un problema frente a la juventud y a la personalidad de su rival.

Lo cierto es que en el cuarto set, cuando parecía que todo se le caía encima, con las dificultades ya visibles en su rodilla derecha, se iba a dar una situación repetida. Uno diría: "Esta película ya la vi, ya sé como termina".

La mejor versión de Djokovic llega cuando la situación es dramática, cuando parece que el fin es el único destino. Cuando la derrota es la única alternativa, aparece ese no sé qué que lo hace renacer y jugar su mejor tenis. Esa adrenalina y esa furia del gladiador le fue anestesiando los dolores de su rodilla y le fue dando cada vez más energía. Su tanque se iba cargando. Y se cargó cuando estaba abajo dos sets a uno y 2-4 en el cuarto set.

Empezó a jugar un tenis que realmente era llamativo. Con un despliegue físico inigualable, con una velocidad y una regularidad que no había mostrado en todo el torneo. Empezó a encontrar esa recuperación y cuando logró lo imposible de ir a un quinto set, ya se sabía que había tomado una velocidad y un temple que iba a ser imposible para Fran de contener. Esta gran batalla que quedó una vez más en las manos del serbio, este gran escape, este gran truco que pudo hacer el lunes en París lo dejó maltrecho. Estaba herido. Los estudios médicos lo comprobaron ayer con su lesión en el menisco medial de su rodilla derecha, lo que lo obligó a tener que tomar la decisión de no poder continuar en el torneo.

Es una historia que hemos visto en otras grandes figuras del tenis internacional. Recuerdo a Roger Federer cuando empezó a tener sus problemas en la rodilla. Lo menciono al suizo y no a Rafael Nadal porque en Nadal han sido constantes las lesiones y las vueltas, los frenos, los intentos y las vueltas. Y ha tenido vueltas triunfales. Para Federer fueron señales que terminaron siendo claramente la razón del tener que decir adiós.

Con esto no me quiero adelantar, porque probablemente pueda que tenga una positiva y rápida solución. Lo cierto es que Novak Djokovic ya padece cada vez más este tipo de batallas, cada vez las tiene más seguido y empieza a tener también aquella sensación de vulnerabilidad. Antes no había dudas: era muy raro que no pudiera escaparse. Hoy este gran escapista está teniendo sus temores, está teniendo sus vulnerabilidades y eso empieza a marcar claramente que el tiempo está haciendo de las suyas una vez más. Hay un recambio generacional que ya empezó y que va a ser imposible de frenar.

# Será la primera final en 20 años sin Federer, Nadal ni Nole

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

Roland Garros vivirá el domingo una final para la historia, porque será la primera vez en 20 años que no definirán el Grand Slam francés el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer ni el serbio Novak Djokovic. La última oportunidad que pasó esto fue el 6 de junio de 2004, con la inolvidable final argentina que Gastón Gaudio le ganó en cinco sets a Guillermo Coria.

En las últimas 19 ediciones del torneo, entre 2005 y 2023, Nadal, Djokovic, Federer y el suizo Stan Wawrinka fueron los únicos ganadores del Abierto de Francia.

Rafa levantó 14 trofeos en París, un récord monumental, con triunfos en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

Nole conquistó las ediciones de pañol Carlos Alcaraz (3°), que ayer Zverev (4°) y el 2016, 2021 y 2023, mientras que Fe-eliminó al griego Stefanos Tsitsi- Miñaur (11°). ■



Adelante. Alcaraz celebra con todo su pasaje a la semifinal. REUTERS

derer celebró en 2009 y Wawrinka lo hizo en 2015 ante Djokovic.

El italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, se medirá el viernes en una semifinal contra el español Carlos Alcaraz (3°), que ayer eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (9°) por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-4.

En la otra, el noruego Casper Ruud (7°), finalista en 2022 y 2023, espera al vencedor del duelo que hoy jugarán el alemán Alexander Zverev (4°) y el australiano Alex de Miñaur (11°).■

# Swiatek y Gauff, a la semifinal

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y defensora del título en Roland Garros, se medirá en semifinales contra la estadounidense Coco Gauff, tercera del ranking WTA.

Swiatek se impuso por 6-0 y 6-2 a la checa Markéta Vondrousova, quinta del escalafón. Y Gauff (3°) había atrapado más temprano el primer pasaje a la semi al superar por 4-6, 6-2 y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur, octava preclasificada.

Hoy se disputarán los restantes duelos de cuartos de final.
La bielorrusa Aryna Sabalenka (2°) y la kazaja Elena Rybakina (4°) se enfrentarán a dos tenistas que viven su mejor Grand Slam: la rusa Mirra Andreeva, de 17 años, y la italiana Jasmine Paolini (12°).

# ZEBALLOS Y GONZÁLEZ

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, números uno en dobles, buscarán hoy desde las 6 la clasificación a la semifinal en Roland Garros, en el duelo de cuartos ante el checo Tomas Machak y el chino Zhizhen Zhang. En tanto, el tandilense Máximo González y la noruega Ulrike Eikkeri jugarán en el último turno por el pasaje a la final del dobles mixto.

### FERNÁNDEZ, BIEN

Gustavo Fernández debutó en la competencia en silla de ruedas del torneo francés con un triunfo ante el japonés Takashi Sanada por 6-1 y 6-3. El cordobés, tercer preclasificado, enfrentará hoy en cuartos de final al estadounidense Casey Ratzlaff. El argentino quiere ganar su tercer Roland Garros, donde fue campeón en 2016 y 2019. Además, conquistó dos Abiertos de Australia (2017 y 2019) y Wimbledon en 2019.

# Básquetbol y vóleibol

# Magnano le dice adiós al básquetbol y el deporte argentino ya lo extraña

El entrenador cordobés de 69 años, campeón olímpico y subcampeón mundial, confirmó ayer su retiro.



Conductor. Magnano lideró a los jugadores que se transformaron en la Generación Dorada. RICARDO GONZÁLEZ

"No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero creo que no. He colgado los botines". A los 69 años, Rubén Magnano, campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004 y subcampeón mundial en Indianápolis 2002, confirmó su retiro como entrenador de básquetbol. Es el cerebro detrás de una de las gestas más grandes

del deporte argentino.

"Ni me tomé el tiempo para pensar qué cosa es seductora para mí. Estoy viviendo una parte de mi vida en la que no pretendo tener distracciones que me saquen el tiempo para mí y mi familia. Hoy eso no es negociable. Si dirijo, voy a tener que invertir y sacar ese tiempo. Por eso esta decisión", argumentó en diálogo con Súper Deportivo.

"El básquet siempre va a estar presente. La felicidad no pasa solo por un logro ni por una medalla obtenida o reconocimiento. Ser feliz es sentirse bien con uno mismo porque en esencia es lo que nos sirve: estar tranquilos", señaló.

"¡Qué me recuerden como lo hacen hoy! Estoy viviendo de manera sencilla, normal. De manera muy humana. Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande. Ese reconocimiento me fortalece. Que me recuerden como una persona que ha tomado como bastión algo que en esta sociedad no se está tomando con la seriedad que tendría que ser. Que me recuerden trabajando", agregó.

Magnano nació el 9 de octubre de 1954 en Villa María, Córdoba, y recibió el Premio Konex de Platino al mejor entrenador de básquetbol de la década, en 2010, y en 2021 ingresó al Salón de la Fama de la FIBA.

Con Atenas de Córdoba fue tetracampeón de la Liga Nacional en 1992, 1998, 1999 y 2009, campeón sudamericano de clubes en 1993 y 1994, campeón panamericano de clubes en 1996 y ganador de la Liga Sudamericana en 1997 y 1998. También dirigió en Boca, Italia (Varese), España (Cajasol) y las selecciones de Brasil y Uruguay.

En la Selección argentina fue técnico en juveniles y puso la semilla de lo que fueron los años dorados del equipo, conquistando la medalla en Atenas, además de ser finalista del Mundial 2002, ganar el Premundial de 2001 y los Sudamericanos de 2001 y de 2004.

En Atenas 2004, más allá de la medalla dorada, será inolvidable la vuelta olímpica que dio a los saltos por el parqué cuando Emanuel Ginóbili ganó el partido del debut contra Serbia y Montenegro con un doble de "palomita" memorable.

En aquel torneo empezó el equipo de menor a mayor. En cuartos
de final llegó el local Grecia y la victoria se logró con mucho esfuerzo
en la segunda mitad. En semifinales venció a Estados Unidos, en otro
golpe inolvidable al *Dream Team*,
tal como había hecho en el Mundial de 2002. Y la final ante Italia fue
con baile.

# La libreta de polideportivo

Automovilismo

### Pérez renovó dos años más con Red Bull

El piloto mexicano Sergio Pérez renovó por dos temporadas su vínculo con la escudería Red Bull, vigente campeona de la Fórmula 1. "Estoy muy contento por ligar mi futuro con este gran equipo. Es un desafío. Estoy satisfecho por continuar nuestro viaje juntos y contribuir a la historia dos años más", dijo "Checo".



Mexicano. Sergio Pérez.

Olimpismo

### Pareto, candidata a la Comisión de Atletas

La campeona olímpica Paula Pareto fue elegida como una de las candidatas para integrar la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Son 32 los atletas (18 mujeres y 14 hombres) que se presentarán a las elecciones para ocupar cuatro plazas vacantes. Votarán los deportistas que compitan en París 2024.

# La Selección de vóleibol no pudo ante la contundencia de Estados Unidos

OTTAWA, CANADÁ. ESPECIAL

Argentina comenzó con una dura derrota en sets corridos ante Estados Unidos, en su debut en otra de las etapas de la Liga de Naciones de vóleibol, al término de la cual se conocerán los últimos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Ottawa, capital canadiense, la Selección Nacional perdió 3-0, con parciales de 25-23, 25-21 y 26-24. Bruno Lima fue el máximo anotador, con 15 puntos.

Con una buena tanda de saques de Lima, el conjunto de Marcelo Méndez se adelantó 9-5 en el primer set, pero Estados Unidos igualó en 11 con dos bloqueos después de una mala recepción argentina.



de una mala recepción argentina. No pudo ser. Estados Unidos fue demasiado para Argentina. @FEVA

Aún así, la Selección llegó a la recta final arriba 20-17. Pero el equipo nacional pagó caro errores en la etapa decisiva del set y lo perdió 25-23.

En el segundo, Estados Unidos se puso 7-4 y pronto aumentó la diferencia a siete en el 15-8. Ezequiel Palacios se quedó como titular y ayudó en ataque. Argentina se acercó a 16-12, pero el equipo estadounidense llegó a la recta final con un 20-15, para quedarse con el parcial por 25-21.

En el tercer parcial, Argentina pudo dar vuelta un 4-7 para quedar 8-7, pero el conjunto norteamericano volvió a sacar diferencia de tres con Argentina en dificultades para sumar de contraataque. Luego se pusieron palo a palo hasta el cierre y Estados Unidos lo cerró 26-24.

El próximo de la Selección argentina será mañana a las 21 ante el local Canadá. El sábado a las 21 se medirá con Serbia y el domingo a las 15.30, contra Francia. ■

# LaTV

# 6.00 ESPN 2

### TENIS

# ROLAND GARROS

Dos cruces de cuartos de final del torneo femenino. En vivo.

### 15.30 ESPN 2

### TENIS

### **ROLAND GARROS**

Alexander Zverev-Alex de Miñaur, por los cuartos de final. En vivo.

### 16.00 ESPN

# FÚTBOL

### AMISTOSO INTERNACIONAL

Francia-Luxemburgo. En vivo.

### **20.50** ESPN 2

#### VÓLEIBOL LIGA DE NACIONES

Francia-Italia y Brasil-Irán. Desde Ottawa y Fukuoka. En vivo.



# 06.0CTUBRE.2024

# ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

www.ironman.com

GUAY GUAY CHU







### Cultura



Primera novela. A los 37 años, ya había construido un destacado camino en la poesía.

## Susana Reinoso

seccioncultura@clarin.com

La poeta bieolorruso-argentina Natalia Litvinova, de 37 años, editora además de la casa La Bella Varsovia, ganó el II Premio Lumen de Novela para mujeres, con su ópera prima Luciérnaga, en la que narra una historia de desarraigo y memoria, inspirada en su propia vida familiar, recuperando el relato oral de las mujeres de su familia en un mundo inhóspito, donde la historia parece estar a punto de acabarse.

El galardón está dotado con 30.000 euros y la publicación de la novela ganadora en todo el territorio de habla hispana.

Litvinova nació en 1986, pocos meses después del horror nuclear desatado por la explosión de la central nuclear de Chernobyl. Emigró a los 10 años a Buenos Aires. En Luciérnaga aborda la identidad, los lazos familiares y la experiencia privada en un memoir lleno de poesía y sinceridad, que es también un ajuste de cuentas con un pasado marcado por la migración y la necesidad de sobrevivir a un mundo en disolución.

Cuando aún no hemos leído la «Basta ya, me voy a desco obra ganadora, la historia de su au- me van a salir las tripas».

tora es tan fascinante que merece ser contada: su migración a la Argentina fue por decisión de su madre, ya que su padre era reticente a dejar su país de origen. El día que llegó a Buenos Aires, Natalia Litvinova cumplió 10 años. Su refugio fueron la pintura y la lectura. Hasta aprender el idioma, se aislaba, y su lugar preferido en la escuela fue la biblioteca, donde ayudada con un viejo diccionario aprendía a leer en la nueva lengua.

Comenzó a escribir poesía motivada por Federico García Lorca y la tradición oral. Su primer libro de poemas nació en el taller del poeta argentino Javier Galarza.

# De guerras y exilios

Las fuentes de Litvinova son las guerras y los exilios, pues son parte de su propia experiencia y con ambos se identifica. Su primer libro, *Esteparia*, apareció en 2010. Luego le siguieron *Grieta* y Todo ajeno, entre otros. Sus influencias son los escritores que moldearon su sensibilidad, los dolores inevitables de la infancia y la melancolía.

En 2016 creó, junto con Tom Maver, la Editorial Llantén, especializada en la traducción de poesía rusa clásica y contemporánea, sobre todo emergente. Su sello ha traducido y editado varias antologías de poetas rusos como Innokenti Ánnenski, Serguéi Esénin, Vladislav Jodasevich y Marina Tsvietáieva, entre otros.

Ha impartido talleres de escritura y cursos en la Fundación Centro
Psicoanalítico Argentino, dirige la
colección de traducciones de Melón Editora y coordina la sección
dedicada a las letras argentinas de
la Revista Ombligo. Litvinova representó a Argentina en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada, en Nicaragua.

El sello Lumen, fundado en Barcelona en 1960 por Esther Tusquets, fue pionero en dar protagonismo a la literatura escrita por mujeres. Fruto de ese objetivo fue la convocatoria del Premio Femenino Lumen durante los años 1994-1999, concebido como un galardón que descubría talento literario entre las mujeres. Heredero de esa iniciativa, el Premio Lumen de Novela retomó aquel compromiso.

Esta segunda edición se falló ayer en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid)y recibió 549 manuscritos procedentes de Argentina (117), Colombia (22), Chile (18), España (326), Estados Unidos (17), México (42), Perú (2) y Uruguay (5).

El jurado, que tomó la decisión en forma unánime, estuvo integrado por la directora de cine **Ángeles** González-Sinde, la escritora y editora **Luna Miguel**, la escritora argentino-española Clara Obligado, la directora de la Librería Rafael Alberti, **Lola Larumbe**, y María Fasce, directora literaria de Lumen, Alfaguara y Reservoir Books. ■

### PRESTIGIOSO GALARDÓN

### Piedad Bonnett, Premio Reina Sofía de Poesía

La escritora colombiana Piedad Bonnett obtuvo el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los galardones más prestigiosos destinados al género, por el conjunto de su obra. Emocionada, la poeta dijo el lunes al conocerse el anuncio en España que siempre se tiene la ilusión de ganar "pero es remoto y difícil; estoy muy feliz y muy agradecida con el jurado porque hay muchos nombres posibles en lengua española, tenemos poetas extraordinarios", en diálogo con la agencia EFE. Según el jurado que la eligió, "su poesía es accesible y ha sido capaz de convertir el dolor en arte. Es una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana, con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y a responder con humanidad a la tragedia de la vida". El comité también destacó que "su poesía muestra una trayectoria sólida y orgánica, con gran coherencia en su obra poética".

# ASÍ COMIENZA LA NOVELA

No quería nacer en otoño en un país radiactivo. Pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí, y con mis pies toqué la tragedia, mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre.

El tajo de mamá no cerró bien.

Era demasiado largo y su organismo no tenía las vitaminas suficientes para curarse. Y aunque ya pasó mucho tiempo, cuando le cuento algo gracioso, al reír, ella se agarra de la panza como si fuera una granada a punto de estallar, y me pide: «Basta ya, me voy a descoser y se me van a salir las tripas».

Los primeros años de mi vida coincidieron con la recesión económica y el fin de la Unión Soviética. En los almacenes desaparecieron el jabón, los corpiños, el papel higiénico, el aceite, los pañales, la leche. Las góndolas de licores y conservas se llenaron de repollos y los mercados se transformaron en un huerto arrasado. La vida se convirtió en una extensa fila de espera; a cada familia se le entregaban cupones para los productos que podían adquirir cada mes, los más valiosos eran los de los cigarrillos y el alcohol. El

vodka era un bien preciado y en nuestra familia nadie tomaba. Mamá canjeaba los cupones de vodka con los vecinos por los de aceite o manteca, y así pasó del anonimato a ser popular en el barrio: la llamaban «mujer con hijos que no bebe», «la que destila cupones» y «la patrona de los borrachos».

Mientras en la tele mostraban a un hombre rompiendo a martillazos el Muro de Berlín, mi madre y sus amigas sacaban de los baúles las cortinas de seda, sábanas y manteles de encaje que les habían dado sus madres...

# "Intenté escribir en ruso, pero mi lengua es el castellano"

# La palabra de la autora distinguida.

Natalia Litvinova aparece serena en la rueda de prensa virtual. Su origen eslavo es irrefutable. Rubia, ojos claros, salta a la vista que no es latina. Sin embargo habla un español impecable, pese a que dirá en unos minutos que "es imperfecto".

En Luciérnaga, el libro que ganó ayer el II Premio Lumen de Novela, anunciado en reunión de prensa virtual ante 44 periodistas de toda América latina (España tuvo su oportunidad más temprano), Litvinova se estrena como narradora.

Poeta elogiada por pares muy reconocidos, su debut es un hermoso artefacto de la llamada literatura del yo. Allí nos asomaremos a una de las catástrofes más espantosas del siglo XX: la explosión nuclear en Chernobyl y todo lo que vino después. Cuando cayeron la Unión Soviética y el llamado "telón de acero" que liberaron a Europa del Este del deshilachado comunismo. De pronto su país cambió, su familia cambió y nada quedó en pie.

El premio concedido fue por decisión unánime. "Una voz deslumbrante y conmovedora con la dificil cualidad de la sencillez. En la tradición de la mejor literatura rusa pasa del realismo a lo mítico con naturalidad. Sabe recurrir al humor y a la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído. La guerra y la emigración, la vida en Bielorrusia, un país que se rompe como telón de fondo sobre el que se narran los recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernobyl y la resistencia de las mujeres", enfatizó el jurado.

Clarín Cultura abrió la rueda de prensa preguntándole a la escritora en qué lengua había escrito Luciérnaga y cómo resuena cada idioma -el español de adopción y el ruso materno- en su interior. "Es una muy linda pregunta, porque en realidad cuando leí por primera vez la poesía de (Federico García) Lorca y tenía 14 años decidí que quería escribir", contó. "Desde los 14 años empecé a escribir en español y también fue importante seguir haciéndolo en español porque es el idioma en el que vivo, en el que amo, viví gran parte de mi vida en Argentina, país que amo y el español es un idioma sumamente rico".

Entusiasmada, agregó que "es una lengua con elementos muy sencillos pero a su vez muy engañosos y a mí me encanta la sencillez en la escritura, en la vida y en todos los sentidos. Intenté escribir en ruso pero no me gusta como lo hago. Siento que no soy yo. Siento un extraño desdoblamiento que me estremece. De modo que el castellano es mi lengua y así seguirá. Me pregunto qué pasaría conmigo y mi escritura si me mudara a otro país o volviera a Bielorrusia, algo que no va a ocurrir, y siento que no podría sobrevivir en otro idioma".

Explicó, luego: "Me gusta la idea de un continuo entre mis poemas y esta novela". Y sumó: "La poesía es el polvo, el margen, lo que está fuera del éxito. Ese margen me permite mirar lo macro y no dejar de retratar ese estallido que fue Chernobyl, la caída de la Unión Soviética que no viví, sin embargo arrastro todos esos eventos del siglo XX porque lo vivieron mi familia, mis parientes. Entonces, la poesía me ayudó a pensar en el equilibrio y seguirá estando".

# La obra pasa del realismo a lo mítico, sin evitar el humor.

Más adelante, se refirió a las mujeres de la novela. Dijo que "hay mujeres inventadas y todas tienen en mi cabeza la cara de mi abuela, hay mucha vejez en mi obra, me gusta cada vez más pensar en el envejecimiento de las mujeres".

También aparecen "esas mujeres que están recogiendo turba, un combustible natural que se usó en la URSS durante años y las mujeres se ocuparon de este trabajo que era un castigo". Explicó: "Ahí me enteré de que mi abuela había sido secuestrada por los nazis. Cuando volvió a Bielorrusia fue castigada por su propia patria porque la tomaron como una espía". Fue enviada a esos pantanos. "Y me pareció un gran acto poético, anarquista y revolucionario lo que estas mujeres supieron crear en esos lugares que fue comunicarse entre ellas y sostenerse en los recuerdos, porque pasaban más de 12 horas trabajando", contó la autora.

Litvinova subrayó que su novela, dado lo que narra, es política. También hay "capítulos sobre la escolaridad soviética, en la que te preparan para seas un tipo de cuerpo saludable para la nación, para que te vistas y te muevas de una manera particular. Todo esto está tocado desde lo cotidiano". ■

Susana Reinoso

# Televisión

Tras dejar "Gran Hermano", habló de su estadía en la casa y del reencuentro -telefónico- con sus padres.

# Florencia: "Furia juega con la mente de los demás"



Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

iene 22 años, un desenfado simpático y gratitud. "Ésta es la primera nota de mi vida, no me la voy a olvidar", asegura Florencia Regidor, la flamante eliminada de Gran Hermano (Telefe), que perdió contra Furia, el personaje que buscó desestabilizarla en sus últimos días de encierro. "Te desquicia, pero es muy buena jugadora, hay que reconocérselo", se sincera el martes al mediodía en charla con Clarín, una horas antes de volver por un ratito a la casa para nominar a sus ex compañeros.

Desde el domingo a la noche está alojada en un hotel, salió el lunes para ir al debate de GH (le dieron muy poco espacio para poder contar sus sensaciones) y lentamente va retomando contactos: "Hablé con los productores, con

"Hablé con los productores, con el psicólogo y esta mañana me dejaron usar un ratito el celu para hablar con mis viejos. Fue genial volver a escucharlos. Los extrañaba un montón".

-En la casa contaste que tu papá se había enojado con tu ingreso al reality...

-Sí, mi mamá lo tomó súper desde el principio, pero él no. Estaba enojado. Es más, ni me saludó ni me deseó suerte cuando entré, pero recién hablé con él y fue hermoso. Es muy protector y no es muy fan de tanta exposición mía. Y es medio inevitable que ellos también se hagan conocidos por ser los papá de una participante.
-¿Te recriminó algo?

-No, al contrario. Me dijo que me veía por la tele. No se arrepiente de su postura inicial, pero ahora me dice que está feliz por mí. Creo que tenía mucho miedo, pero confía en mí. Yo siempre fui muy independiente y digamos que me ha ido bastante bien.

Nacida y criada en Lomas de Zamora, Florencia vivió dos años en Lima trabajando de modelo, y en la Argentina se la rebuscó en distintas cosas. Todavía no pisó otro estudio de TV que no sea el de *GH*, pero está abierta a aprove-



Su admiración por Pampita. "Me inspira desde chica", contó.

char sus tiempos de fama: "Me encanta hablar, preguntar, modelar, bailar, estaría bueno conducir...

No me hagas cantar porque ahí hago agua", reconoce la chica que hace tres meses llegó a la casa de Martínez (donde están los estudios de Telefe) integrando el grupo de "Los nuevos" (entraron con el juego ya empezado), junto a Mauro, Darío, Paloma y Damián.

-¿Admirás a alguien de los medios?

-A Pampita. Admiro mucho su perseverancia, su porte, su lucha, su entrega, me parece una mina muy bien plantada. Pampita me inspira desde chica.

-Después de tres meses de encierro, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del "afuera", como dicen ustedes?

-Desde que salís es todo muy loco, pero hubo algo muy simple que para mí fue la gloria: en un momento le pregunté a la productora que me acompañaba qué hora era y me contestó con mucha naturalidad. Eso no me pasaba hacía mil.

-¿Y qué hora era?

-Las tres de la mañana. Adentro no tenés idea de nada. El único registro del afuera es algún que otro grito que llega de la calle, pero tampoco sabés cuánto tiene de cierto.

-La cena del sábado, entre los seis nominados, estuvo picante y Furia intentó tenerte de punto. ¿Cómo la viviste?

-Con altura. Llega un momento en el que no te lastima tanto lo que te dice, aunque es abrumadora. No quería contestarle todo. Yo sé que no pedí por "Bautista al 9009" (para que la gente lo vote) como dice ella, ni tampoco hice muchas de las cosas de las que me acusa. No le di tanto bola.

### -Asoma como una de las candidatas. ¿Cómo la definís?

-Tiene una estrategia que le funciona: **juega con la mente de los demás.** Sabe desequilibrar a quien se le cante

#### -¿Qué afectos te llevás de la convivencia?

-Me siento amiga de Virginia, de Zoe y de Bauti. Y veremos cómo sigue la cosa con Nico, sé que me extraña. Y yo a él (comenzaron una relación amorosa).

Con el correr de las horas, Florencia va viendo el impacto de su paso por la casa, que "claramente te cambia la vida". Como botón de muestra, dice con asombro que "recién pude mirar un poquito mi Instagram. Cuando entré a GH tenía 20 mil seguidores y ahora ando por los 125 mil. Mis amigas, que me manejaron las redes, son una genias".

De los que este año han traspasado el umbral hacia la vida real después del encierro obligado, Florencia es de las más chicas, pero en las notas del después tiene una madurez que le puede marcar diferencia.

48 Spot CLARIN - MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024

# Danza

Antes de su presentación de esta noche en Buenos Aires, la gran bailaora sevillana habla de sus comienzos, su recorrido y su método como docente.

# Carmen Ledesma, la leyenda viva más grande del flamenco, explica su pasión



# **Laura Falcoff**

lfalcoff@clarin.com

No recuerdo ningún momento de mi vida en el que no haya bailado", dice Carmen Ledesma (Sevilla, 1956), gran bailaora y admirada maestra con una carrera que lleva más de cinco décadas.

Llega por cuarta vez a la Argentina para dictar cursos y también para actuar, en una gira que incluye Uruguay y Chile. En el repaso de su historia aparecen los recuerdos más tempranos: la escuela primaria y ella muy pequeñita bailando y cantando en el patio.

A los seis años, su mamá la llevó a una academia de baile y allí permaneció hasta los once; aprendía danzas del estilo clásico español y flamenco. Cuando dejó la academia nunca más estudió baile. Todo lo demás se lo dio la experiencia y la cercanía con grandes artistas. A los doce



Andaluza. Nació en Sevilla hace 68 años y aprendió con los mejores.

años se puso a trabajar.

Dice hoy: "A la mañana iba a la escuela y hacia la noche al Hotel Cristina, donde se hacían espectáculos, aunque más de baile clásicoespañol que de flamenco. A los 15 salí de gira durante meses por México. Fue duro porque era muy joven, pero lo disfruté muchísimo". -¿Qué más puede contar de esa

## experiencia?

-Yo salía de una familia normal, de nivel medio, y mi padre había tenido que firmar autorizaciones porque yo era menor de edad. Era la primera vez que viajaba en avión, que paraba en semejantes hoteles, que actuaba en tremendos teatros. No me volví loca de milagro; o era que tenía los pies bien en la tierra.

Después de la gira por México, Carmen no volvió a salir al extranjero hasta mucho tiempo después, porque quería hacer un recorrido artístico en su propia tierra.

"Cuando comienzo a hacer giras más largas con Curro Vélez, entro al mundo de los teatros, que me fascinó. El tablado me había quedado un poco pequeño. Trabajaba en Los Gallos: hablé con los dueños, les dije que no regresaría, que me iba en una gira por Japón y que haría otro tipo de actuaciones".

#### -Y continuó viajando mucho.

-Muchísimo, y he aprendido muchísimo aunque de una manera autodidacta. Pero cuando me preparé para el gran premio del Concurso de Córdoba (Andalucía) sí hablé con Manolo Marín para estudiar. Y conseguimos el premio "Juana la Macarrona".

### -Decía que el pasaje del tablado al teatro fue un gran cambio.

-Me abrió, sin pretenderlo, una trayectoria muy elaborada: trabajé con Antonio Gades, con Mario Maya. Y como yo hacía mis propios bailes dentro de sus espectáculos, tenía una gran libertad. Tuve la suerte de que siempre me llama-

ran y, no sé, encajaba bien. Después de que nació mi hijo hice una gira por Japón con Gades, pero al regresar a España decidí no viajar más durante un tiempo.

#### -¿Podría recordar algo de la persona de Antonio Gades?

-Tú puedes ser bailaora, pero artista ya es algo muy grande y eso lo aprendí con Gades; él mismo era un artista en todos los sentidos y marcó mi vida para el teatro, para saber estar en el escenario. Imponía una enorme disciplina como coreógrafo y director.

Ledesma dicta cursos por el mundo. ¿En qué consiste su método? "Explico a los alumnos que aprender las coreografías no es todo, como tampoco lo es la técnica. Hay que aportar las propias vivencias, el carisma, el corazón, el alma. En el flamenco se necesita algo distinto de otras formas de danza, en las que no aportas tanto con tus gestos, sino con la plasticidad de tu cuerpo".

Yagrega: "El flamenco necesita una técnica también, pero si no tiene todo ese caudal que te dije, queda frío, porque es una cultura, una manera de vivir. Se abrió al mundo gracias a la técnica; si no, hubiera quedado reducido a un círculo muy pequeño".■

### COORDENADAS

Acompañada por artistas locales, Ledesma actuará hoy a las 21 en la sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037). Se pueden adquirir entradas comunicándose al número 11-3050-4644.

# Cine

# Robert Downey Jr. está cerca de volver a convertirse en Iron Man

A un lustro del estreno de Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. dijo que siempre estará listo para volver a darle vida a Iron Man.

No sería cierto decir que el universo de Marvel alcanzó las alturas con Avengers: Endgame. De hecho, las sagas 4 y 5 resultaron más bien un fracaso. ¿Entonces? Entonces no es (tan) sorprendente que los fanáticos estén clamando por saber si Marvel Studios intentará traer de vuelta a algunos de los Vengadores originales para ayudar a enderezar el barco de la franquicia. Bueno, al parecer uno de ellos está abierto a que esto suceda.

Hablando con Variety, Robert Downey Jr. se refirió a la posibilidad de regresar como Tony Stark en una futura película de Marvel. 2019 con Avengers: Endgame.

Quizás esto sea un poco sorprendente y desconcertante, teniendo en cuenta que el pobre Iron Man tuvo un final tan impactante en la pantalla grande. "Sin embargo, está increíblemente en mi ADN. Es posible que esté hablando del personaje más parecido a mí que he podido interpretar en toda mi carrera, aunque es mucho más genial que yo", bromeó Downey Jr. "Sí, me volví sorprendentemente abierto a la idea de volver", afirmó.

Robert Downey Jr. comenzó a interpretar al playboy, millonario y filántropo -un tanto parecido a Elon Musk-Tony Stark en el año 2008, y así continuó durante once años cosechando adeptos hasta la muerte del personaje en el año

Tras los sucesivos fracasos de taquilla, además de las duras críticas de parte de los medios, hay rumores ciertos del regreso de Iron Man. Al menos eso es lo que dejan ver las redes sociales. Dicho de otro modo, y según deja entrever Downey Jr., faltarían días, horas nomás, para que se confirme la posibilidad de volver a cubrirse de hierro.

Agregó: "Siempre estoy dispuesto a hacerlo. Creo que sería genial. Creo que sería fantástico. Me encantaría volver a estar con todos".

Fue durante una charla junto a Jodie Foster cuando Downey Jr. realizó la esperada confesión que ilusiona al fandom del Universo Cinematográfico de Marvel, que a partir de ahí no hace más que debatir en redes sobre cuál podría ser tario del personaje (2008).

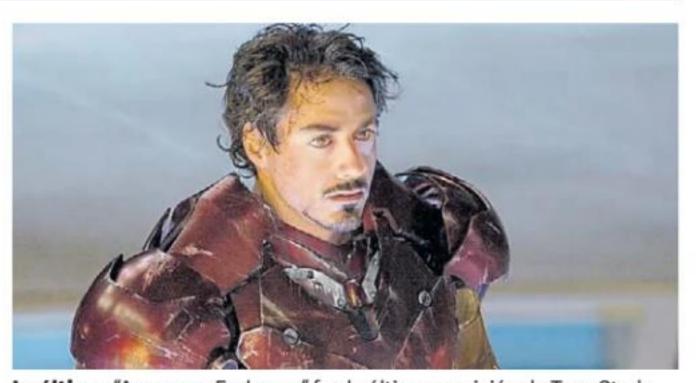

La última. "Avengers: Endgame" fue la última aparición de Tony Stark.

la trama de un posible regreso de Iron Man, sobre todo tras su trágico final en Avengers: Endgame.

Lo cierto es que todo esto es algo que desde el estudio evalúa hace ya "bastante tiempo". La popularidad del superhéroe podría mostrarlo en una faceta inicial (¿precuela?), es decir, antes de los acontecimientos de la primera película en soli-

Robert aprovechó también para reflexionar sobre los papeles que le tocaron recientemente y que le otorgaron un cierto status superador en el linaje de Hollywood, como ganar el Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo en Oppenheimer. Al comentar esto, el actor repitió que se encuentra en "excelente forma" para volver al riguroso universo de Marvel.

# 49

# Música

# Mágico concierto de cámara en la segunda función del Mozarteum

Sergei Nakariakov, Boris Brovtsyn y Maria Meerovitch hechizaron al Teatro Colón con sus delicadas interpretaciones de obras de Brahms y Schumann.

### Crítica



Excelente

#### Temporada 72º Mozarteum Segunda función

Intérpretes: Sergei Nakariakov (fliscorno), Boris Brovtsyn (violín), Maria Meerovitch (piano). Lugary fecha: Teatro Colón, lunes 3 de junio.

#### Laura Novoa

Especial para Clarín

La música de cámara, con su profundidad y capacidad de conexión íntima, merece un lugar destacado en cualquier programación musical que aspire a ser completa y enriquecedora. Si se piensa en el desarrollo de la vida musical, programarla es una necesidad. Así lo entiende el Mozarteum y es loable que continúe, como desde sus inicios, dando a conocer y sosteniendo contra viento y marea una música de cámara de altísima calidad.

El segundo concierto de la 72da. temporada estuvo protagonizado por tres grandes intérpretes de la escena internacional: el trompetista Sergei Nakariakov, el violinista Boris Brovtsyn y la pianista Maria Meerovitch, con un programa dedicado a Johannes Brahms y Robert Schumann. La música de cámara de ambos no solo son monumentos de creatividad y habilidad



Trío. Violín, piano y fliscorno para una noche memorable del ciclo.

expresión emocional y diálogo artístico. Y el trío hizo honor a ese diálogo y a una poética sonora, central en la estética romántica.

En un tratado sobre la orquestación, Berlioz describe los instrumentos desde el punto de vista expresivo. Destaca el corno como un instrumento noble y melodioso, melancólico, y elogia su timbre y sonoridad. Schumann estaba fascinado con el corno y bajo su inspiración escribió el Adagio y allegro Op.70, que se escuchó como segunda obra en una gran versión.

También conocido como flügelhorn, el fliscono comparte las características que señaló Berlioz y fue el instrumento con el que tocó Nakariakov en vez de la trompeta.

técnica, sino también vehículos de Con un timbre cálido, suave y redondeado, produce un sonido más oscuro y menos penetrante que la trompeta. De calidad aterciopelada, es adecuado para melodías líricas y pasajes expresivos, como en las Tres romanzas Op. 94 de Schumann que abrieron el programa.

> Cuando un instrumento así lo toca un virtuoso como Nakariakov. se crea un fenómeno de expansión expresiva formidable. El músico tiene un control absoluto del instrumento; su sonido, como salido de otro mundo, parecía flotar en la sala con un efecto embriagador.

> El hincapié que hacen las Tres romanzas y el Adagio y allegro Op 70 en el encanto de la línea lírica, Nakariakov la llevó al límite de la expresividad. Meerovitch es una

pianista formidable. Despliega los temas con encanto narrativo, en sintonía siempre con su compañero en el arte de la poética sonora, que pudo apreciarse bien cuando se la escuchó sola con el Arabeske de Schumann. Con su paleta de sonoridades y dinámicas, hizo todo un arte de la reinterpretación.

La primera parte del programa cerró con la segunda Sonata para violín de Brahms y la participación de Boris Brovtsyn, otro poeta del sonido. En el Allegro amabile fue notable su elocuente uso del portamento. El tono noble de Adagio fue conmovedor. Él y Meerovitch estuvieron totalmente sincronizados; cada frase se escuchó intensa y memorablemente expresiva.

Después del intervalo, los tres se unieron en el Trío Op. 40 de Brahms. Con tempos fluidos, crearon a lo largo de toda la obra una sensación de espontaneidad y elasticidad, con una creciente efervescencia hasta el movimiento final, que hechizó la sala con su impulso rítmico enérgico. El conjunto fue excepcional; los colores logrados de cada uno en su instrumento, el maravilloso diálogo entre el fliscorno y el violín, todos perfectamente receptivos a cada cambio dinámico y de color del otro.

Es una picardía que el teatro no habilite la cámara acústica: se habrían apreciado a fondo las ínfimas sutilezas sonoras que intérpretes de este calibre pueden ofrecer.

# Horóscopo

#### ARIES

Corrige errores para modificar el estilo de sus relaciones laborales. Cambia los métodos en las tareas cotidianas y se supera.

#### **TAURO**

Articula las nuevas ideas al proyecto actual. Valoran su idoneidad en el trabajo y sale del dilema con una buena comunicación.

#### **GÉMINIS**

Organice planes a largo plazo, vía libre en sus ideales. Define estrategias comerciales para arribar a los temas de la realidad.

#### CÁNCER

Etapa de posibilidades en su actividad profesional. Es fundamental encontrar un aliado que coincida con sus puntos de vista.

#### LEO

Mejora las propuestas laborales con ayuda de sus socios. Supera dificultades, es un momento para apostar a nuevos proyectos.

#### VIRGO

Combine la inteligencia con un toque de intuición. Trata de mejorar sus relaciones laborales con sutilezas que den equilibrio.

### LIBRA

Les da dinamismo a sus planes, la experiencia amplía el horizonte. Se apoya en sus modelos para modificar la actividad cotidiana.

### **ESCORPIO**

Más concordancia, escucha diferentes opiniones antes de tomar decisiones. Adecúa las ideas propias a la realidad del momento.

### SAGITARIO

La buena voluntad mejora los emprendimientos que realiza. Desarrolla trabajo genuino y afianza sus ideales con convicción.

### CAPRICORNIO

Coincidencias en la interpretación de los hechos. La realidad le muestra opciones interesantes para reformular su proyecto.

### **ACUARIO**

Culmine etapas e inicie otras con propuestas que deberá evaluar en plena libertad. Nuevas empresas lo harán cambiar de rumbo.

### PISCIS

Necesita constancia en el camino elegido, capacidad para actuar con seguridad. Establece diferencias y evalúa resultados.

# Ya hay fecha para el 10mo. Lollapalooza Argentina

El festival Lollapalooza celebrará su décima edición en nuestro país con shows de artistas internacionales, locales, emergentes y consagrados de todos los géneros. Presentado por Flow, la edición aniversario se realizará el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro.

Este año, además de las entradas Early Bird y los abonos generales, Lollapalooza Argentina incorporará Lolla FAM, una nueva instancia de venta creada para los seguidores más fieles, que contará con bepersonas que fueron a cinco o más ediciones del festival; y suma también una nueva categoría de abono: 3 Day Pass Plus.

La venta de los Lolla FAM será hoy desde las 10: tienen un costo de 120 mil pesos (más costo de servicio) y consisten en un abono para los tres días del festival exclusivo para los más consecuentes.

Los Early Birds podrán ser adquiridos desde mañana a las 10, y también son un abono para los tres días del festival, con el mismo precios: 120 mil pesos (más costo de neficios exclusivos para aquellas servicio). Una vez que culmine la



Multitudes. Más de 2.100.000 personas fueron a las ediciones pasadas.

preventa exclusiva para clientes Santander American Express, comenzará la venta general. El único sitio oficial de venta de entradas es allaccess.com.ar.

Lollapalooza Argentina movili- cerán próximamente.■

zó a más de 2.100.000 personas en las nueve ediciones pasadas. Tocaron más de mil bandas y solistas nacionales e internacionales: los nombres de esta edición se cono-

# Telones y pantallas

Se llamará "The Baldwins" y seguirá la vida cotidiana del actor, su esposa y sus siete hijos

# La familia de Alec Baldwin tendrá su propio reality show

El actor Alec Baldwin anunció ayer *The Baldwins*, un reality que seguirá el día a día de su familia, compuesta por su esposa y sus siete hijos, y que se estrenará en 2025 en el canal de televisión estadounidense TLC.

"Los invitamos a entrar en nuestra casa, a vivir los altibajos, lo bueno y lo malo, lo salvaje y lo loco", dice el intérprete en un video publicado en Instagram en el que posa junto a su esposa, Hilaria Baldwin, con quien se casó hace 12 años.

En el video promocional aparecen el actor, su pareja y sus hijos, que juegan, gritan y corretean por su vivienda: "Nuestra casa es el lugar en el que más nos gusta estar", asegura Baldwin, conocido por películas como Beetlejuice.

El reality recuerda a otros formatos similares, como 19 Kids and Counting, que seguía a la familia Duggar: los padres Jim Bob y Michelle Duggar y sus 19 hijos. O The Osbournes, que se centró en las actividades de Ozz, líder de la banda de metal Black Sabbath, y su extravagante parentela. La diferencia es que este surge en me-

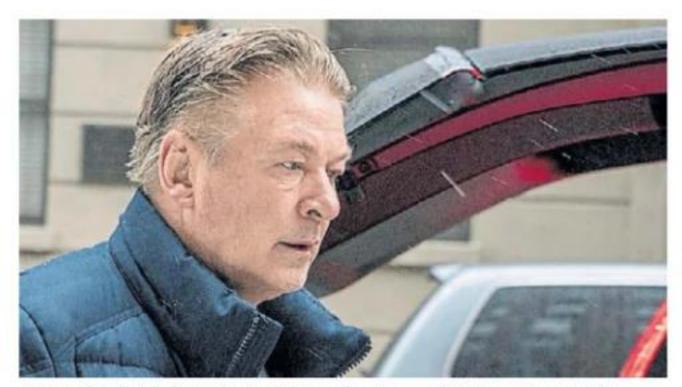

Acusado. Baldwin todavía debe enfrentar un juicio por homicidio.

dio del proceso legal que atraviesa Baldwin tras matar accidentalmente a la directora de fotografía de la película *Rust*, Halyna Hutchins, en octubre de 2021.

En el suceso, Baldwin, protagonista y productor del filme, disparó una pistola que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.

El pasado 25 de mayo, una jueza del estado de Nuevo México (EE.UU.) negó la petición del actor para que se desestimaran los cargos por homicidio involuntario que se le imputan en el caso.

Baldwin enfrenta una posible condena de 18 meses de cárcel y una multa de miles de dólares si lo declaran culpable en el juicio que está previsto que comience el 9 de julio en Santa Fe, Nuevo México.

En abril pasado, un juez condenó a 18 meses de prisión por homicidio involuntario a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera y responsable del protocolo de seguridad durante el rodaje de Rust. ■ Tras anunciar su retiro, dejó sus huellas en el Teatro Chino

# Cyndi Lauper: homenaje y despedida

Cyndi Lauper plasmó ayer sus manos y sus pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles), en una ceremonia de homenaje a su carrera en la que estuvo acompañada de otra leyenda del pop, Cher. "Este momento es surrealista porque amo el glamour y amo Hollywood", dijo Lauper antes de dejar sus huellas en el mismo lugar que lo hicieron estrellas como Marilyn Monroe o Jean Harlow.

La ceremonia se celebró un día después de que Lauper, de 70 años, anunciara que se embarcará en una gira para despedirse de los escenarios titulada Girls Just Want to Have Fun, la canción que la consolidó como estrella pop en los años '80.

Sin embargo, la cantante no abordó el tema durante su breve discurso en el estrado y aseguró que evitó ponerse "sensible" para no estropear su maquillaje. "Yo soy una cantante bastante buena, pero Cyndi es una gran cantante, es una genio, es tan talentosa", aseguró Cher, que recibió el mismo homenaje en 2010.

La cantante Bebe Rexha también tomó la palabra para destacar la "naturaleza sin complejos" de Lauper para "ser ella misma" y su labor como activista de diversas causas sociales a favor de las mujeres y el colectivo LGTBI.

En 2016, la compositora de *Ti-*me After Time, que cuenta con
un Emmy, un Tony y dos
Grammy, también fue homenajeada en el Paseo de la Fama de
Hollywood, cuando recibió una
de las icónicas estrellas que
adornan el bulevar. ■

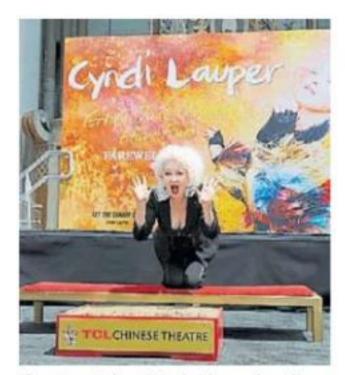

Ilustre. A los 70, dejó sus huellas.

# RENOVÁ TU HOGAR CON 365



-25%

LOS MIÉRCOLES, CON 365 PLUS

**EN TIENDA ONLINE Y SUCURSALES** 

-20% con 365 Clásica.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIO VALIDO EN LA REPUBLICA ARGENTINA HASTA EL 28/05/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN – MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



Figura. Del Barco fue escritor, filósofo y militante política, también docente, poeta y artista plástico.

# Murió Oscar del Barco, referente de las ideas de la izquierda argentina

En 2004 provocó una intensa polémica sobre el papel de los intelectuales en la violencia de los 60 y 70.

Escritor, filósofo, pensador y militante político, también editor, traductor y ensayista: Oscar del Barco, una figura central y polémica en el pensamiento de la izquierda argentina, murió el último domingo en Córdoba. Tenía 96 años y dos décadas atrás había provocado un intenso debate sobre la responsabilidad de los intelectuales en las muertes producidas durante la lucha armada.

Nacido el 5 de enero de 1928 en Bell Ville, Del Barco militó hasta 1963 en el Partido Comunista argentino, del cual fue marginado en la misma época que otros intelectuales como José María Aricó y Héctor Schmucler por tomar posturas críticas hacia la URSS. A la par de sus intervenciones políticas, Del Barco se había destacado como traductor de autores franceses, impulsando el contacto con el pensamiento, las visiones teóricas y la cultura de su tiempo. Entre esos autores estaban nada menos que Artaud, Georges Bataille, Roland Barthes, Althusse y Derrida.

Luego de su distanciamiento del PC fue editor de la revista Pasado y Presente, también de los Cuadernos de Pasado y Presente, donde se intentaba la Renovación del pensamiento de izquierda ante las nuevas corrientes de los países del Tercer Mundo. Fue uno de los tantos exiliados argentinos en México, durante la dictadura (aunque

había partido poco antes, desde la Argentina violenta del 75) y en aquel país dirigió el Centro de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de Puebla, además de escribir en la revista Espacios y de abordar el marxismo desde una perspectiva heterodoxa en tres ensayos: Esencia y apariencia en El Capital, Crítica de la teoría y práctica leninista y "El otro Marx".

En 2008 en el Centro Cultura España, en la capital cordobesa, exhibió unas 150 obras que había realizado a lo largo de varias décadas: pinturas sobre madera, cartón, lienzo, otras con objetos incrustados, cuadros quemados y luego intervenidos según pautas surrealistas.

# Dejó el PC en 1963, luego de sus críticas a la ex Unión Soviética.

Una década atrás, la Biblioteca Nacional publicó el libro "Escrituras" con prólogo de Horacio González: allí recorre las inquietudes de Oscar del Barco desde la crisis del marxismo hasta sus aproximaciones a la literatura y el arte. Pero su obra literaria y filosófica fue extensa, abarcó desde Celan a Heiddeger, de Blanchot a Nietzsche.

tos exiliados argentinos en México, durante la dictadura (aunque mento clave sucedió en 2004 cuan-

do Oscar del Barco disparó la polémica por el "No matarás". Tras leer una entrevista a Héctor Jouvet, donde se recordaba los fusilamientos de dos jóvenes militantes -Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald- por parte de sus propios compañeros del Ejército Guerrillero del Pueblo en 1964, Del Barco escribió una carta donde asumía su propia responsabilidad y reclamaba una revisión de las convicciones revolucionarias que llevaban a la muerte. Sucede que Del Barco y su grupo "Pasado y Presente" habían apoyado al EGP, un movimiento guevarista con asiento en Córdoba. "Ningún justificativo nos vuelve inocentes, no hay causas ni ideales que sirvan para eximirnos de culpa", escribió. Y agregó, extendiendo la polémica a la década del 70: "Todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos directa o indirectamente en Montoneros, ERP, FAR o cualquier organización armada, somos responsables de sus acciones". En algunos sectores de izquierda, esa carta golpeó fuerte y asociaron a Del Barco con "la teoría de los dos demonios". La polémica fue llevada a los textos del libro "No matar, sobre la responsabilidad", editado en 2007. Referentes como León Rozitchner. Eduardo Grüner, Nicolás Casullo, Horacio González, Jorge Jinkis y Diego Tatián tomaron parte de esa polémica.

# Alfredo Popritkin, contador forense especializado en casos de corrupción

Murió ayer, a los 70 años. Sus informes contables resultaron vitales para importantes causas.

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

El contador conocido forense, investigador de Delitos Económicos, Fraudes Corporativos y Lavado de Dinero y ex Perito Alfredo Popritkin falleció ayer a los 70 años, luego de una larga enfermedad.

Los peritajes judiciales de Alfredo fueron una base fundamental en la causa de la Venta Ilegal de Armas a Ecuador y Croacia por la cual terminó el ex presidente Carlos Menem con una condena a 7 años de cárcel y en el caso de los sobresueldos de ex funcionarios menemistas, entre otros, así como en el polémica reestatización de YPF que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner

Hasta sus últimos días siguió colaborando con movidas de la sociedad civil como la oposición de REJIA y Contadores forenses a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte. Pese a ser un hombre corpulento de más de 1,80 metros de altura siempre hablaba en voz baja tratando de persuadir a sus audiencias pese que le tocaba explicar lo más complejo de los casos de corrupción: los números.

Otras de sus movidas fue denunciar los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado ante el Consejo de la Magistratura por haber dispuesto arbitrariamente el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos en la causa Hotesur y Los Sauces sin hacer el juicio oral.

51

Presidía la ONG Contadores Forenses y fue fundador de la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA), una asociación de fundaciones que lucha por la transparencia de la Justicia y en los últimos años tuvo un enorme crecimiento. Desde REJIA, Popritkin organizó campañas en Change.org a favor del ex juez de la Corte Carlos Fayt y en contra de las dos jubilaciones de privilegio.

En su extensa carrera fue miembro ad honoren del consejo de asesores de la Oficina Anticorrupción que elaboró el Plan Nacional Anticorrupción dispuesto por el Decreto N° 258 del 10 de abril de 2019. También participó de numerosos programas de radio y TV como Derecho y al Revés en Ecomedios Radio AM 1220. Y dio numerosas conferencias sobre todo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La editorial Hammurabi publicó el Código Civil comentado por Popritkin.

Su hijo Andrés, un conocido abogado penalista, y su esposa Cristina recordaron que "fue un esposo, padre y abuelo muy amoroso y dedicado". Alfredo tenía seis nietos, Camila, Santiago, Nicolás, Benjamin, Manuel y Olivia con quienes se mostró el año pasado en una deliciosa fiesta de su cumpleaños número 70.



Impulso. Fundó varias ONG como Contadores Forenses y REJIA.

# Clasificados

CASAS I

ZONA

MONTECASTRO

VERSALLES

V. DEVOTO

VILLA REAL

V. DEL PARQUE

VILLA GRAL. MITRE

VILLA SANTA RITA

V.PUEYRREDÓN











Concesionario Oficial

ADMINISTRACION 24 PEDIDO **EMPLEOS EMPLEADOS PEDIDO** CAJERO /A c/exper. z/VTE. LOPEZ MARTINEZ Mensajes 1159645702 EMPLEADA c/exp en fact cv al II2354I700 admofic23@gmail.com EMPLEADO p/Agcia de autos c/regristro H.Yrigoyen 5595 Lanus oeste 0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** clasificados.clarin.com EMPLEADOS, **VENDEDORES PEDIDO** VENDEDOR /RA PARA EMPRESA DE SERVICOS FUNEBRES CON EXPE-RIENCIA EN EL RUBRO. QUE RECI-DA EN CABA PRESENTARSE CON CV. EN AV CORDOBA 5084 CABA DE 09 A 15:00 HS.-**R27 PROMOTORAS Y TELEMARKETERS PEDIDO** PROMOTORA /O casa cambio Florida 943 L 15 L a V 9.15 - 17.30 12.000 fijo por dia. 1156355439

Servicio Técnico con turnos 11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar



33 PEDIDO

ESTUDIANTES, **PASANTÍAS Y BECAS** 

PEDIDO

**PROFESIONALES** 

ESTUDIANTES Avanzados de Psico-Lic. en Psicología, T.Social ó Maestra Especial para ORIENTADORAS de Sala en Centro de día zona Monte Grande Bs As C.V: sinlimitessa@yahoo.com.ar

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**DECASASYOTROS** 

PERSONAL AUXILIAR

PEDIDO

MUCAMA con cama para casa de familia en Palermo. Hay otras mucamas. Sueldo en blanco: \$350.000. Presentarse Miércoles

Jueves 6 y Viernes 7, en Castex 3275, 9-12 hs o 16-19 hs o enviar CV a (54911) 4938-0487

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Siena - Corsa - Prisma II.64033783

CHOFER c/experienc viajes a Tierra del Fuego y Chile c/carreton y semi CV: hernan.solis@tronador1.com

CHOFER Taxi turno%1157030717

CHOFERES Cabify Didi Uber reg cat D 1162205112.

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

OFICIOS Y **R37 OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

AYUDANTE de Carpintería, 25-30 años. Salcedo 487 Wilde

CAMARERA S. de Loria 222 CABA

CARNICERO /A zona VTE. LOPEZ y MARTINEZ Mensajes 1159645702

CASERO para mantenimiento. Zona Moreno, c/vivienda. Llamar de 8 a 17hs TEL 15 5385 4385

COCINERA /O p/Centro de día zona Merlo Enviar CV: busquedapadua@ gmail.com

ELECTRICISTA INDUSTRIAL. CV a: no-tejidos@hotmail.com

EMPLEADA Mostrador Confiteria y Panaderia c/exper. Lope de Vega 2855 CV: cabanaspana@gmail.com

SERVICIOS 37 PEDIDO

ENCARGADO Supermercado c-exper B.Mitre 2179 Once 11-7521-9446

ENCIMADOR Textil c/exper Máquina Autom. Z/ San Martín II49160080 rrhh@ryaindumentaria.com.ar

FACTURERO /pan changa. Llamar de 9 a 14hs. 1167378336

FIAMBRERO /A c/exp exc at.cliente Pres c/CV 9hs Thompson 415 Cap

FIAMBRERO /A c/exper z/V.LOPEZ MARTINEZ Mensaje 1159645702

LAVAAUTOS Rondeau 3068 CABA

MAQUINISTA Gto y Mo Heidelberg con referencias TE 11-5606-5254

MECANICO 11-5712-6212

MINUTERO / COCINERO y BACHERO con exper Av. Caseros 1977 CABA

MOZO Mostrad c/exp II5972-2259

MOZO Salón c/exp. 115972-2259

PEON de limpieza, mesera, caba wp 1164322664

PEON General p/Empresa Gastronomica z/Oeste-Caba c/curso manipulación alimentos vigente. Lugar de trabajo CABA-GBA, full time Edad 25-35 años. remuneración UTHGRA 401/05 publico. Enviar CV a: recursoshumanos@servirc.com.ar

REPOSITOR y CAJERAS exp disp/hs b/sueldo 1138248248 Blanes 275

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com





# SERVICIOS

R41 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

**AVISO LUPA** La tipografia tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien

como este



BELGRANO 4amb

**OFRECIDO** 

ALQUILER

DEPARTAMENTOS

# Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### **CALL CENTER (interior)**

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

# Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

clasificados.clarin.com

# remates

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nr.45, secretaría única, de la Capital Federal, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 4to, comunica por dos días en autos: "CONS DE PROP RIVADAVIA 6051/3 C/ VIE DOHMEN, LAURA LIA LUCIANA Y OTROS S/EJECUCION DE EXPENSAS", EXPTE. 048451/2013, que el martillero Antonio Ernesto Pierri subastara el 11 de Junio de 2024, a las 12.15 hs en punto en Jean Jaures 545, CABA: El inmueble ubicado en la AV. RIVADAVIA 6051/53 esquina José Juan Biedma S/N, 2° PISO, UNIDAD 7, MATRICULA 5-1268/7, de superficie 40,55 m2, porcentual 2,92%. - Según informe efectuado por el martillero, el inmueble se ubica con frente a AV. RIVADAVIA 6051/53 esquina José Juan Biedma S/N, 2º PISO, UNIDAD 7 (Dto. C), con acceso por la esquina de Avenida Rivadavia. Se trata de un edificio de aproximadamente 60 años, con un total de 31 unidades funcionales, cuenta con un solo ascensor. En el segundo piso hay tres unidades funcionales, la Nº7 identificada con la letra "C" (objeto de autos), se trata de un departamento de dos ambientes, libre de bienes y ocupantes. Con pisos de parquet, al que se accede por un pequeño hall de distribución, living comedor con balcón hacia la calle Juan José Biedma, un dormitorio, (ambos con ventanas de terioradas y vidrios faltantes), cocina y baño con revoques caídos y humedad, todo en muy mal estado general de uso y conservación y abandono.- Exhibición: 07 y 10 de junio, en el horario de 10 a 12 hs.- Base: \$ 18,000,000.- Seña 30% .- Dentro de los cinco días de aprobado el remate el comprador deberá depositar el importe del saldo de precio que corresponda abonar al contado en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales, a la orden del Juzgado y como perteneciente a estos autos.- No corresponde la compra en comisión en virtud de lo normado por el art. 598 inc. 7 C.P.C.C.; tampoco resultará procedente la compra por medio de poder otorgado el mismo día de la subasta, ni la cesión del boleto de compraventa por considerar el Suscripto que ello importa una compra en comisión encubierta.- Asimismo deberá el martillero anunciar de viva voz el nombre del poderdante en caso de invocarse un poder.- Comisión 3% más IVA.- Al contado y al mejor postor.- Para concurrir a los remates, el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ir al link Oficina de Subastas - Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido.- El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal (art. 579 del CPCC).- Deudas: AGIP total deuda titular actual vencida: por \$ 2.658,84 (deuda nominal) mas \$ 16.967,71 (deuda actualizada), todo al 6/03/2024; AySA (factuación General) por \$ 1.101.709,78 al 19/03/24; sin deudas en OSN al 4/11/19; ni en Aguas Argentinas a Marzo de 2024; y por Expensas \$ 1.699.529,13, a febrero 2024, habiendo debido abonar la suma de \$ 38.024,09 por el mencionado mes de febrero 2024.- Subasta sujeta a aprobación del Juzgado.- Buenos Aires, 29 el mes de mayo de 2024.- CARLOS GOGGI Juez - MARIO PEREDO SECRETARIO

DECORACION

41 OFREC.

DECORACION

41 OFREC.

41 OFREC.

Tenga un Baño Seguro

DUCHA - En sólo 3 horas CONTR DE BARRANT - 2 AÑOS GARANTIA

Ø11-3476-2677 www.DuchaFacil.com.ar

LEGALES

44 OFREC.

PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

LEGALES

ABOGADA desalojos 1544443086

ABOGADO jubilacion 1550152499

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Depilac II41922017

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246I07

**iENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, **O HIPOTECA QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

www.humedad-cimientos.com.ar Desde 1970 SÓLO en Humedad de Cimientos **GARANTIA 10 AÑOS** 4653-7275 (11)2245-4000

SEÑORA 000 ALICIA 38a z/Almagro TE 2109-2179 // 1161033025

SEÑORA Asaky L.a S. 1144138819

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA Sofia 35añ 1161158466

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE NATURAL Retornos Inme-diatos No Falla Jamas 470I-2527

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto Daños Sanaciones. Discreción

© 011-6450-2473



CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

47 OFREC. 58 OFREC. CUIDADO PERS.

DECORACION

SALUDOS

GRACIAS San La Muerte Silvia

GRACIAS , Padre Pio!

AVISO LUPA

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este



ALBERGUES, SEX SHOP

SEX SHOPS

SEXSHOP \*\*\* www.EXTASY.com.ar wsp 1124668858 Envios todo/País

Countries & Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS EN

Clasificados

# Legales

75 OFREC

CONVOCATORIAS, PAGOS DEDIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

POR cinco días. Convocase a los Sres. accionistas de "Empresa Mon-te Grande SA -Línea 501" a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo en la sede social sita en Luis Trangoni Nº 10 (ex Tte. Videla), Luis Guillón el día 29 de junio de 2024 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria para considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)Consideración de los accuractos y desumentación a de los asuntos y documentación a que hace referencia el art. 234 inc. 1 L.S.C. correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de marzo de 2024. 3)Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado con fecha 31 de marzo de 2024. 4)Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia durante el ejercicio eco-nómico cerrado con fecha 31 de marzo de 2024. 5)Remuneración de los miembros de los órganos sociales correspondiente al ejercicio económico cerrado con 31-3-2024 (art. 261 L.S.C.). 6)Elección de dos miembros directores, por vencimiento de mandato. Elección de un Vocales titulares y un suplente por vencimiento de mandato. 7)Elección de un miembro titular, del Consejo de Vigilan-cia; por vencimiento de mandato. Elección de dos suplentes del Consejo de Vigilancia por vencimiento de mandato. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-cha de la misma. Néstor Edgardo Erreforcho Presidente del Directorio. Sociedad Comprendida en el art. 299 LSC" Néstor Edgardo Erreforcho Empresario

"LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTICU-LO 1º Impónese sanción de PE-SOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) a la firma INC S.A., CUIT Nº 30-6831043-4, con domi-cilio constituido en la calle Beruti 2915, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un lo76 OFREC.

incumplimiento de oferta del Programa Precios Cuidados."

"LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTICU-LO 12.- Impónese sanción de multa de PESOS DOS MILLONES (\$ 2.000.000) a la firma INC S.A., C.U.I.T. Nº 30-68731043-4, con domicilio constituido en la calle Be-ruti 2915, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Ar-tículo 7º de la Ley Nº 24.240, to-da vez que, realizada una inspec-ción en un local de dicha firma, se constató un incumplimiento de oferta del Programa Precios Cuida-

"LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTÍCU-LO 1º.- Impónese sanción de multa de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) a la razón social INC S.A., C.U.I.T. Nº 30-68731043 -4, con domicilio en Jorge Luis Borges Nº 2463, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento de ofer-ta del Programa Precios Cuidados."

ARTÍCULO 1º. - Impónese sanción de multa por la suma de PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000) a la firma CENCOSUD SA, CUIT Nº 30-5903 6076-3, con domicilio constituido en Av. Paseo Colón 746, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 46 de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, por incumplimiento al acuerdo suscripto con el denunciante mencionado en el expediente del Visto, conforme a los considerandos de la presente disposición.

EDICTO Nº 1 El Juzgado Primera Instancia Laboral Nº2, a cargo de ia Dra. Verónica Isabel López por Subrogación Legal, Secretaría Uni-ca, de la Tercera Circunscripción Ju-dicial sito en Calle Lavalle Nº2093 4to. Piso de la Ciudad de Eldorado, Misiones, cita por el término de CINCO (5) días a GALENO ART SA CUIL 30-68522850-1 debiendo en tal plazo comparecer a estar a detal plazo comparecer a estar a de-recho por si o por apoderados y constituir domicilio en el radio de este juzgado, en autos caratulados "Expte. 147234/2022 ORTIGOZA MALENA NATALIA C/GALENO ASE-GURADORA DE RIESGOS DEL TRA-BAJO SA S/Ejecución de Sentencia Conexidad Solicitada en "Expte. 93.443/2019...", bajo apercibimiento de designar en su reemplazo al Defensor de Ausentes. PUBLI-QUESE el edicto por dos dias en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Misiones e igualmente en el diario de mayor circulación de su último lugar conocido. Eldorado (Mnes.), a los 23 días del mes de Mayo del 2024. DRA. MONICA FUENTES SE-CRETARIA. legales@agea.com.ar

76 OFREC.

EDICTO: El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº3 a cargo del Dr. Jorge S. Sicoli, Secretaria Nº5, sito en Callao 635 6º CABA, comunica por cinco días que, con fecha 23/4/24 se presento en concurso preventivo: ATLANTI-DIGITAL S.A. Expte.7800/24) 30-70780533-8 Expte.7800/24), EDICIONES PAPARAZZI S.A. (CUIT 30-70783265-3 Expte. 7810/24), FERIA PURO DISENO S.A. (CUIT 30-70874224-0 Expte. 7807/24), GUSTAVO LUIS PESCE (CUIT 20-28061839-0 Expte. 7814/24) y JUAN RAFAEL ASTIBIA (CUIT 20-29909429-5 Expte. 7794/24), todos ellos garantes de EDITORIAL ATLANTIDA S.A. y con procesos judiciales autónomos. Con fecha 13/5/24 se declaró la apertura de 30-70780533-8 13/5/24 se declaró la apertura de 13/5/24 se declaro la apertura de cada proceso designándose a la Sindicatura Estudio "Villoldo y Casal" (TEL: 4374-4121). Los acreedores por causa o titulo anterior al 23/4/24 deberán presentar ante la Sindicatura las peticiones de verificación y los títulos justificativos de sus créditos hasta el 12/7/24 (art.32 LCQ). La presentación podrá realizarse: 1) en forma presencial en el domicilio de la calle Av. Córen el domicílio de la calle Av. Cór-doba 1711, 7º, Oficina "N" CABA y en forma digital en los correos: verifdigital@estudioca.com.ar , en el concurso de ATLANTIDA DIGITAL SA, verifpaparazzi@estudioca.com.ar, en el concurso de EDICIONES PAPA-

SA, verifpuro@estudioca .com.ar , en el concurso de FERIA
PURO DISEÑO S.A. verifpesce@
estudioca.com.ar en el concurso de
GUSTAVO LUIS PESCE y verifastibia
@estudioca.com.ar , en el concurso
de JUAN RAFAEL ASTIBIA. Asimismo, se dispone la unificación de plazos de todos los concursos (art. 67 LCQ) y se modifican las fechas fijadas en el auto de apertura con los siguientes alcances: La Sindica-tura presentará el informe previsto en el art. 35 LCQ el día 23/9/24 y presentará el informe previsto en el art. 39 LCQ el día 4/12/24. La audiencia informativa tendrá lugar el 18/6/25 a las 10 hs. (art. 45 LCQ). El periodo de exclusividad vence el 26/6/25. Se libra el presente en autos "EDITORIAL ATLANTI-DA S.A. S/ CONCURSO PREVENTI-VO" (Expte. 24639/23), en trámite ante este Juzgado Secretaria. Buenos Aires, 24 de mayo de 2024.- Alejo Torres, Secretario.

EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFEN-SA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DEL CONSUMO DISPONE: ARTICU-LO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS DOSCIEN-TOS MIL (\$200.000) a la firma INC S.A., CUIT No 30-68731043-4, con domicilio constituido en 2915 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Ar-tículo 7º de la Ley Nº 24.240, to-da vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios Cuidados.

#### **Clarín**grilla Nº 20.125 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de William Blake.

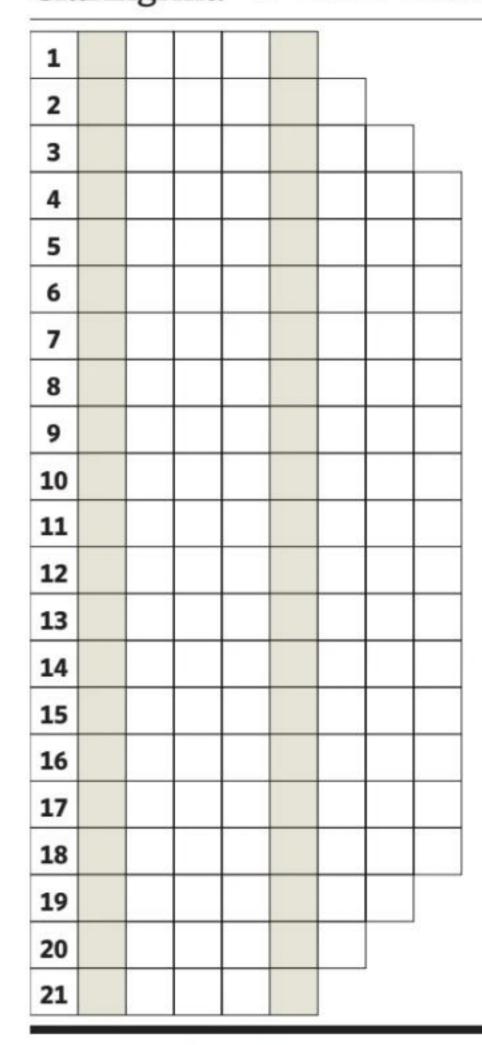

#### **Definiciones**

1 ► Cantar la rana; 2 ► Se apoderó de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro; 3 ► Inundado, cubierto por el agua; 4 ► De Nájera, ciudad de La Rioja, España; 5 ► Cir. Horadar el cráneo u otro hueso con el trépano; 6 ▶ Fig. Apoderamiento del espíritu por una idea o preocupación persistente; 7 ▶ Dibujos indelebles grabados en la piel; 8 ► Impedido o reprimido en el ejercicio de facultades o hábitos; 9 ▶ Persona que desempeña un empleo, especialmente de oficina; 10 ► Hecho o autorizado por notario; 11 ▶ Casillas del tablero de ajedrez o damas; 12 ▶ De Uruguay, nación del sudeste de América del Sur; 13 ▶ Cuerpecillo esferoidal existente dentro del núcleo de las células: 14 Local o edificio donde funciona la curia episcopal; 15 ► Fracción de petróleo natural, que se destina al alumbrado y se usa como combustible; 16 ► Onceavo, que ocupa el último lugar en una serie ordenada de once: 17 > Incluir una cosa en un conjunto; 18 ► Espacio de seis meses; 19 ► Empleada que en los aviones, y en algunos trenes, atiende a los pasajeros; 20 ► Mampara plegable compuesta de varios bastidores articulados; 21 ▶ Pide imperiosamente algo a lo que tiene derecho.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - ar - bar - bi - biom - bis - bo - ca - ci - clé cro - dé - do - do - do - e - em - en - es - fa - ga ge - glo - gua - hi - in - je - jes - lo - mes - mo - na nar - ne - no - no - nu - o - o - ob - pa - pa - ple - pó que - ques - ra - rial - ro - ru - se - se - sén - sión - sur - ta - ta - ta - tre - tre - tua - u - u - un - xi - yo - za.

# Sudoku

Nº 6.818

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|     |   |   |   | 7 | 8 |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |   | 3 |   |   | 2 | 7 |   | 8 |
|     | 7 |   | 5 |   |   | 8 | 6 |   |
|     | 3 | 8 |   |   |   |   | 1 |   |
|     |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   | 6 | 1 | 5 | 4 |   |
|     |   |   | 7 |   |   |   |   | 6 |
| - 0 |   | 4 |   |   |   |   | 3 | 1 |

| 1 |   | 7 | 8 |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   | 4 |   |   | 6 |   |   |   | 2  |
|   |   |   | 1 |   | 4 | 8 |   | 5  |
|   | 1 | 5 | 2 |   |   | 3 |   | 9  |
|   |   | 4 |   | 8 |   |   |   |    |
| 2 |   | 3 |   |   |   | 5 |   |    |
| 3 |   |   |   |   | 6 |   | 2 |    |
|   | 6 |   |   |   | 1 |   |   | lv |
|   |   |   | 7 |   |   | 6 |   | 0  |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| SER<br>DERROTADO<br>DESLEALES,<br>TRAIDORAS | <b>→</b>                                   | QUE NO<br>TIENE<br>VOZ                   | <b></b>                     | FETICHES ABREV. DE                                  | <b></b>                       | DE HUESO<br>(FEM.)<br>RECORDARÁ<br>CON PENA | ₹                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| L <b>&gt;</b>                               |                                            |                                          |                             | +                                                   |                               | +                                           |                             |
| PARAÍSO<br>TERRENAL                         |                                            | ESTACIÓN<br>DEL AÑO<br>CONMOVE-<br>DORES | <b>→</b>                    |                                                     |                               |                                             |                             |
| L.                                          |                                            | *                                        |                             | ARTÍCULO DE-<br>TERMINADO<br>SENSATAS,<br>JUIGIOSAS | <b>→</b>                      |                                             |                             |
| ESTACIÓN<br>DE RADIO<br>ORDENA<br>DATOS     | <b>*</b>                                   |                                          |                             | +                                                   |                               |                                             |                             |
| <b>→</b>                                    |                                            |                                          |                             |                                                     |                               |                                             | MARISCO<br>MUY<br>APRECIADI |
| PREFIJO:<br>TRES                            | ESPIRACIÓN<br>BRUSCA<br>PARTE DEL<br>ÁRBOL | <b>→</b>                                 |                             |                                                     | VOZ DE<br>ARRULLO<br>SUFRAGIO | <b>→</b>                                    | ,                           |
| <b>L</b>                                    | +                                          |                                          | FRUTO<br>DE LA<br>VID (PL.) | <b>→</b>                                            | *                             |                                             |                             |
| ANSIOSO,<br>CODICIOSO<br>DUEÑO,<br>SEÑOR    | <b>*</b>                                   |                                          |                             |                                                     |                               | TERMINA-<br>CIÓN<br>VERBAL                  |                             |
| 4                                           |                                            |                                          | AMARRAR                     | <b>→</b>                                            |                               | *                                           |                             |
| ACONSEJA                                    | <b>→</b>                                   |                                          |                             |                                                     |                               |                                             |                             |

# Soluciones

### Sudoku Nº 6.817

#### Básico

|   |   |   |   | 3 |   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 |
|   |   |   |   | 6 |   |   |   | 1 |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 |

### Avanzado

| ~* | anz | aut | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 6   | 4   | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| 5  | 8   | 1   | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 9  | 7   | 3   | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 8  | 1   | 5   | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3  | 9   | 7   | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 6  | 4   | 2   | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 4  | 2   | 8   | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| 7  | 3   | 9   | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 1  | 5   | 6   | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 |

# Claringrilla Nº 20.124

En filosofía y en arte no hay objetividad posible. Pío Baroja. Novelista español.

| 1  | Υ | E | G | U | A |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | E | N | S | Α | Y | 0 |   |   |   |
| 3  | A | F | A | N | 0 | S | 0 |   |   |
| 4  | T | 1 | Т | U | В | E | A | R | Ì |
| 5  | A | L | F | Α | J | 1 | Α | S | l |
| 6  | C | 0 | N | ٧ | E | N | 1 | 0 | l |
| 7  | A | S | U | S | Т | A | D | 0 | l |
| 8  | P | 0 | S | Т | 1 | G | 0 | S | l |
| 9  | E | F | L | U | ٧ | 1 | 0 | S | l |
| LO | Н | í | В | R | 1 | D | 0 | S | l |
| 1  | C | A | R | Α | D | U | R | Α | l |
| 12 | Α | Υ | U | D | Α | N | Т | E | l |
| 13 | ٧ | E | R | ĺ | D | 1 | С | 0 | l |
| 14 | A | N | T | Í | P | 0 | D | A | l |
| 15 | C | A | R | R | 0 | C | Н | A | l |
| 16 | 0 | R | E | N | S | A | N | 0 | l |
| 17 | Α | T | 0 | S | 1 | G | Α | R | l |
| 18 | D | E | C | 1 | В | E | L |   | 3 |
| 19 | Á | N | G | U | L | 0 |   |   |   |
| 20 | P | 0 | S | Т | E |   |   |   |   |
| 21 | C | Н | 1 | A |   |   |   |   |   |

# Solución Autodefinido

Horizontales. Pérfidas, otoño, edén, los, emisora, procesa, tos, ro, tri-, uvas, ávido, amo, atar, asesora. Verticales. Perder, rama, emotivos, afónico, it, sesudas, ídolos, voto, añorará, -ar, ososa, ostra.



# Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.500,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 2.800,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 - ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$9.999,90,-

# Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

55

Cartas

CARTAS AL PAIS

# "En el Microcentro hay inseguridad en los comercios"

Soy un vecino del Microcentro porteño, del barrio de "Monserrat", y quería alertar sobre la oleada de actos delictivos que están sufriendo los comercios ubicados en toda esta zona.

Actos delictivos perpetrados por delincuentes y por gente de la calle, indigentes, que se acercan a los comensales, a los turistas, y les arrebatan un celular o documentación, o meten las manos en el plato de comida de la gente, piden limosna, venden cualquier tipo de productos molestando a los turistas y vecinos de forma constan-



Por otra parte, a cualquier hora del día se producen ataques o robos piraña en estos comercios y en los kioscos de la zona, y también robos a turistas y a gente en general, y estos delincuentes actúan con total

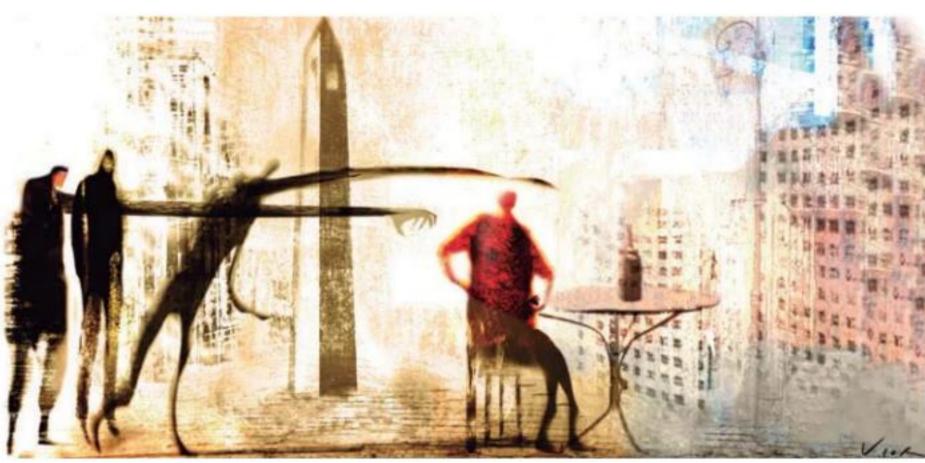

impunidad. Estas situaciones de peligro asustan y ahuyentan a los turistas, y, si el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad quieren que Buenos Aires se convierta en un gran centro turístico a nivel mundial, como las principales ciudades del mundo para aumentar la cantidad de divisas que ingresan en el país, las autoridades deben tomar hartas en el asunto, reforzar la presencia policial, la seguridad en toda la zona, proteger a los vecinos y a los turistas, endurecer las leyes para que no sea tan barato el hecho de delinquir, y aumentar notablemente la iluminación en todo el Centro porteño, ya que cuando comienza a anochecer se transforma en una verdadera boca de lobo.

#### **Daniel Saco**

danielsaco@gmail.com

# De Milei, la subjetividad, normalidad y preconceptos

La inevitable subjetividad nos conduce por sinuosos preconceptos de normalidad.

Condicionamos nuestro accionar a reglas y normas no escritas para sostener un equilibrio tan inestable que en cuanto a alguien se le ocurre actuar como siente y decir lo que piensa lo encasillamos de anormal. Quizás es el miedo a que ponga en evidencia nuestras limitaciones o lo que es peor, nuestro conformismo. ¿Cuántos dirigentes, periodistas y de otras profesiones, hoy devenidos "psiquiatras" diagnostican diferentes patologías mentales que afectan a nuestro Presidente?.

Tal vez, ante la incertidumbre y la amplitud del término normal, deberíamos aferrarnos a pautas consensuadas, escritas y periódicamente actualizadas de

acuerdo con el contexto, como son las leyes que rigen a toda sociedad. Y, al menos, desde esos parámetros podríamos tener alguna visión algo más precisa del equilibrio mental de algunos individuos. Así, la peligrosa anormalidad estaría instalada en asesinos, ladrones, abusadores, violadores, etc. Y, porque no, en quienes los defienden.

### Juan José González

drgonzalezjuan@gmail.com

# La polémica por el aumento de la prepagas

 Nuestra prepaga MEDIN S.A.S.M.A. nos comunicó el mes pasado que no estaba incluida en la lista de empresas obligadas a respetar el aumento por IPC.

Fue incluida, pero contrariamente a lo dispuesto nos aumentaron otra vez y van 6 aumentos que totalizan el 279,6 % desde diciembre. En ese mes pagábamos 163.055 pesos, en junio nos mandaron una factura por \$ 618.972. Desconocen lo convenido y además no hablan de devolver el millón que nos cobraron de mas.

¿Si el Gobierno no interviene denunciando a la Justicia, con 86 años nos queda esperar a la carroza?

#### Eduardo Bianchi y Ángela Mastrosimone / e-l-bianchi@hotmail.com

 La cuota de mi prepaga no ha mostrado cambio alguno. Hoy "todo ha vuelto a la normalidad". Sigo pagando lo mismo que pagaba antes. ¿Arreglo, confabulación del Gobierno y la prepaga? Una decepción más de aquellas a las que nos ha acostumbrado "el león". Al final, como siempre, todo es cuestión de tener el poder. Por favor, no somos tontos. Para payasos tenemos los circos. No necesitamos caras "serias" ni pulgares levantados. Necesitamos poder vivir. Néstor A. Corona

nestorangelcorona@yahoo.com.ar

### De cambio climático, estudio ambiental y áreas protegidas

· Por un lado, sigue comprobándose el impacto del cambio climático, real, sobre los océanos, donde el aumento de la temperatura oceánica afecta los hábitats y las especies provocando su muerte, desplazamiento o invasión, todo lo que repercute en el aprovechamiento que el humano hace y haría del mar. Por otro lado, el Estado rechaza ampliar las áreas marinas protegidas, aunque aspira a beneficiarse aún más de los recursos marinos, y ante ello, crítica incluso si se extiende un área protegida en inmediaciones de Malvinas.

Pero, en vista de lo primero planteado, y siguiendo con el impulso a la exploración petrolera en el mar, sencillamente nos estamos disparando en los pies.

#### Daniela Oliveira

danielaboliveira@hotmail.com

 Es una verdadera locura política que sin ningún tipo de estudio ambiental se haya decidido poner contenedores para alojar presos en una comisaría de Género ubicada en Goyeneche y Arias en pleno barrio residencial de Saavedra sobre el parque lineal de la avenida, hay una plaza y un jardín de infantes a menos de 50 metros en ambas direcciones.

Es un verdadero atentado contra un barrio que intenta mejorar día a día y sus impuestos suben a un ritmo similar al de Recoleta o Barrio Parque. La política ya colmó nuestra paciencia como ciudadanos y el resultado disparatado del Gobierno así lo demuestra, pero es que no se dan cuenta, no les da vergüenza hacer más de lo mismo.

Soy ingeniero y sé de los sobrecostos que esto va a implicar en dotaciones en traslados en cosas irracionales, seguramente un predio en el ex parque en Interama hubiera sido más coherente, pero la política no da puntada sin hilo, estos sobre costos tendrán seguramente algún retorno.

Los vecinos estamos tratando de presentar una acción cautelar, pero como la obra va demasiado rápido (¿por qué será?), es que si nos ayuda publicando esta nota nos puedan ayudar a parar este atropello a la razón y al sentido común.

### **Daniel Carranza**

hdanielcarranza@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX

15°

MAÑANA

MÁX 19°

15° 19°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41





#### ACTUALIZADAS Por Maitena



# **Pasiones Argentinas**

# Desde las dos orillas

**Marcial Gala** Escritor cubano

ecía Unamuno: el idioma portugués es el castellano sin hueso. Si parafraseamos al filósofo, diríamos que el uruguayo es el argentino al que le falta o le sobra algo, ¿qué será? He aquí el misterio: a ambos lados del Pla-

ta se yerguen dos naciones que a veces parecen la misma y de a ratos son tan diferentes que resulta imposible relacionarlas. En esa dualidad hay algo del destino y la añoranza sudamericana, se deja de ser argentino cuando se empieza a ser uruguayo y viceversa, esas sutiles diferencias que van desde la forma en que agarran el termo hasta la manera casi bucólica en que el uruguayo desarrolla su existir, al menos en apariencia, sobre todo si se compara con la furia del porteño que casi siempre parece estar a punto del frenesí.

Muchos artistas y escritores uruguayos desarrollaron su carrera acá y muchos miembros de la farándula argentina van a vacacionar o a vivir a Punta del Este, en una especie de toma y daca. La situación económica no nos favorece desde hace un tiempito a los de este lado de la orilla, ahora es habitual ver al uruguayo que viene a disfrutar de estos lares y todo le parece barato y colorido si se trata de ropas o de autos, porque el uruguayo es el más discreto de los latinoamericanos: vas a Montevideo y si ves un auto pintado de rojo o azul, seguro que es de un extranjero.

Para el uruguayo, el argentino - que según cubanos u otros caribeños es sobrio al vestir-tiene de escandaloso, de carnavalesco, algo así como el primo que usa bufandas y campera violeta. Vas a las playas uruguayas, exceptuando Punta del Este, y te llama la atención la manera distinta que tiene el uruguayo de disfrutar del mar: lo tornan una especie de lago tranquilo, cuestión de familia, nada de vestuarios escandalosos, ni exceso de deportes acuáticos como en Mar del Plata. Para los uruguayos, el Atlántico es un asunto tranqui, están convencidos de que seguirá estando ahí, que no hay que desesperar. Debo decir que el argentino ve al Uruguay con mucha mayor benevolencia que la del uruguayo sobre el argento, para él el charrúa es genial, para el de allá el de acá no lo es tanto, tal vez porque ellos no están muy convencidos de que Uruguay es un gran país, lo llaman "el paisito" así sin tremendismo, con suavidad.

No imagino, aún ni en época de crisis, a un argentino llamándole la nacioncilla a su país, son maneras distintas de percibirse que no tienen tanto que ver con el tamaño de los países como con algo interior incapaz de definirse. Hay tantas canciones argentinas que parecen uruguayas, las dos naciones alardean de haberle dado luz al Gardel y haber inventado eso en lo que se hace tan difícil remar: el dulce de leche. Por otro lado, tantas aspiraciones truncas, desalientos, maneras de ser y de estar en nuestros países y en el mundo no son meras coincidencias, es casi imposible saber dónde termina un argentino y empieza un uruguayo.

CRIST











TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*



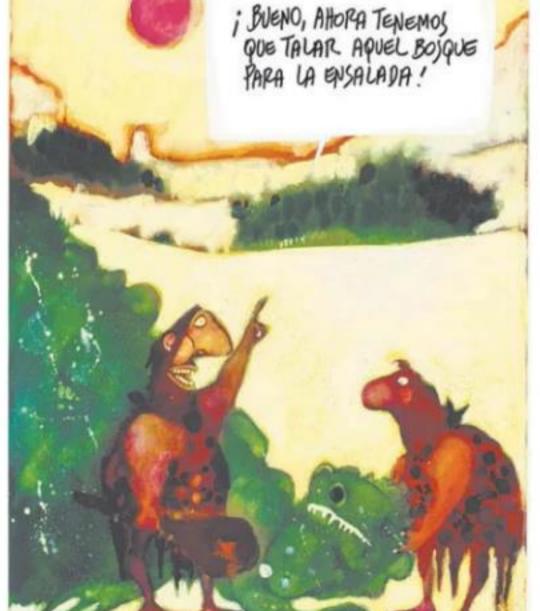